Borensztein HUMOR POLÍTICO Los muchachos maduristas. P.2



Kirschbaum

DEL EDITOR

Macri contra

Caputo y Karina. P.3



Fioriti
LA INTIMIDAD DEL PODER
El enojo de Kicillof
por la planta de gas. P. 14



Van der Kooy TRAMA POLÍTICA El día que Macri aguó una fiesta de Milei P.36



Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Domingo 4 de agosto de 2024



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.262, PRECIO: \$3.600,00 - EN C.A.B.A. Y GBA-RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 62.

## La Justicia tiene datos de supuesto maltrato de Alberto Fernández a su pareja Fabiola Yañez

La información figura en un expediente reservado de la causa de los seguros.

En el celular de María Cantero, la secretaria del ex presidente, aparecieron fotos que le envió la ex primera dama a ella. Son imágenes donde se la ve a Yañez con moretones en el ojo y también en otras partes del cuerpo. También hay audios y chats con el relato de presuntas golpizas en la Quinta de Olivos. El abogado de Fernández admite que hubo una fuerte discusión en la pareja y dice que el ex presidente niega actos de violencia hacia su pareja. P.6

#### LA INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Los chats de Cantero revelan la relación de Martínez Sosa con Cristina Kirchner

# Bandera. Corina Machado encabezó ayer una marcha para denunciar el fraude.

## Reapareció Machado en una marcha masiva en Caracas y desafió a Maduro

La lider de la coalición opositora que postuló a Edmundo González en Venezuela estaba en la clandestinidad desde que se supo que el régimen de Nicolás Maduro busca detenerla. Ayer encabezó una marcha popular, con un alcance masivo en la capital y en otras ciudades, y que también tuvo una edición porteña, en el Obelisco, con los venezolanos en el exilio. P.24

#### CONFERENCIA EN MÉXICO

Cristina defendió al chavismo, pero pidió que se vean las actas

#### Los dólares de Vaca Muerta le sirven al Central para atenuar el bajón de la soja

Por primera vez en catorce años la balanza comercial energética va a ser superavitaria y dejará un saldo a favor de US\$ 5.000 millones en 2024. El saldo negativo se venía repitiendo desde 2010 producto de la política de subsidios a las tarifas que desalentó las inversiones y la producción de gas y petróleo. P.20

#### Faltan residentes médicos en diez especialidades que son críticas

El Ministerio de Salud difundió los resultados del examen único para las residencias médicas de este año. Los datos revelan que hubo un 15% más de inscriptos, pero en pediatría o terapia intensiva no se llegan a cubrir la mitad de las vacantes. P. 38

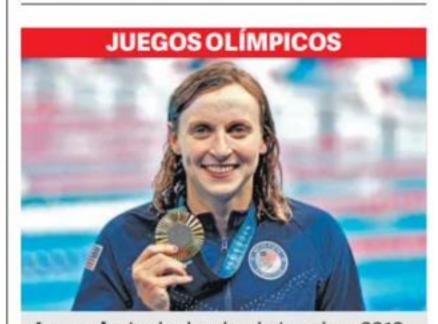

Leyenda. Ledecky, desde Londres 2012.

#### Katie Ledecky, la nadadora de las 9 medallas de oro

Al ganar los 800 metros libre, alcanzó a la gimnasta soviética Larissa Latynina (de los años 60) como las máximas campeonas olímpicas. P.54

Desde una isla del Caribe, campeona en 100 metros

P. 5

Sumario CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

## Los muchachos maduristas





#### Alejandro Borensztein



ntes que nada, la mala noticia de la semana: el ex presidente Macri anunció este jueves que no piensa apoyar la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema y agregó que, salvo dos o tres, la mayoría de los senadores de su partido tampoco lo harán. No aclaró quiénes son esos dos o tres garcas del PRO que van a apoyar a Lijo, pero evidentemente la decisión de Macri es un problemón, sobre todo para aquellos tipos que son muy exitosos haciendo negocios pero que están flojitos de papeles. Toda, gente muy de andar haciendo trompos con la Ferrari.

Por suerte la nominación de Lijo impulsada por Milei aún mantiene el apoyo silencioso de Cristina (jefa espiritual del PJ) y de Lousteau (jefe de la UCR).

El hecho de que el Gato se haya expresado en contra públicamente deja en evidencia algo obvio: el que calla otorga. O sea, Cristina y Lousteau otorgan.

Si sumamos los senadores de ambos espacios (peronismo y radicalismo), todavía podemos mantener las esperanzas de que Lijo llegue a la Corte. Ojalá así sea, por el bien de todos los bingueros, los contratistas del Estado, los importadores massistas que aceitaron las SIRA y demás emprendedores que sueñan con una Argentina grande, pujante y floreciente.

#### Para ellos, obviamente.

Dicho esto, vayamos a lo importante.

Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el triunfo de Maduro es una muy buena noticia. No importa si el triunfo electoral del chavismo fue en serio o, como todo el mundo sabe, fue un triunfo fraudulento que ni siquiera requiere del VAR para ser anulado. Acá lo importante es que se ganó y eso es muy positivo para el país. Ampliemos esto rápidamente.

Así como los hisopados servían para detectar a los que tenían Covid y luego poder aislarlos, la elección venezolana es muy útil porque nos sirve para detectar a los que apoyan dictaduras y, eventualmente, también poder aislarlos, al menos políticamente.

Posicionarse a favor del chavismo implica justificar una dictadura que ha sido denunciada por todos los demócratas del mundo, de ahí que la espectacular payasada de Maduro funciona como un detector inmediato de bestias peludas autoritarias.

Alguien podría decir que no hacía falta esta elección para descubrir fachos ya que, con solo escuchar a un tipo reivindicando los regimenes de Cuba y Nicaragua, alcanzaba para poder sumarlo al Club Atlético Almirante Massera (está claro que la única diferencia que hay entre Massera, Castro, Pinochet y Diosdado Cabello es el color de la chomba). Sin embargo siempre hay nuevas generaciones que quieren expresar estas ideas y está bueno identificarlos para darles la posibilidad de obtener su carnet de socio.

Llegado a este punto, cabe aclarar que no hacía falta asistir al show del fraude chavista para saber que en Venezuela hay una dictadura. Hace décadas que ese gobierno secuestra, mata, proscribe, detiene, persigue, cierra medios, controla la Justicia generando así un verdadero éxodo, o sea interpreta todo el repertorio de una clásica dictadura bananera.

A pesar de saber todo esto, el kirchnerismo siempre los apoyó, los aplaudió y los condecoró. ¿Por qué? Por una simple razón: el chavismo putea a EE.UU.

Y la realidad es que cualquier cosa que esté de la vereda de enfrente de los norteamericanos produce fascinación en el kirchnerismo. Por eso muchos festejaron la caída de las Torres Gemelas, por eso Cristina dijo que el ISIS era un montaje hollywoodense, por eso apoyan a Putin, por eso les gusta la dictadura china y por eso no dicen ni mu cada vez que Irán ejecuta a una mujer por el simple hecho de querer mostrar el pelo.

#### Se pasaron muchos años reivindicando a Chávez y condecorando a Maduro.

Eso sí, a la hora de veranear nuestros chavistas locales siempre eligen Miami.

Y se sacan fotos. Serán falsoprogresistas pero no son ningunos boludos. De hecho, muchos de ellos tienen depto en Miami o en Nueva York. Y lo bien que hacen, porque es mucho mejor tenerlo en la Avenida Collins que en Teherán.

Lo raro es que tantos dirigentes, intelectuales y periodistas kirchneristas nunca se hayan preguntado por qué cada vez que piden una pizza se las trae un ingeniero venezolano. Se ve que, de tanto pasarse el día defendiendo a los trabajadores, cuando se cruzan con uno ya no lo quieren ni mirar.

Por todo esto, el aporte de la dictadura de Maduro es invalorable. Nos permite saber quién es quién en este mundo.

Tanto lo de Lijo como lo de Venezuela, se conectan y sirven también para entender mejor las consecuencias de esta clase de acciones políticas.

Veamos.

El gobernador Axel Kicillof se pasó la semana llorando porque los tipos de YPF y los de Petronas de Malasia anunciaron que la planta de licuefacción que van a construir juntos, en lugar de hacerla en la provinciade Buenos Aires, la van a hacer en la de Río Negro. Como si Río Negro no fuera tambien la Argentina, que es lo que verdaderamente importa.

Uno entiende que esta decisión de los petroleros le complica al peronismo bonaerense la idea de morderles la billetera y, por ende, se les hace cuesta arriba volver a navegar en el Bandido por el Mediterráneo. Una preocupación completamente innecesaria porque, si bien no van a tener la planta de gas licuado, los casinos van a seguir estando donde están.

Por su parte, YPF dio claras razones técnicas por las que un nuevo puerto más profundo y más cercano a los yacimientos es mejor que uno con dificultades de calado en Buenos Aires.

A eso habría que agregar que probablemente la gente de YPF y de Petronas hicieron bien los números y se dieron cuenta de que, entre Insaurralde, los barones del Conurbano y los sindicalistas de la provincia, les salía más barato hacer un nuevo puerto enterito con espigón, muelle, prostitutas y gaviotas en Río Negro, que usar el que ya está hecho en Bahía Blanca. Sin embargo esa no debe ser la única razón por la que le escaparon al territorio bonaerense. Hay algo más.

Ya vimos que, tanto Kicillof como Cristina, se la pasan apoyando dictaduras como las de Maduro. También sabemos que se tiran de cabeza cuando ven la posibilidad de meter en la Corte jueces complicados como Lijo. La combinación de ambas cosas no ayuda a que Kicillof se presente como el mejor anfitrión para los inversores de este mundo.

No solo nosotros conocemos las cosas que hace y dice este muchacho. Allá en Kuala Lumpur tambien lo saben. Y la guita la tienen que poner ellos.

Ya deben haber visto el video del 8 de septiembre de 2012, cuando Kicillof dijo en 678 textualmente "habría que fundir a Techint". En ese momento Techint era la empresa privada más grande de la Argentina y la única multinacional.

También los malayos deben saber la genialidad que Kicillof se mandó con YPF, que ya nos costó 10.000 palos verdes en resarcimientos a Repsol y que nos va a costar 16.000 palos verdes más por estatizarla ignorando el estatuto de la compañía, según dictaminó la Justicia de EEUU. Allá en Malasia tambien hay Internet, y googlean.

Por eso amigo lector, nada es gratis en esta vida. Se pasaron muchos años reivindicando a Chávez y condecorando a Maduro como para pretender ahora despegarse de todo. Maduro masacra gente por las calles mientras canta la marchita y se proclama peronista y evitista. Mal momento para el peronismo.

Ya lo dijo Ella:

"Todo tiene que ver con todo".

SEMÁFORO SEMANAL

#### Diana Baccaro

dbaccaro@clarin.com

#### Nicolás Maduro

Dictador de Venezuela.



#### La nueva farsa

Pocas horas después del cierre de las urnas y sin exhibir ningún acta (tampoco hasta ahora) se proclamó ganador de las elecciones presidenciales. La farsa provocó el repudio en todo el mundo y, a la reacción opositora, Maduro respondió a su estilo: con más represión, con las bandas parapoliciales

#### Axel Kicillof

Gobernador de Buenos Aires.



#### Una oportunidad perdida

YPF anunció que la mega inversión con la malaya Petronas para construir la planta de GNL se hará en Río Negro y no en Buenos Aires. Fue una semana dura para el gobernador, que además de quejarse por la "decisión caprichosa" de Milei, eludió pronunciarse sobre Venezuela. "Pregúntenle a Cristina", dijo.

#### José Torres Gil

Campeón olímpico.



#### La medalla dorada en París

Nació en Bolivia pero vive desde chico en Córdoba. Y a sus 29 años, tras exhibir su destreza junto a la Place de la Concorde, los jueces lo premiaron como campeón olímpico de la especialidad BMX Free-Style, única medalla dorada hasta el momento para la Argentina en los Juegos Olímpicos. "Felicitaciones, crack" fue uno de los miles de mensajes que recibió: se lo enviaba el gran Lionel Messi.



Sumario Sumario

## El dictador Maduro y el peronismo desconcertados; Macri contra Caputo y Karina, que son Milei puro

DEL EDITOR

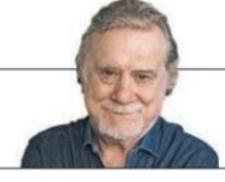

Ricardo Kirschbaum rkirschbaum@clarin.com



descomunal y obsceno fraude de Nicolás Maduro, solo digerible para una izquierda primitiva y arcaica que se sube a cualquier colectivo que simule antimperialismo norteamericano, como el actual gobierno mexicano, sirvió para demostrar muchas cosas sabidas, y para disimular otras, también conocidas. La ratificación de que Maduro es un dictador que solo puede mostrar -y lo hace muy a menudo- apoyo militar, y que se soporta en la represión y en su Policía política, como sus aliados regionales más autoritarios, atontó al peronismo que, por ideología que no le es intrínsecamente propia, está perdiendo su histórico olfato de identificar el sentimiento popular. El venezolano, en este caso.

Le dio a Milei la oportunidad de ponerse al frente de un reclamo de sentido común: el que pierde, se tiene que ir, como
hizo el peronismo en 1999, con Duhalde
ante De la Rúa, y en 2016, con Scioli ante
Macri. Son reglas sagradas de la democracia
que, violadas, el peronismo sufrió en carne
propia durante su larga proscripción política. ¿Cómo un movimiento al que de ese
modo se intentó borrar de la historia, como el peronismo, puede respaldar o siquiera tolerar la descarada proscripción y la
persecución en Venezuela, exhibida de noche y de día ya sin disimulo alguno sino
más bien con calculada alevosía?

La falta, la falla de la reacción peronista solo se explica por la mutación ideológica – y por los inmensos negocios en la época de Néstor y Cristina– y el corrimiento hacia otra visión política. De aquel "ni yankis ni marxistas" del peronismo clásico a este menjunje con Maduro, Cuba, Irán, Rusia y China, confundiendo al capitalismo centralizado de Xi Jimping con el socialismo de Mao Tse Tung. Un disparate en el que persisten y parece no conducir a otro final que el aislamiento político.

Es que Maduro solo expresa **narcopolítica y violencia, no ideología.** Hasta dolarizó, sin que sus adictos se horrorizaran. Otra vez la política tuerta.

Todo puede resumirse en esta frase: "Hacia donde se incline Lula, se inclinará Cristina y el peronismo". Salvo Massa, que desde siempre marcó diferencias con el régimen venezolano, el resto, por afinidad o subsidios, siguió esa deriva. Ahora miran al presidente brasileño que, en la Amazonia lindera con Venezuela y pensando en el manotazo planeado al Esequibo (un "malvinazo" a la carta que prepara Maduro), no puede romper con el dictador.

Hay otra ratificación con Maduro: las autocracias no entregan el poder pacíficamente. Milei fue el primero de la clase embistiendo a Maduro, pese a los ya clásicos resbalones de su canciller Mondino quien, al menos hay que reconocerlo si es que intervino, logró que el odiado Brasil de Lula le tendiera una mano en la crisis de los asilados



refugiados en la Embajada en Caracas.

La gravísima crisis venezolana sirvió para disimular el padecer local: aumentaron la luz, el gas, la nafta, y siguen los éxitos. Las reservas del Banco Central se hundieron a 27.569 millones, se están utilizando encajes (algunos los ponderan al nivel de 1.400 millones de dólares de los depositantes privados), la pobreza no para de crecer y el FMI no da señales de abrir la canilla.

Solo para 2025 hay vencimientos de la deuda por 23.792 millones de dólares. Aquella profecía de Luis Caputo de que había que apostar al peso se explica más como impotencia que como una meta soberana.

Al mismo tiempo, la caída de la inflación (la estadística real no encaja con la sensación popular) es un éxito que el Gobierno exhibe y defiende con fuerza como un logro central. Ese dato y la popularidad relativa que mantiene, a pesar de que comienza a desflecarse, son su fortaleza.

Mauricio Macri está de acuerdo con el rumbo general del gobierno de Milei, pero no concede ser marginado. Le ganó en los papeles a Patricia Bullrich y debía exhibir músculo político para relanzar al PRO, un partido que está sufriendo el solape de su electorado con el de Javier Milei. Las encuestas muestran esa sangría que Macri salió a ver si puede yugular.

El jefe del PRO le anticipó a Milei lo que haría en el relanzamiento y le dijo que anunciaría su oposición a la postulación de Lijo para la Corte. En esa larga charla que presidente y ex tuvieron en Olivos, Macri pudo haber avanzado más en sus críticas contra Santiago Caputo, principalmente, y contra Karina Milei por las zancadillas y otras malas artes que practican para evitar que el PRO provea funcionarios a la administración libertaria, cuya gestión sigue siendo deficitaria.

¿Y qué le pudo haber pedido Milei a Macri? Seguramente que evite que sus DNU, sobre todo el último de \$ 100.000 millones para gastos reservados, sean rechazados en la Cámara de Diputados, como parece que puede pasar. Ahora bien: la crítica de Macri al "entorno" de Milei es un viejo recurso de la política, que se resume más claramente en el dicho: "Péguenle al chancho para que aparezca el dueño".

¿Acaso las críticas a Caputo, el joven, y a Karina no fueron críticas a Milei? ¿No habría cierta ingenuidad en creer o en querer hacer creer que Caputo y Karina se mueven autónomamente? El primero es el estratega indiscutible que cosecha amigos y una fila de enemigos, que ya lo esperan en la esquina para cuando se eclipse su estrella. Y la hermana es el inescindible del poder de Milei.

Una breve recorrida histórica sobre los "entornos". A Isabel, la "entornaba" el siniestro José López Rega; a Alfonsín, el Coti Nosiglia y otros miembros de la Coordinadora; a Menem, Eduardo Menem, Bauzá y Corach; a De la Rúa, los "Sushi", encabezados por su hijo Aito. Hay más ejemplos, pero para que quede claro es mejor ir a las fuentes. Carlos Menem, ante las quejas sobre su entorno, les recordó a sus interlocutores: "Queridos, el entorno es uno mismo..." Dijo lo obvio: el círculo áulico se forma y permanece porque es permitido y así lo quiere el Presidente.

Milei preparó la reunión con Macri. Primero, inopinadamente Santiago Caputo salió a elogiar al ex presidente, algo inusual y poco sincero. Caputo es el principal impulsor de la idea de que Milei es el único líder de la derecha, y que Macri es presidente de un partido del "6 por ciento", que es lo que mediría hoy en las encuestas que maneja el asesor. Segundo, Francos recibió a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Más: Karina exhibió una foto con Rogelio Frigerio, rompiendo la regla de no ventilar sus diálogos políticos.

No solo eso: Caputo entronizó al interventor del Enacom y continuará influyendo en la política de telecomunicaciones. Seguramente estará al tanto de las conversaciones de Fígoli y Lugones para tratar de comprar Telefónica de Argentina, con Orange de socio. Algunos dicen que es un fondo, pero otros señalan a la empresa telefónica francesa.

Hay ex socios de Macri que van de desilusión en desilusión, pero todavía esperan que en 2025 sea una opción de centro, en un escenario que imaginan de tres tercios. Horacio Rodríguez Larreta, aunque todavía no hizo rancho aparte del PRO, quiere recrear una corriente desarrollista, para confluir con el peronismo no k, en coincidencia con Schiaretti. Y aunque parezca un chiste pero no lo es, hay peronistas que están viendo en Victoria Villarruel una dirigente interesante por sus posturas nacionalistas, alejadas de las que proclama Milei. Dicen que quien quiere "entornarla", palabra de moda, es el senador salteño Juan Carlos Romero.

## Cara a cara



GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

**Juán José Aranguren** Ex ministro de Energía

## "Kicillof le hace un favor a Burford cuando dice que el presidente Milei maneja el directorio de YPF"



#### Santiago Spaltro spaltro@clarin.com

Juan José Aranguren fue el primer ministro de Energía de Mauricio Macri -entre 2015 y 2018- y luego se dedicó a la consultoría y la docencia en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Desde ese lado, analiza que la decisión de YPF y Petronas de desarrollar su proyecto de gas licuado en Río Negro es más conveniente que en Bahía Blanca por cuestiones estricta-

## mente económicas y técnicas. -¿Por qué cree que las inversiones para el Gas Natural Licuado (GNL), si se hacen, irán para Río Negro?

-Independientemente de lo que dijo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, YPF y Petronas eligieron a Punta Colorada, Río Negro, en vez del puerto de Ingeniero White, cercano a Bahía Blanca, tras la auditoría de la consultora internacional Arthur D. Little, contratada para evitar que se piense que hubo una decisión política. En cuan-

to a lo técnico y económico, la locación está más cercana a Vaca Muerta, unos 70 kilómetros, y eso es relevante en cuanto a los costos de construir tres gasoductos de 600 o 670 kilómetros. Todo cuenta para reducir los costos del proyecto. En el puerto del Golfo San Matías habrá mayor calado natural (profundidad del agua), por lo que será un menor gasto en el dragado de los canales de acceso; disponibilidad de terrenos y menor tráfico marítimo, ya que no existirá la interferencia de otras actividades como el agro y la petroquímica. Adicionalmente, en Río Negro se podrá generar una sinergia con las boyas para la exportación de petróleo crudo, tras la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur. Y la provincia ofreció mejores condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del GNL, como exenciones por 10 años de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos, de acuerdo a lo que pidió por carta el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a ambos gobernadores. Igualmente, no hay que confundirse. Elegir la ubicación es el primer paso y no significa necesariamente que el proyecto va a ser una realidad.

-¿Todo eso hace la diferencia, teniendo en cuenta que en Bahía Blanca ya hay un puer-

#### to y en Río Negro se está por construir?

-Sí. Si el proyecto se da en la magnitud que se espera, serán 470 barcos por año saliendo con exportaciones de gas licuado. El puerto de Bahía Blanca ya tiene su actividad y un movimiento importante. Una demora en el ingreso o salida de un buque, un problema de dragado o conflicto gremial, supone un argumento suficiente para evitar hacer una mega inversión ahí. Además, YPF y Petronas toman decisiones en función de lo que es mejor para sus accionistas. Debemos confiar que es su obligación hacer un análisis exhaustivo. El director de una empresa se debe a ella. Y justamente para alejar cualquier tipo de suspicacia de condicionamien-

66

YPF y Petronas toman decisiones en función de lo que es mejor para sus accionistas. Debemos confiar en su análisis exhaustivo". tos políticos es que se contrató a una consultora.

#### -¿No hay espacio para una decisión política? ¿Es 100% económica y técnica?

-No, desde mi punto de vista. Me resulta raro que alguien pueda pensar que hubo llamados de Casa Rosada diciendo que se evite Buenos Aires porque su gobernador sea opositor a Javier Milei. **Axel Kicillof** comete errores muy graves cuando habla, que pueden traer perjuicios no sólo a Buenos Aires, sino a toda la Argentina.

#### -¿Como cuáles?

-Son errores no forzados y no sé si lo hace por inocente o a propósito. En el 2012, cuando fue el proceso de nacionalización parcial de las acciones de YPF, él dijo que sería estúpido cumplir con el estatuto de la empresa y prometió que no se le pagaría un dólar a los españoles de **Repsol**. Y hasta se animó a decir que ellos iban a tener que compensarnos por el daño ambiental que dejaban. Pero en 2014 terminó firmando un convenio de solución amigable para pagar y que el Estado no pueda reclamar nada. Ahora, ante el despecho por su llegada tardía, señaló que los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei, y eso es un favor al

CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

fondo Burford Capital, que demanda en Nueva York, Estados Unidos, que la jueza Loretta Preska aplique la doctrina del alter ego. Es decir, que considere embargar los activos de la petrolera ante la insolvencia del Estado para resolver el fallo en contra por US\$ 16.100 millones por la expropiación, que resultó y quiebra de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Oportunamente, nuestro procurador del Tesoro-Bernardo Saravia Frías, en la época de Macri-logró sacar a YPF del litigio para evitar embargos. Sus dichos y acciones nos están costando US\$ 5.000 millones de capital, más US\$ 4.500 millones de intereses a Repsol, US\$ 16.100 millones a Burford y US\$ 860 millones por año de otros intereses hasta que paguemos el fallo. Tiene que medir sus palabras porque es muy perjudicial para los argentinos.

#### -En ese sentido, al irse a Río Negro, ¿las empresas se estarían 'protegiendo' de los antecedentes de expropiaciones que ordenó Kicillof?

-No creo. YPF tiene la mayor refinería del país en La Plata y otras instalaciones en la provincia. Por eso tampoco pienso que el destino de la inversión esté determinada, como lo dijo Milei, por quién es el gobernador y sus ideas políticas. Lo que sí es falso de lo que dijo Kicillof es que no sea necesario adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Eso se estableció en los artículos 165, 224 y 225 de la Ley Bases, que rigen la relación con las provincias y las invitan a adherir. Si bien el RIGI tiene carácter nacional y cualquier norma de una provincia o municipio que vaya en contrario a su espíritu sería declarada de nulidad absoluta e insanable, era necesario adherir. Y ahí el gobernador Alberto Weretilneck hizo un movimiento político muy rápido para la adhesión y garantizó otras condiciones, mientras que Kicillof se opuso, hasta que propuso hacer como última jugada un RIGI bonaerense con beneficios distintos en la provincia. Entonces la adhesión al RIGI fue importante para las empresas a la hora de tomar la decisión.

#### -¿El hecho de que haya ballenas en el Golfo San Matías constituye un problema ambiental a resolver?

-Ya se tomó una decisión y se tendrán que hacer los estudios ambientales. Pero con el Oleoducto Vaca Muerta Sur ya se hicieron y se instalarán monoboyas de exportación de petróleo crudo. Los barcos con gas licuado o con granos van por todo el mundo con o sin ballenas, así que no es un argumento válido que le quite potencial. Será totalmente manejable; no escuché que en ningún lugar no se haga una inversión de esta magnitud por las ballenas.

#### -¿Cuáles son los siguientes pasos en este proceso: conseguir compradores del gas, financiamiento y qué más?

-Las compañías van a tomar la decisión final de inversión (FDI) en varias etapas, entre las barcazas flotantes de licuefacción -que la primera sería en 2027 y la otra en 2029-, para las que la decisión podría estar el año que viene; y la planta en tierra (onshore), que tiene mayor tamaño y estaría lista en 2031 o 2032, si se toma la decisión de inversión en 2026.

Son 30.000 millones de dólares y un volumen total de 120 millones de m3 diarios, un 85% o 90% más que la producción nacional total de gas natural.

El proyecto Argentina LNG implica la construcción en fases de 3 gasoductos y plantas de tratamiento, por ejemplo, por una capacidad de 40 millones de 3 por día cada uno.

Además, se tiene que mirar el mercado a

largo plazo: cuánta oferta y demanda de GNL habrá en el mundo en 2031 o 2032 y los siguientes años, los competidores actuales y futuros, las plantas de licuefacción de gas que se están construyendo hoy, los clientes potenciales. También se necesitan socios o cosuplidores, ya que YPF y Petronas no tienen 120 millones de m3 diarios propios y van a necesitar que otras petroleras también produzcan más gas. Probablemente haya algún acuerdo con Pan American Energy (PAE) y Golar para sumarse al proyecto que anunciaron y eventualmente ser socios de algo más grande. Y se necesita un financiamiento a gran escala de bancos internacionales, ya que se va a estructurar como un project finance. O sea, que las empresas salen a vender su proyecto antes de tenerlo. Por otra parte, la provincia tendrá que facilitar que se hagan rápido los estudios de impacto ambiental y conseguir los permisos para la construcción.



#### Veo que hay una decisión táctica de demorar el proceso de bajar los subsidios y priorizar la inflación".

#### -¿El riesgo país y el cepo al dólar pueden jugar en contra?

-El RIGI establece disponibilidad plena de los dólares por exportaciones. O sea, no hay cepo. El régimen ofrece a los potenciales inversores garantías ante incumplimiento de leyes y contrarrestar nuestra mala conducta. En cuanto al financiamiento, esto es como el dilema del huevo o la gallina. Si alguien toma la decisión de invertir estos montos en la Argentina, el riesgo país va a bajar y se generará un ciclo virtuoso. La minería podría ayudar en eso con sus proyectos. YPF va a poner US\$ 200 millones este año y recién cuando se tome la FDI empezarán las inversiones fuertes, se va a tener que apalancar.

#### -¿Cómo ve el proyecto de PAE con Golar?

-La Argentina ya tuvo una experiencia similar, con la barcaza Tango que utilizaron YPF y la belga Exmar, que exportaron algunos cargamentos. Es más rápido y permite tener ventas durante 7 u 8 meses por año, cuando la producción de gas de la Argentina no sea tan demandada por el mercado interno. Así, el país va a poder exportar a Chile, a Brasil y al resto del mundo. Los proyectos con una magnitud superior a los US\$ 200 millones van a poder aplicar al RIGI y la Argentina, mejorar sus exportaciones. Ya este año empezamos a tener superávit comercial en energía.

#### -Por otro lado, ¿cómo analiza la marcha del Gobierno respecto a los aumentos de tarifas y combustibles, que primero escalaron rápido y después se movieron por debajo de la inflación mensual?

-Pienso que el Gobierno ve que en la percepción social es muy importante que la inflación siga continuamente a la baja, con un presupuesto balanceado de ingresos y gastos. El razonamiento parece ser que con el blanqueo, el régimen de inversiones, la vuelta de Ganancias y la baja de Bienes Personales van a haber ingresos que permitan moderar la baja de subsidios y priorizar la inflación. Veo que hay una decisión táctica de demorar el proceso de bajar los subsidios dentro de una estrategia para reducir la inflación. ■

# El kirchnerismo le apuntaba por las subas de los combustibles

ntes de su paso por la función pública, Juan José Aranguren tuvo una carrera de 37 años en la petrolera Shell. En los últimos años, hasta el 30 de junio de 2015, fue apuntado por el kirchnerismo como "responsable" de los aumentos de la nafta y hasta de la devaluación que hizo el Gobierno en enero 2014, que llevó al dólar de \$6 a \$

Al borde de cumplir los 70 años, este 31 de agosto, el ex ejecutivo petrolero nació en 1954 en Beccar, San Isidro, a tres cuadras del Colegio Carmen Arriola de Marín, de los Hermanos Lasallanos.

De origen humilde, fue becado en esa escuela y luego estudió ingeniería química y de sistemas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo que le abrió las puertas de la petrolera angloholandesa en 1978.

#### -¿Qué fue lo mejor que le pasó en su carrera profesional?

-Un montón de cosas. Tuve la posibilidad de armar un buen equipo, con gente comprometida, en Shell, especialmente en los últimos 12 años, en los que fui presidente. No creo que haya muchos, como yo, que hayan sido contemporáneos de las tres administraciones de los Kirchner, porque me designaron presidente de la empresa el 1° de enero del 2003 y Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo, mientras que me fui el 30 de junio del 2015 y Cristina Kirchner se fue el 9 de diciembre. Tuve esa gimnasia, con todos los riesgos que significó. También en el Ministerio de Energía y Minería tuve la libertad que me dio el presidente Mauricio Macri de armar a mi equipo con gente de primer nivel, eso fue una gran satisfacción.

#### -¿Ylo peor?

-Los dos años que acepté estar en las oficinas centrales de Shell en Londres, Inglaterra, manejando los intereses de la empresa en África y en Latinoamérica. Estaba sentado en un escritorio y era mucho más una tarea de asesoramiento que de ejecución, y eso no me gusta tanto.

#### -¿Y la etapa donde era apuntado por el Gobierno por los aumentos de nafta?

-El espíritu que intenté inculcar en la empresa era un axioma de hacer lo correcto y no lo conveniente, dentro del marco de la ley y siempre que tuviéramos clientes, que estaban satisfechos porque recibían un producto de calidad a un precio que les parecía razonable. Uno en la vida no puede complacer a todo el mundo todo el tiempo, así que esa no fue una experiencia mala en mi carrera. ■

#### **TRAYECTORIA**



Nacido el 31 de agosto de 1954, en Beccar, Buenos Aires, Aranguren estudió ingeniería química y de sistemas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó en Shell entre 1978 y 2015, y fue presidente de la compañía petrolera a partir de 2003. Entre diciembre 2015 y junio 2018 fue ministro de Energía y Minería, durante el gobierno de Mauricio Macri.

#### AL TOQUE

Un desafío: Escribir un libro; ya tuve dos hijos y planté árboles.

Un sueño: Que toda mi familia crezca y pueda desarrollarse siguiendo sus propios principios y valores.

Un prócer: Domingo Faustino Sarmiento.

Un líder: Mahatma Gandhi. Una comida: Asado. Una bebida: Vino Malbec. Un equipo de fútbol: Boca Juniors. Un placer: Ver cualquier tipo de deportes y jugar golf.

Un libro: "La singularidad está cerca: cuando los humanos transcendamos la biología", de Ray Kurzweil, que habla sobre cómo se transforma la sociedad a partir de la inteligencia artificial.

Una película: "Roma" (2008), "Quebracho" (1974), "El secreto de sus ojos" (2009), toda la saga de "El Padrino".

Una serie: "Breaking Bad".

#### Los mensajes de la causa de los seguros



Pareja. El ex presidente Alberto Fernández junto a su pareja, Fabiola Yáñez, en Puerto Madero en noviermbre de 2021. La mujer vive hoy en Madrid con Francisco, el hijo de ambos. AP

## Violencia de género: la Justicia tiene datos de supuesto maltrato de Alberto Fernández a Fabiola Yañez

En el celular de la secretaria del ex presidente aparecieron fotos de la ex primera dama golpeada, enviadas por ella. También hay audios y chats con el relato de presuntas golpizas en Olivos.



Sorpresa. Incredulidad. Indignación. Y una pregunta que consumió los nervios de unos pocos-poquísimos-funcionarios judiciales: "¿Qué hacemos con esto?" La bomba venía mezclada entre cientos de fojas y datos levantados del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández cuyo celular fue secuestrado y peritado por la Justicia en el marco de la causa por el escándalo de los seguros, donde se investiga la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial. Uno de

sa, se alzó con cientos de millones de pesos de fondos públicos en concepto de comisiones logradas sin mover un dedo. O sí: el que usaba para marcar el teléfono y exprimir sus contactos. Martínez Sosa es el marido de María Cantero, y al igual que ella íntimo de Fernández (Ver página 8).

Hasta ahí, el escabroso caso de corrupción destapado por Ricardo Roa en Clarín en febrero. Aquella publicación causó un expediente judicial, que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. En el marco de esa investigación es que los peritos de la Policía Federal extrajeron todo el contenido del celular de Cantero desde 2019 y hasta este año, un fragmento del cual acaba de ser publicado este viernes.

Pero en ese mismo aparato había información mucho más sórdida para Fernández. En un sobre

la luz y conocen contadas personas, el juzgado fue anoticiado de que en el teléfono había pruebas de la posible comisión de un delito: golpizas a Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido, el presidente Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos.

Como no se trataba de un posible delito federal, y para preservar la intimidad de Yañez-que no está involucrada en la causa por corrupción- el 13 de junio Ercolini abrió un legajo reservado en el expediente de los seguros, es decir un anexo secreto, que ni siquiera el fiscal Rivolo conoce.

Pero la pregunta seguía en el aire: "¿qué hacemos con esto?" Este diario pudo reconstruir la respuesta.

El 26 de junio, el juzgado decidió compartir -siempre de forma ultrareservada, en un sobre cerrado y firmado-ese material con la Oficina de Violencia de Género de la esos brokers, Héctor Martínez So- cerrado, cuyo contenido apenas vio Corte Suprema de Justicia, donde a Fabiola para decirle lo que había rior muy hinchado por supuestos

fue analizado por una de sus máximas directivas, que recomendó citar a la persona agredida.

El día siguiente, 27 de junio, los periodistas acreditados en Comodoro Py lo vieron ingresar al abogado Juan Pablo Fioribello, quien representó a Fabiola Yañez y a Estanislao Fernández -el hijo mayor de Alberto- en demandas por difamación que finalmente ganaron. El letrado, conocido por sus intervenciones mediáticas pero de consulta frecuente por empresarios y políticos de todos los partidos, ingresó al despacho de Ercolini a las 10 de la mañana, y salió de allí una hora y media después. Detalle histórico: el juez y Fioribello son viejos conocidos, pues trabajaron en la Oficina Anticorrupción creada por Fernando De la Rúa en 2000.

Aunque ninguno de ellos lo confirmó a este diario, en ese encuentro se habría acordado contactar

surgido del teléfono Samsung gris IMEI 354233760030535 de María Cantero, utilizado con una tarjeta SIM Movistar número 8954075144581339831: fotografías de ella con signos de violencia en su cuerpo, y chats de texto y de audio en los que Yañez acusaría a su marido por esos supuestos golpes. Los diálogos, mensajes y fotos son de distintos momentos, incluso de cuando Yañez estaba embarazada, lo que quedó consignado en las angustiadas expresiones con que la mujer le cuenta a Cantero en chats y audios lo que supuestamente le habría hecho su marido.

Clarín investigó el tema durante dos semanas y lo informa con la responsabilidad que requiere: sin divulgar imágenes o diálogos que pudieran revictimizar a Yañez.

En el teléfono habría cuatro fotos de la exprimera dama, una con un ojo y parte del maxilar supe-

El País CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

golpes y otra con visibles moretones en todo el costado derecho del tronco, con las costillas y la axila amoratadas de ese lado. La justicia también tendría en su poder un video en el que se vería una persona identificable como Fernández en una supuesta actitud violenta hacia su pareja.

Ese mismo jueves 27 de junio, el juez y el abogado organizaron un Zoom con Fabiola Yañez, que vive en España con su hijo Francisco. Según pudo establecer este diario, en esa reunión virtual la mujer fue anoticiada de las fotos y pruebas que fueron encontradas en el teléfono de la secretaria de Fernández y confidente, conversaciones e imágnees que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en contexto de violencia de género.

#### El juez y el abogado organizaron un zoom con Fabiola Yañez

Ercolini le preguntó a Yañez si quería hacer la denuncia correspondiente: la violencia de género es "un delito público dependiente de instancia privada", cuya persecución solo puede ocurrir si la víctima lo requiere. Fabiola respondió que no tenía intención de viajar al país a hacer la denuncia.

El juzgado volvió a ponerse a disposición de ella, y resumió el incómodo episodio en una breve resolución de cinco páginas en la que no menciona a Fernández. Allí recordó que la supuesta víctima está residiendo en Europa (alejada de su esposo) y por lo tanto no correría peligro de nuevos actos de violencia doméstica. El juez recuerda, sin embargo, que el archivo de las actuaciones podría ser modificiado en el futuro, si la víctima cambia de idea. Clarín se contactó con el abogado Fioribello, para conocer el descargo de Fernández y de su exmujer (ver aparte).

Cabeza de un gobierno vapuleado en las urnas, durante su paso por el poder el expresidente protagonizó varios escándalos. ¿El más famoso? La oprobiosa fiesta en Olivos durante el tramo más duro de la cuarentena que él mismo le había impuesto a todos los argentinos. Esa reunión, que negó hasta a sus más íntimos aún cuando ya se habían conocido las fotos y un video de ese encuentro, y que ante la inutilidad de esa mentira le atribuyó a "mi querida Fabiola".

El caso de los seguros, en el que está acusado y más temprano que tarde será indagado, es más oneroso para el Estado. La información que hoy difunde Clarín -estrictamente basada en fuentes judiciales, policiales y personas cercanas al expresidente y su esposa- es otro episodio que echa sombra sobre su autopercibida honorabilidad.

## "Fue una fuerte discusión de pareja", dice el abogado

El defensor del ex presidente le dijo a Clarín que el ex presidente niega cualquier episodio de violencia de género. Sólo admite discusiones fuertes.

Ex secretario de la Secretaría de Investigaciones Judiciales de la Oficina Anticorrupción y ex director del ministerio de Seguridad bonaerense entre 2004 y 2009, bajo el cobijo de León Arslanian, el penalista Juan Pablo Fioribello se hizo conocido por sus intervenciones televisivas, pero en el círculo rojo -incluidas importantes figuras del gobierno de Javier Milei- lo conocen por su ductilidad para resolver problemas. Esa destreza lo atrajo a Alberto Fernández para encargarle asuntos familiares que fueron públicos, por lo cual Clarín lo contactó para obtener la respuesta del expresidente.

"En primer lugar yo no hablo en nombre del ex Presidente, porque no soy su vocero, sí lo he asesorado en temas legales muchas veces tanto a él como a los distintos integrantes de su familia. No solo con él, si no con numerosas personas de la política. Me dedico a solucionar problemas", se presentó.

"Sobre este tema puedo decirle es que efectivamente a raíz del secuestro del celular personal de la señora María Cantero en la causa vinculada al tema de los seguros, se encontraron chats privados entre la señora Fabiola Yañez y Cantero. De esos chats se desprende que podría haber existido la posibilidad de hechos de violencia física", admite el letrado.

"Frente a esto, desde el juzgado de Ercolini se pusieron en contacto conmigo a los fines de intentar contactar a la señora Yañez para ver si esta quería radicar algún tipo de denuncia penal. Yo hablé con ella, que se encuentra residiendo en Madrid contándole la situación y me explicó que esos chats sí son ciertos y que el motivo de los mismos fue una fuerte discusión que habrían tenido con su pareja, el ex Presidente", sigue el asesor de Alberto Fernández.

"Con respecto a las fotografías que usted me menciona, no me constan ni las he visto. Lo que si puedo decirle es que el ex presidente no fue ni llamado a declarar, ni siquiera mencionado, ya que no hubo denuncia penal alguna. Reitero y tal fueron las palabras de la señora Yañez, se trató de una fuerte discusión de pareja y nada más. Lógicamente, he hablado personalmente con el ex presidente al respecto de este teca cualquier episodio de violencia fisica. Evidentemente en el fragor de esa discusión la señora Yañez decidió escribirle a María Cantero, de la cual no era amiga para contarle que había tenido una discusión, en una forma de desahogo personal."

El abogado refiere haber consultado a la esposa del expresidente "sobre la posibilidad de golpes fisicos, y me dijo que esos hechos violentos no sucedieron. Por mi obligación y mi formación profesional, preservando siempre el cuidado de la mujer, aún así le ofrecí si quería realizar algún tipo de denuncia al respecto, a lo que me respondió que no, que solamente fue un tema de una discusión. En este mismo sentido coordiné con el juzgado para que la señora celebre una audiencia".

Fioribello relata entonces su tarea como facilitador de la reunión virtual entre el juez Ercolini y Yañez, "en la que se la invitó, si era su voluntad, a realizar algún tipo de denuncia penal. La señora dijo que no. Frente a esto y tratándose de un delito de instancia pri-

#### LA POSICIÓN PÚBLICA

Fernández siempre se mostró como un "aliado" de la lucha feminista

Desde su llegada a la presidencia de la nación, Alberto Fernández decidió mostrarse como un "aliado" de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y un promotor de la igualdad de género. El ex Presidente creó el Ministerio de las Mujeres. En la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, junto a la ministra de las Mujeres de ese momento, Elizabeth Gómez Alcorta, Fernández dijo: "Este es un plan ambicioso porque debemos ser ambiciosos si no queremos ver más cómo las mujeres sufren y mueren a manos de los violentos". "Estamos dando un paso de los muchos que hay que dar para que la sociedad cambie definitivamente", agregó el mandatario.

vada, el incidente fue archivado. Esto se manejó con muchísima reserva desde el juzgado". Para el letrado, el trabajo del juez Ecolini fue correcto, ya que "luego de tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo, de instancia privada, se contactó con la presunta damnificada y le ofreció la posibilidad de denunciar. Como funcionario público es su deber hacerlo, y así lo hizo. Todo con absoluta reserva, respeto y cuidado personal hacia la señora Yañez." -¿Qué pasaría si Yáñez cambiase

de idea y decidiera denunciar agresiones?, preguntó Clarín.

-En caso de que la señora decida denunciar que sufrió violencia de género puede hacerlo y está habilitada procesalmente para hacerlo. Si ocurriese, a quien o a quienes denuncie como autores de esa violencia afrontarán una causa penal con todas las consecuencias que ello implique. Que la causa al momento esté archivada no implica que no se pueda activar con la denuncia de la propia damnificada. Así se lo explicó el juez Ercolini a Fabiola.



#### Fiesta prohibida y una acusación a su pareja

El 14 de julio de 2020, en medio de las restricciones por la pandemia que había dictado Alberto Fernández, el presidente participó de una cena de festejo en Olivos. Cuando se publicó la foto de la fiesta, Fernández dijo que era falsa. Cuando salió el video, admitió que era veraz, pero acusó su mujer de haberla organizado: "Mi querida Fabiola organizó un brindis", dijo Fernández para justificarse.

#### Los mensajes de la causa de los seguros



Investigado. El broker de los seguros, Héctor Martínez Sosa, también tenía vínculos con la ex presidenta.

## Los chats revelan vínculos de Cristina y Martínez Sosa

La esposa del broker de los seguros investigado le cuenta un diálogo con la ex presidenta donde ella le pide verlo en las oficinas de la campaña K en 2019.

#### Lucía Salinas

lsalinasclarin.com

El color celeste se le asignó a los mensajes del broker de seguros Héctor Martínez Sosa. El verde, a su esposa María Cantero. El primero es amigo íntimo de Alberto Fernández, ella su secretaria privada. Los dos colores sirven para identificar los chats y conversaciones que mantuvieron desde 2016 hasta el 1 de marzo de 2024 y que quedaron plasmadas en 424 páginas de un informe que el juzgado a cargo de Julián Ercolini tiene en el expediente en el que el ex Presidente está imputado por presuntos hechos de corrupción por los negocios con los seguros.

Esas charlas cotidianas entre ambos (que surgen del peritaje al teléfono de Cantero) desnudan la dinámica que permitía que el broker gane cada vez más contratos gracias a la cercanía de Cantero con el ex presidente. Pero además, esos chats revelan que Cristina Kirchner también conocía de primera mano a Martínez Sosa y Cantero con quien solía comunicarse.

El 27 de junio de 2019, año electoral, Alberto Fernández estaba zarlo en las oficinas de campaña

cerca de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La cercanía con María Cantero y Martínez Sosa ya tenía muchos años acumulados. Ella, por entonces, ya manejaba varias temas del ex presidente. Ese día Cantero intercambia mensajes con Martínez Sosa, previo a un viaje a Barcelona que tenían en puerta.

Cantero: Recién Alberto me pasó con CK (por Cristina Kirchner). Martínez Sosa: Y?????? CONTA-

Cantero: Alberto está mejor conmigo.

Martínez Sosa: Bien. Y que hablaste con CK?

Cantero: Cristina bien se mató de risa. Me dijo que quería venir a ver las oficinas (el búnker de electoral de la campaña de 2019)

Martínez Sosa: Que bueno. Cantero: Me preg x vos.

Martínez Sosa: Te extrañó??? Cantero: No podía creer que esté acá. Le dije que nos encontramos el lunes en Barcelona. Me dijo que

se iba el lunes a ver a Florencia. Me

dijo quiero ir cuando estés vos.

La conversación revela que la ex vice estaba al tanto de quién era Martínez Sosa y que buscaba cruzarlo en las oficinas de campaña que le había prestado a Alberto Fernández.

Para entonces, la Justicia federal había autorizado a Cristina Kirchner a viajar a Cuba donde permanecía su hija Florencia, recuperándose de un delicado cuadro de salud. Volvió en marzo del 2020 cuando Fernández ya era presidente.

En el marco del expediente judicial, la conversación no pasó desapercibida y las siglas "CK", según la Justicia, es una clara referencia a la ex presidenta. "Lo que indica es que Martínez Sosa no era un desconocido para un gran número de personas del entorno de Alberto Fernández y que después integraron el gabinete nacional", explicó una fuente judicial a **Clarín**.

María Cantero le informaba de cada detalle de lo que ocurría en la oficina de Fernández a su esposo. Las visitas que recibía, sus movimientos, cuándo le pedía el helicóptero para regresar a la Quinta de Olivos, los horarios de almuerzo, incluso antes de que se anuncien cambios de gabinete. Su lugar era estratégico.

Su lugar fue central y "supo aprovecharlo" -como señalaron fuentes allegadas a la causa- para concretar varios de los negocios que

#### perseguía Martínez Sosa.

En aquella conversación donde dan cuenta del conocimiento que Cristina Kirchner tenía sobre el matrimonio, hacen referencia a otros negocios. Ese mismo 27 de junio de 2019 intercambian los siguientes mensajes y mencionan a un hombre muy cercano al ex presidente. Juan Manuel Olmos.

Cantero: Juan Manuel Olmos me pasó dos rest en Barcelona. Me preguntó que hacías y le dije. Me dijo que varios de los seguros de la Ciu-

#### Los muestran que Cantero intervenía en los negocios.

dad se los consiguió él a Pablo TG Martínez Sosa: Mirá... TRAI-DOR!!!!

Cantero: Le dije que no somos amigos de ese sr y me dijo que es bocón. Querés que se los saquemos? Me preguntó si tenés el Consejo de la Magistratura

Martínez Sosa: Si se puede saquémosle todo!!!!!!!!! No, no tenemos el consejo

Cantero: Vos no eras el que respetaba a tus competidores? Le digo para cuando volvemos y te venís.

#### Martinez Sosa: Claro.

En esa charla hacen referencia a uno de los broker que tenía un importante contrato con la Ciudad. Se trata de TG Broker, una de las aseguradoras que figura como las que más dinero recibieron en concepto de comisiones en negocios con el Estado. El rol de Olmos es llamativo. Tiene fuerte ascendencia en el Consejo de la Magistratura porteño, el organismo que le ofrece a Martínez Sosa según los chats.

Una de las obsesiones del amigo de Alberto Fernández, como publicó **Clarín**, era el contrato con Fabricaciones Militares. Esa conversación inició en enero de 2020, cuando Unión por la Patria llevaba apenas semanas en la Casa Rosada.

El 19 de febrero del mismo año, Cantero le pregunta si Fabricaciones Militares dependía de Agustín Rossi, entonces Ministro de Defensa. Martínez Sosa le confirma que es así. "¿Querés que le diga algo?", e inmediatamente le dice: "Sí, quiero recuperar la cuenta que me sacaron hace un tiempo".

El 22 de septiembre retoman el tema. La ex secretaria de Alberto le consulta al broker: "¿Cómo quedó lo de fabricaciones militares? xq almuerza con Rossi", en referencia al ex Presidente. Martínez Sosa le pide que consiga un contacto. Intercambian unos teléfonos para que el broker llame. Todo estaba hablado a tal punto que seis días después Cantero le dice: "Me pregunta Rossi como te fue con el pibe de de fabric Militares?". La frase revela como varios funcionarios ayudaban a Martínez Sosa.

#### **EL PERITAJE A LOS TELÉFONOS**

#### Los chats entre Martínez Sosa y María Cantero

Cantero: Recién Alberto me pasó con CK (por Cristina Kirchner). Martínez Sosa: Y?????? CONTA-ME

Cantero: Alberto está mejor conmigo.

Martínez Sosa: Bien. Y que hablaste con CK?

Cantero: Cristina bien se mató de risa. Me dijo que quería venir a ver las oficinas (el búnker de electoral de la campaña de 2019)
Martínez Sosa: Que bueno.
Cantero: Me preg x vos.
Martínez Sosa: Te extrañó???
Cantero: No podía creer que esté acá. Le dije que nos encontramos el lunes en Barcelona. Me dijo que se iba el lunes a ver a Florencia (a Cuba donde estaba internada).
Me dijo quiero ir cuando estés vos (por Martínez Sosa).

## ÚLTIMOS DEPARTAMENTOS

# ALMA

PALERMO

COORDINÁ TU VISITA





1, 2 Y 3 AMBIENTES
PILETA, SUM, SOLARIUM, TERRAZA Y PARRILLA

50% DE ANTICIPO Y 50% POSESIÓN (AJUSTADO POR CAC)





Contactanos

ARANALFE'
ANTONIO GINEVRA



4777.5003 11.3129.6417

ventas@gddevelopers.com CUCICBA Mat. N° 4932 4815.8828 11.2258.0000

ventas@aranalfe.com CUCICBA Mat. N° 2906

\*Proyecto en construcción. Precios válidos al 04/08/24 para el siguiente departamento: Unidad 2°F - 1 Ambiente - 26 m²

El País CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

## Cristina habló de Venezuela y pidió que publiquen las actas

"Por el legado de Chávez", dijo la ex vice que se alineó con López Obrador, Petro y Lula. Pero cuestionó el "bloqueo" contra el país de Maduro.



Viaje. Cristina Kirchner ayer en el congreso organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional en México.

#### MÉXICO. ESPECIAL PARA CLARÍN

#### **Marcos Romero**

La ex presidenta Cristina Kirchner reapareció en la escena pública después de una prolongada pausa de varios meses y se refirió por primera vez al conflicto electoral en Venezuela sin tomar partido por ahora claramente a favor del presidente Nicolás Maduro, a quien a diferencia de otras ocasiones no ha felicitado aún por su supuesto triunfo, sino para pedir que se publiquen las actas de la elección en Venezuela.

Durante una visita a Ciudad de México, para clausurar un seminario organizado por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda),

la ex vice dijo que "más allá de simpatías y antipatías, frente al claro y concreto problema que se produce" tras las confrontadas elecciones presidenciales en Venezuela "creo y comparto totalmente" el comunicado que el pasado jueves firmaron el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva y de Colombia Gustavo Petro.

En este mensaje, los mandatarios llamaron a realizar una "verificación imparcial de resultados" electorales en Venezuela para avanzar "de forma expedita" en la divulgación de las actas electorales, pidieron a los "actores políticos y sociales" venezolanos "ejercer la máxima cautela y contención de sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos", que arrojan hasta ahora al menos 11 muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos y declararon que "las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional".

Durante su ponencia magistral en la sesión de clausura del curso internacional "Realidad Política electoral en América Latina", organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena,

Ante centenares de participantes en este seminario, que la aclamaron como una "rock star", dijo que escuchó al titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Elvis Amoroso leer los resul-

tados del último escrutinio, basado en el 96% de los votos, y dijo que, si bien el sistema "fue hackeado" y si ha sido escrupulosamente leído "con precisión de decimales", es porque hay un mecanismo "doble de soporte informático pero de actas firmadas" y entregadas al organismo.

Por lo tanto, pidió en nombre de "la democracia y el propio legado" del presidente Hugo Chávez "que se publiquen las actas al gobierno de Venezuela para que todos puedan escrutar, la opinión pública nacional, la oposición y el pueblo venezolano".

Se refirió también a la noticia reciente de que la principal líder de la oposición María Corina Machado "había sido obligada a entrar en

la clandestinidad" pero se alegró de haberla visto hoy mismo "en una marcha en Caracas".

"Es algo muy bueno" por cuanto "la clandestinidad es algo feo, muy malo, muy de sentirse muy mal y muy inseguro, así que nos sentimos halagados de que haya terminado su clandestinidad la dirigente opositora", afirmó.

En su breve visita de fin de semana a México, iniciada el pasado viernes, Fernández está acompañada por una comitiva de correligionarios integrada por las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes), el ex secretario presidencial Oscar Parrilli y la senadora nacional Anabel Fernández.

Maduro se presentó como candidato a un tercer mandato, y se proclamó ganador sin evidencias suficientes para avalarlo, bajo el pretexto de que parte del sistema de sufragio electrónico fue hackeado, mientras que su rival de oposición Edmundo González Urrutia, ex embajador en Buenos Aires, declaró ser el verdadero triunfador al mostrar más evidencias que su ri-

La voz de la ex presidenta no se hacía oír desde el pasado 27 de abril cuando habló en el microestadio Néstor Kircnher, donde lanzó dardos envenenados contra el presi-

#### La ex vice se había mantenido en silencio sobre Venezuela.

dente Javier Milei por el "sufrimiento inútil" que a su juicio está sometiendo a los argentinos.

El título de su ponencia fue "Una utopia desde el sur, propuestas para el futuro de la región", que se anunció para las 12:00 locales (15:00 de Argentina), pero comenzó con una hora y 40 minutos de retraso.

Su mensaje fue escuchado por militantes y dirigentes de Morena, un partido fundado en 2014 que gobierna a este país desde 2018 y que ganó abrumadoramente las recientes elecciones del 2 de julio con casi 60% de los votos, por medio de su candidata Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia que será presidenta de este país. Fernández aprovechó para felicitara Sheinbaum.

■

## La Iglesia despega San Cayetano de la marcha piquetera y de la CGT

Frente al riesgo de que nuevamente una celebración religiosa se politice -o al menos genere esa sensación-, como ocurrió con las llamadas misas militantes, la Iglesia salió despegar la festividad de San Cayetano del próximo miércoles de la **marcha que harán ese día** desde el

santuario del patrono del pany del trabajo, en el barrio porteño de Liniers, la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y organismos de derechos humanos hasta la Plaza de Mayo en demanda de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

un partido político o de un sector social, es un santo de todos, por eso los invito especialmente, dado que está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo, a que el 7 de agosto, si podemos, vayamos al santuario de Liniers, a la parro-**San Cayetano no es un santo de** quia San Cayetano en Belgrano, o a "visibilizar la grave situación de forma labora", dijo.

cualquier otra parroquia en la que está su imagen", dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante la misa semanal que se transmite por el canal Orbe 21.

Las organizaciones sindicales y los movimientos sociales partirán desde las inmediaciones del santuario tras la celebración de una misa prevista para las 8 y concluirá a las 13 en la Plaza de Mayo con un acto bajo consignas tales como que "el hambre es un crimen" y que "la peor violencia es el hambre" y así emergencia alimentaria, social y laboral", según dice un comunicado conjunto de las entidades convocantes.

Pablo Moyano, dijo que "ser uno de los convocantes y participar el 7 de agosto es un orgullo. Vamos con la consigna histórica: paz, pan y trabajo. A la mañana la misa y luego en Plaza de Mayo. Más allá de pedirle a San Cayetano, será una jornada de protesta en paz y multitudinaria". "Los reclamos son por la recesión, los despidos, contra la re-

### **MAQUINAR**

## CONSTRUIMOS BUENOS NEGOCIOS

El marketplace para comprar y vender maquinaria usada.





#### MÁS DE 36 CATEGORÍAS

Explorá nuestra amplia selección de maquinaria de todos los rubros. Tenemos el equipo perfecto para cada tarea.



Actualizá tus equipos con Maquinar. Mejorá la eficiencia y productividad con equipos que marcan la diferencia.



#### **DESDE CUALQUIER LUGAR**

No importa dónde estés, te acercamos la maquinaria que necesitás. Servicio accesible y confiable a tu alcance.



El País CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

El 13 de agosto tratarán de extraerle su chats por tercera vez, antes de que declare la ex presidenta. Desconfían de lo que pasó en la escena del hecho.

## Atentado a Cristina: secretos y espionaje atrás del celular de Sabag



En el marco de una mezcla de comedia de enredos, espionaje y maniobras políticas, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), intentará el 13 de este mes abrir por tercera vez el celular de Fernando Sabag Montiell, el autor confeso del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Ante las presiones mediáticas y los pedidos de la querella de buscar supuestos "autores intelectuales" detrás de la banda de "los copitos" y a solicitud de la fiscal Gabriela Baigun, un equipo de expertos de la Gendarmería y de la Procuración General de la Nación tratará de extraer los mensajes de Montiel. El ex subjefe de la SIDE K y actual ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena advirtió hace unos días -en un mensaje que fue retuiteado por la ex presidenta-que "el contenido del celular del atacante se borró al otro día del atentado. ocultando información imprescindible y estando en poder de la jueza" María Eugenia Capuchetti.

En realidad, se bloqueó tras la intervención de un técnico de la Policía Federal y volvió al modo "estado de fábrica" cuando pasó por las manos de dos peritos de la PSA. Además, Mena se olvidó de decir que el 1° de septiembre de 2022, horas después del fallido intento de magnicidio, estaba en el despacho de la magistrada cuando llegó el perito de la Policía Federal, Alejandro Heredia, a tratar de abrir el Samsung Galaxy de Sabag. También Mena omitió recordar que la Federal dependía del ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina, Aníbal Fernández y que la PSA la manejaba el actual diputado K José Glinski junto a dirigentes de La Cámpora. El mismo relato de Mena lo repitió en un video de Instagram La Liga, integrada por jóvenes militantes K, y que Cristina difundió por las redes bajo el título





Confeso. Sabag Montiel con su celular antes de intentar matar a Cristina el 1° de septiembre de 2022.

chos del asesor del diputado K

Marcos Cleri, Jorge Abello que

"oyó decir a Gerardo Milman, ma-

no derecha de Bullrich, dos días

antes del atentado: "Cuando la

maten voy a estar camino a la

Costa" en el restaurante Casa-

blanca. Sin embargo, Mena omi-

tió decir que los dichos de Abello

#### LA INSÓLITA HIPÓTESIS CONTRA MILMAN

#### El testigo de la ex presidenta se "enfermó" antes de declarar

Juan Martín Mena adelantó, en aquel mensaje, otros ejes de la denuncia de CFK. Dijo que "salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento". Y preguntó por la investigación de los supuestos di-

"la verdad de la milanesa".

En esos días de convulsión tras el fallido ataque, un secretario de la jueza descubrió en los videos que circulaban por Internet que Sabag estaba acompañado de su novia Brenda Uliarte.

Como la policía no encontraba a la joven que-además de vender copitos se ganaba la vida con una cuenta en Only Fans-, por las señales de su celular captadas por la DA-JUDECO la magistrada la descubrió en un tren en Retiro que ordenó parar y fue detenida en un operativo dirigido por su secretario. Mientras que Nicolás Carrizo, el tercer acusado en el juicio oral, fue arrestado por orden de ella en la mesa de entradas de su juzgado después de entrar a los tribunales El comisario principal Matías Ferdetención de Sabag, explicó que los razones que se desconocen.

no fueron confirmados por su cuñado y otro testigo que estaban a sin que ningún policía hiciera cumplir la orden de detención que pesaba sobre el dueño de la máqui-

na de hacer copitos de azúcar.

Ante los ataques de Cristina, la jueza Capuchettii abrió una causa paralela para determinar si la manipulación del aparato fue hecha a propósito para esconder pruebas que quedó en manos de su colega María Servini y el fiscal Ramiro Gonzalez. Este realizó la investigación, hasta ahora, más detallada sobre la trazabilidad del celular de Sabag, cruzada por operaciones de inteligencia, negligencia y misterios. El teléfono fue secuestrado el 2 de septiembre de 2022, a las 00:23 horas, luego de que militantes Ky no los custodios detuvieran a Sabag.

el juzgado a defenderse de la acusación de falso testimonio. nández lo sacó del grupo de militantes que se movía como un "pongo", lo metió en un garaje y Sabag le "mostró el aparato y parecía que

efectivamente se encontraba apa-

su lado. También, que Abello ha-

bría ido primero a hablar con el ex

director de Contrainteligencia de

la SIDE K y actual diputado nacio-

nal Rodolfo Tailhade antes de ha-

lián Ercolini allanó la casa de Abe-

fermedad para no presentarse en

cer la denuncia y que el juez Ju-

llo. Y ahora aduce una grave en-

gado". A Sabag le habían pegado un par de golpes en medio del desconcierto que reinaba en la esquina de Uruguay y Juncal frente al departamento de Cristina, según relató el subinspector Gonzalo Ezequiel Ruíz, integrante del Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA. Unos días antes la ex presidenta había hecho sacar las cámaras de seguridad y a la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, Juan Ramón Meza, que fue testigo presencial de la efectivos que intervinieron en el secuestro del celular "lo probaron a ver si prendían y figuraba como bloqueado, que la pantalla se ponía en azul no tenía patrón de seguridad". Como el aparato "no reaccionaba", agregó, "lo desarmaron, le sacaron el chip y la memoria, lo pusieron en un sobre bien cerrado, sellado y firmado".

Por su parte, el cabo primero y perito Alejandro Heredia, del Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA llegó al juzgado de Capuchetti alrededor de las 02:00 de la madrugada y en presencia de dos testigos abrió el sobre y verificó que "el teléfono celular se encontraba apagado".

Pero antes de ponerlo a cargar para poder iniciar su trabajo, "logró encenderlo y pudieron ver que la pantalla mostraba el patrón de seguridad y con 0% de batería". Pero luego se cortó la luz por unos minutos. El técnico conectó luego el celular a un enchufe de pared del Juzgado y comenzó con la extracción de datos de las tarjetas SIM y de memoria e intentó hacer la extracción de datos a través de un dispositivo "UFED" (Universal Forensic Device) de la marca israelí Cellebrite.

Desenchufó el teléfono, y lo entregó al secretario de la jueza Capuchetti, Federico Clerc, quien lo puso en un sobre cerrado con tres ganchos de abrochadora, lo guardó en la caja fuerte del juzgado y conservó la llave. Luego supo que la PSA tenía un programa más actualizado del Sistema UFED para la extracción de datos.

Entonces, abrió la caja fuerte y extrajo el sobre cuando una empleada del Juzgado advirtió que se encontraba encendido con la leyenda "Samsung Galaxy A50" y confeccionó el oficio correspondiente para mandarlo a la PSA.

Luego mandó el celular a la PSA con uno de los custodios de la jueza. En el camino, el chofer lo dejó en su casa y días después el diario Página 12 consignó ese detalle por lo que en Comodoro Py se sospecha de que estaban siendo seguidos por espías.

El equipo "llegó encendido" a las manos de los especialistas de la PSA Camila Seren, que licenciada en criminalística y especialista en seguridad de telefonía móvil, y Pablo "Gaucho" Kaplan, subdirector del Área Criminalística.

En conclusión, el fiscal Ramiro Gonzalez dictaminó que de los testimonios y peritajes realizados "no surgen irregularidades en la cadena de custodia del mismo" desde la Federal al juzgado y luego a la PSA y pidió a Servini archivar la causa.

Sin embargo en marzo pasado, la jueza Servini no aceptó el pedido de archivo y llamó a indagatoria tres peritos de la Policía Federal y de la PSA por supuestas irregularidades en la cadena de custodia. Pero días después la magistrada suspendió sin fecha la indagatoria por



de Lunes a Domingo

PERFUMERIA, PAÑALES Y PROT FEMENINA

BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL

ACEITE, LEGUMBRES Y AZUCAR

GALLETITAS, DULCES Y MERMELADAS



QUESOS, PASTAS FRESCAS, TAPAS **EMPANADAS Y PASCUALINAS** 



PARA CANJEAR HASTA EL

EN: FIDEOS MOLTO HUEVO E INTEGRAL x 500 gr - PURE MAROLIO x 520 gr - SALSAS MOLTO x 340 gr - PAN RALLADO Y REBOZADOR MOLTO - VINAGRE MOLTO - ARVEJAS MOLTO TR x 340 gr -PATE Y PICADILLO MOLTO - DURAZNO TROZOS T/R MOLTO x 340 gr - AMARGOS MAROLIO - JAB. TOCADOR P. ALLEN - LIMPIADORES ESENCIAL - JABON LIQ P/ROPA ESENCIAL

DESDE 12/08/2024 HASTA 18/08/2024





x 1 kg.

743,72



FIDEOS SANTA ISABEL x 500 grs. Pols.x kg/l: 1159,80





AZUCAR MAROLIO x 1 kg. Poin.x kg/t: 749,90



HARINA PUREZA CON LEVAD.x Poloux kg/t: 999,90





BIZCOCHOS 9 DE ORO x 200 grs Poin.x Rg/1: 2749,50 Old: 4236-4237-4340-18668-12191-29101



x 390/454 grs. Pciex kg/t 2378.63 Cud: 5328-5002-5319-5003-5327-4993-



YERBA ROSAMONTE TRAD-SUAVE x 500 grs. Peiox kg/t 2600.80 Cod: 26843-21065



MAYONESA HELLMANN'S DOYPACK 237 GR Cod: 1480



LECHE LA SERENISIMA ENT-DESC x 1 lt.(excep comod riv) Cod: 16429-16431



CREMOSO x 1 kg. Pein x kg/t: 5049.90 Cod: 5890-18818



GATORADE x 500 cc (solo cap Polox kg/t 1799.80 gba) Cod: 15279-14929-14924-14922-15290-



Prio.x kg/t: 2719,92 God: 25339



BLENDERS-CRIADORES Pcio. x kg/t; 5009,00 Cod: 2749-439



ENERGIZ, FRIZZE BLUE x 1000cc Polo.x kg/t; 1349,90



VINO TORO VIEJO TTO x 1000 cc Polox Rg/t: 1609.90 Cod: 21464



Point kg/t 3199.87 Cod: 2710 2199.87



Poin.x kg/l: 1424,75 God: 15560-15561



JABON LIQUIDO GRANBY x 800 ml. Pois.x kg/t 1187,38 Cod: 27835-27836



ENJUAGUE VIVERE CLASICO x 900 ml. Pole x Ng/1: 1499,89 Cod: 5691-5690-15552



DETERGENTE MAGISTRAL Pcio.x kg/t: 3799.80 Cod: 578-623



Cod: 15040-6803-6756-6757-26063-24727-



LAVANDINA AYUDIN CLASICA X 2 LT Poiss Rpt: 649.950



SHAMPy ACOND PLUSBELLE ESENCIA x 970 ml. Cod: 25591-26199-27802-25593-25592-



60 grs. Psio.x kg/t 15831,67



JABON TOCADOR REXONA x 120 grs. Pou.s.kg/t, 4165,83 God: 20132-20133-20129-20134-20129



CREMA COLGATE ORIGINAL x 180 grs. Polo.x kg/1: 14721.67



PAÑAL BABYSEC ULTRA x 8 un. Pole x kg/t 193737,50 Cod: 6630-6636-6639-6653-19064



Polo.x kg/t Cod: 9334

#### **MIÉRCOLES**



BNA MODO Con Tarjeta de Crédito Visa-Mastercard pagando con QR

descuento \$ 10.000 por semana





## Los pedidos de Macri a Milei y el enojo de Kicillof

LA INTIMIDAD DEL PODER



Santiago Fioriti sfioriti@clarin.com



l martes, cuando caía la tarde en La Plata, Axel Kicillof estaba en su despacho de la Gobernación reunido con varios funcionarios. El clima era de cordialidad hasta que a uno de sus asesores le entró un mensaje en el celular de un periodista acreditado en la Casa Rosada. El texto contenía una infidencia: en el Gobierno se decía que YPF estaba por anunciar que la megaplanta de gas natural licuado se iba a construir en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires. El anuncio era inminente y no quedaba nada por hacer. Al gobernador se le transformó la cara. Su grupo de alerta de Telegram, que se reserva para tratar temas de urgencia, entró en funciones. Algo había que hacer, algo había que decir. A la provincia más poblada del país se le escurría la inversión más grande de la historia -se proyectan entre 30 y 50 mil millones de dólares-, en un momento de crisis económica y suba del desempleo.

A los pocos minutos, sonó el celular de Kicillof. Era Horacio Marín. El presidente de YPF les había prometido a él y a Alberto Weretilneck, el gobernador rionegrino, que ambos se enterarían antes que nadie de la decisión. Lo último que les dijo fue que esperaban el resultado de la consultora Arthur D. Little, contratada para el análisis comparativo entre Punta Colorada, en Sierra Grande, y el puerto de Bahía Blanca. Aquella primera promesa de Marín, la de comunicarles primero la resolución, no ocurrió.

"Yo todavía no sabía cómo había votado cada integrante del Directorio de YPF y la información ya estaba en los portales", se sinceró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que formó parte del cónclave en YPF, en una conversación privada.

En La Plata manejaban el dato de que el misterio se iba a revelar a mediados de agosto. Los sorprendió, también, que se adelantaran los tiempos. ¿El informe de D. Little se hizo en tiempo récord? A la administración bonaerense le genera suspicacia. Javier Milei había brindado una punta en una entrevista, al decir que era improbable que una empresa quisiera apostar por una administración en manos de Kicillof. Una tormenta perfecta arreciaba sobre la Gobernación desde enero, cuando los técnicos de YPF fueron por primera vez a recorrer Río Negro. La tormenta se terminó de concretar el martes con el llamado de Marín.

El CEO de YPF se contactó con Kicillof antes que con Weretilneck, pero el bonaerense -que todavía estaba reunido con su equipo diseñando la conferencia de prensa que darían al otro día- no lo dejó hablar.

— Sos un mentiroso. Al final nos mintieron. Nos dijeron que iba a ser una decisión técnica y fue política. Nos cagaron — le dijo. A esa frase siguieron otras. Más fuertes.

Marín es ingeniero químico. Fue tenista profesional y en el circuito lo llamaban El Abuelo porque, frente a cualquier tema por menor que resultara, se sumergía en largas reflexiones. Trabajó 35 años en Techint



Mate. El gobernador Axel Kicillof sufrió un golpe durísimo esta semana. MAURICIO NIEVAS

y hoy ocupa por primera vez un cargo en nombre del Estado. El funcionario quedó atónito por el tono con el que hablaba Axel. Quiso interrumpirlo, pero no pudo.

Testigos de la charla cuentan que el gobernador habló sin parar durante cerca de diez minutos y que le exigió que YPF dijera que la determinación no tenía que ver con la adhesión o no al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Quizá Marín hasta pensó en cortarle la comunicación: las críticas hacia su persona no paraban. "Lo puteó de arriba a abajo", afirmó un alto funcionario de la Casa Rosada que habló con él esa misma noche. Marín estaba apesadumbrado por el trato. En la cima del poder, no. Al contrario: algunos, incluso, gozaban con el estado de furia del mandatario y pedían más detalles de la charla.

La pelea de Milei con Kicillof es una de las postales argentinas que asomó después del resultado electoral del año pasado. Kicillof cree que no le perdonan haber conservado su territorio, pese a la ola de cambio que dominó la contienda nacional. Milei lo llama "el soviético" o "el comunista". A Axel al principio le divertía el apodo. Ya no. Entendió que podría jugarle en contra para sus aspiraciones electorales de 2027.

"Hay empresarios que se lo creen", temen a su lado. La no adhesión al RIGI alimenta esas sospechas. Acaso haya algo de eso en la decisión de YPF y su socia, la petrolera malaya Petronas. Kicillof hizo piruetas para explicar su posición, antes y después del anuncio. En YPF aclararon que no tenía que ver con el RIGI, aunque -al mismo tiempo- dijeron que Río Negro ofreció mejores condiciones regulatorias y fiscales.

—OK, ahora dejame que te voy a explicar yo —le dijo Marín a Kicillof cuando se hizo una pausa.

El CEO de YPF intentó convencerlo de que la decisión era sumamente técnica y económica. Le transmitió que resulta más redituable hacer la planta en Río Negro y que allí podría desarrollarse un puerto de aguas profundas para que ingresen barcos "superpetroleros" de gran tamaño y que posibiliten la baja del costo de transporte, además de su cercanía con la formación de shale gas en Vaca Muerta. Lo intentó durante poco más de un minuto. No hubo caso. Marín prometió enviarle el estudio completo de Arthur D. Little. Kicillof se lo exigió. Cortaron de mal modo.

#### En los despachos mileístas gozaron con la derrota y el fastidio de Kicillof.

Weretilneck recibió el llamado de Marín con euforia. Cuando cortó con él, le envió un mensaje a Milei. "Gracias por poner a Río Negro en igualdad de condiciones que a la provincia de Buenos Aires", le dijo. En enero, cuando el personal de YPF fue a visitar Río Negro, Bahía Blanca era la opción que se llevaba todos los números para hacer la planta. Algo, o muchas cosas, cambiaron desde entonces. "Ahora a trabajar fuerte para hacer de esto una realidad", le contestó el Presidente a Weretilneck.

En el kirchnerismo se sintió el cimbronazo. Kicillof llamó esa noche a Cristina para contarle la novedad y consensuaron una posición pública. Es posible que también hayan hablado de la situación de Venezuela, aunque Kicillof-al otro día-se mostró errático cuando le preguntaron qué opinaba de las denuncias de fraude contra Maduro.

Varios de los integrantes de La Cámpora, o ex integrantes, porque La Cámpora ya se asemeja a una cáscara vacía, hasta levantaron el teléfono para llamar a periodistas críticos, con la excusa de que no se confundiera su posición. La discusión por la planta de gas licuado y las elecciones venezolanas desnudaron la falta de conducción en el peronismo y de un discurso único, como en las viejas épocas. No faltó, incluso, quien acusara a Kicillof de privilegiar un capricho ideológico. Sí, como los mileístas, algunos camporistas y peronistas que no simpatizan con el gobernador casi que hoy lo miran de reojo. Martín Doñate, confidente de Máximo Kirchner, declaró que se sentía "feliz" y "orgulloso" de que Río Negro haya ganado la pulseada.

Las irregularidades en la contienda electoral de Venezuela formaron parte de la cena de cuatro horas que Milei y Mauricio Macri compartieron el lunes en la Residencia de Olivos. Macri le pidió al Presidente que Argentina vele por la democracia y que se sume a los países de la región que condenan al régimen, más allá de las diferencias que La Libertad Avanza pueda tener con varios de ellos.

En el encuentro a solas que tuvieron, Macri se quejó frente a Milei del funcionamiento de varias áreas de su Gobierno. Se lo aclaró de entrada: "Hoy te vas a enojar conmigo porque vine a decirte cosas que no tenés ganas de esuchar". El jefe de Estado le respondió que estaba para oír cualquier cosa, que hablara sin miedo, que los unía una relación muy "especial". Macri le reprochó que, las veces que hablaron, él se comprometió a una cosa y luego hizo otra. "Antes le echabas la culpa a Posse, pero Posse se fue y no cambió nada", confió Macri. El nombre de Santiago Caputo surgió de inmediato. No así el de Karina Milei. Las quejas del ex presidente se concentran en el gurú libertario, con quien se reunió varias veces y con el que nunca pudo ponerse de acuerdo. A Karina casi no le conoce la voz. Nunca charló con ella a solas.

"Esto tiene que arrancar", insistió Macri. Le hizo un breve recorrido por sus años en el poder y las trabas que encontró y los temas en los que no pudo avanzar. El líder del PRO le aconsejó que amplíe su equipo y que se "deje ayudar". Habló puntualmente de áreas que siguen en manos del kirchnerismo y, sobre todo, del massismo. "No podés apoyarte en los malos", insistió. Y apuntó a Caputo. Ofreció ayuda y nombres para muchos organismos.

Milei lo escuchó con un puñado de hojas sobre la mesa, en las que hacía anotaciones. Lo hace siempre, desde los tiempos en que estudiaba economía. Después hace un bollo y las tira. Dice que no es necesario conservarlas. Que todo queda guardado en su memoria. ■



El mundo de los Recursos Humanos se torna cada vez más competitivo para las empresas. Las nuevas generaciones cambian la forma de relacionarse con el trabajo y hoy las demandas son distintas, obligando a adaptar las culturas organizacionales.

#### **Nuevos retos** para las empresas

## LA MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR

Mesa 1

#### COMO RETENER LOS **MEJORES TALENTOS**

Los beneficios para el personal, los valores de la compañía, la diversidad, la competencia con empresas del exterior, el trabajo online, las propuestas de desarrollo de carrera.



Reviví la charla

Escaneá el QR para ver el video



CEO de Great Place to Work.



Director de Recursos Humanos de MetroGAS.



Gerente Ejecutiva de Recursos

Humanos de PAE.



Gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos Argentina



#### **NUEVA AGENDA DE RECURSOS HUMANOS**

El debate sobre la presencialidad, el impacto de la Inteligencia Artificial, la sustentabilidad, la integración e inclusión, el voluntariado corporativo, los nuevos tipos de liderazgo.



Reviví la charla

Escaneá el QR para ver el video



Directora de Recursos Humanos de FISERV.



Presidente y Director General de Manpower Group Argentina.



Director de Recursos Humanos de Dia Argentina.



Director de Recursos Humanos de ENEL.

**GOLD SPONSORS** 









AUSPICIA











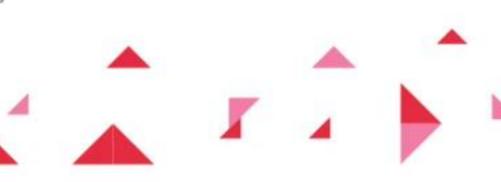

SILVER SPONSORS

## El entorno de Milei le cierra la puerta a los pedidos de Macri

No le darán lugares en organismos donde el ex presidente quiere tener injerencia. Defienden el pliego de Lijo, criticado por el ex presidente.

Guido Carelli Lynch

gcarelliclarin.com

La irrupción de Mauricio Macri por ahora no conmueve al círculo íntimo del Presidente. En materia de gestión, el "entorno" de Javier Milei -apuntado por el ex mandatario-asegura que no liberarán los lugares clave y específicos que el titular del PRO pretende, según la visión que domina en la Rosada: la AFIP, la ANSES, la Aduana y la Hidrovía. "Todo sigue igual", insisten.

En el universo de lo que el Gobierno no pretende cambiar se inscriben también dos nombres propios.
El oficialismo no piensa dar un paso atrás con la nominación de Ariel
Lijo a la Corte Suprema a pesar de la
urticaria que le genera al ex presidente. En Balcarce 50 tampoco abandonan la idea de que el apoderado de
LLA Santiago Viola -con despacho
en la Rosada y sin cargo- llegue a la
Auditoría General de la Nación
(AGN) en lugar del macrista Jorge
Triaca o del radical Mario Negri.

La fama de killer y el sobrenombre de "ángel exterminador" (con el que lo bautizó Jorge Asís) que se ganó Macri por el éxito que suele tener para correr adversarios del escenario no asusta al "entorno" presidencial. No reniegan de ella, por el contrario, dejan saber que consideran ciertos los trascendidos (y las denuncias) que sugieren que el ex mandatario ordenaba espiar a aliados u opositores a través de agentes inorgánicos de Inteligencia o apretar a em-



Regreso. Macri el jueves cuando relanzó el PRO.

presarios con datos de la AFIP.

El propio Santiago Caputo recuerda entre dirigentes de su equipo cuando funcionarios del gobierno porteño que lideraba Macri llamaron a la consultora de **Jaime Durán Barba** para pedir por su cabeza en 2015, luego de que el entonces consultor de menos de 30 años que ya no trabaja en el equipo de l ecuatoriano objetara el corrimiento al centro de Macri, que había prometido no privatizar Aerolíneas.

En la mesa chica de Milei preferirían no tener ruidos con sus aliados, pero en los ataques personalizados de Macri hay quienes encuentran alguna ganancia. "Si te pega alguien que tiene **75 por ciento de imagen negativa**, no está tan mal", sostienen.

En despachos encumbrados de Balcarce 50 no temen irritar a Macri. Hasta se animan a sugerir que el ex mandatario está preocupado por la suerte de la causa del **Correo Argentino** que involucra a su familia, por el fideicomiso ciego que armó durante antes de su presidencia para administrar sus bienes y la causa de los parques eólicos.

Las respuestas aireadas que ventilaron dirigentes y funcionarios muy cercanos a **Karina Milei** como el armador bonaerense de LLA, **Sebastián Pareja, y el porteño, Juan Pablo Scalise,** o las más moderada del vocero presidencial Manuel Adorni no retratan la distancia entre el asesor presidencial y el jefe del PRO que esta semana rompió el silencio para declarar que estaba "**enorme-** mente agradecido con Macri" por el apoyo legislativo prestado por el PRO. El titular y fundador del partido amarillo, por las dudas, nunca mencionó a la hermana del Presidente y deja saber que no tiene nada en contra de ella.

Algunos dirigentes cercanos a Macri se resignaban ante el pragmatismo político de Rogelio Frigerio, que minutos antes de hablar en el acto de La Boca que cerró el ex mandatario se reunió con Karina Milei, en una postal que trascendió un día después. "Rogelio de todos modos aclara que el PRO encabeza un frente en su provincia. Nacho (Torres) también tiene adentro aunque se pelea (a los libertarios). Les dio un ministerio", destaca un colaborador del ex mandatario.

Macri contestó que el elogio de Caputo lo sorprendió y que espera que sea "el comienzo de una nueva etapa". Puertas adentro de Balcarce 50, sin embargo, sostienen que tampoco descabezarán las dependencias donde sobreviven funcionarios con pasado en el peronismo o en el massismo, como pidió el ex presidente.

"Todo sigue igual", repiten en la Rosada, una frase que sirve para bajarle el precio a las palabras de Macri y a confirmar la marcha del Gobierno. Las críticas al ex presidente ya son una constante. Los armadores políticos de Milei aceptan que buscan construir un armado de centroderecha lo más amplio y potente posible que incluye a la bancada del PRO.

En el macrismo no desesperan. Sostienen que el ex presidente ya movió su ficha con su reaparición y raid mediático que no cesará en lo inmediato y advierten que no tiene nada para perder.

Argumentan que el planteo puede tener mejor suerte en el tiempo, cuando el apoyo popular a Milei merme. "Tenemos que representar a los votantes que apoyan, pero no están de acuerdo con algunas cosas", explican desde el entorno de Macri.



# MÁS DE LA MITAD DE LOS CONSUMIDORES DIGITALES DE NOTICIAS DE LA ARGENTINA ELIGEN TN



Fuente: Comscore MMX® Multi-Platform, [M] TN.COM.AR, Población Digital Total\*, Audiencia Total, Desktop 6+ y Total Mobile 18+, Junio 2024, Argentina. \* Población Digital Total representa la deduplicación de datos de Desktop, Móvil y Redes Sociales (Facebook, Instagram y X).

El País CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

## Más de 3.300 consultas deberá responder Francos en Diputados

El jefe de Gabinete dará su primer informe y tiene tres semanas para responderlas por escrito. Es un récord. La exposición será dentro de un mes.

#### **Jazmín Bullorini**

jbullorini@clarin.com

El jefe de Gabinete de la Nación Guillermo Francos dará su primer informe de gestión como jefe de gabinete en Diputados en un mes. Pero primero deberá contestar el récord de preguntas que esta semana le mandaron los legisladores: más de 3.300.

Será la segunda presentación en el Congreso del emisario del Ejecutivo, pero la primera de Francos. A mediados de mayo expuso Nicolás Posse-echado del gobierno a fines de ese mismo mes- pero en el Senado.

En ese entonces también batió el récord de preguntas escritas para el historial del Senado que tiene 72 legisladores.

Recibió un total de 1.286 consultas, superando incluso las 1.160 preguntas que en 2021 había respondido Santiago Cafiero en el gobierno de Alberto Fernández, que hasta el momento era la cifra máxima registrada en el Congreso.

Ahora Francos batirá el récord de Diputados, que tiene 257 legisladores.

Le mandaron más de 3.300 preguntas.

Muy por encima del récord de esa cámara, que también tiene a Cafiero como protagonista, cuando en 2021 recibió 2.596 consultas por escrito.

El bloque de Unión por la Patria,



Jefe de Gabinete. Guillermo Francos dará su primer informe de gestión ante los diputados.

que conduce Germán Martínez, es el más numeroso (tiene 99 diputados) y es el que más preguntas mandó: 1.569.

La UCR envió otras 659. El PRO mandó 78 y el bloque de Hacemos Coalición Federal -que conduce Miguel Angel Pichetto-hizo 52.

Entre la baterías de consultas hay preguntas que van desde la situa-

ción de Télam y las acreditaciones en Casa Rosada, hasta el manejo de los alimentos almacenados en depósitos del ministerio de Capital Humano, pasando por un pedido, en detalle, de los gastos de los viajes de Javier Milei al exterior.

En el plano económico le consultan por el tipo de cambio que habrá en diciembre, y qué medidas están adoptando para paliar la recesión, proteger a las industrias y al empleo. Francos tiene tres semanas para responder por escrito, después deberá enfrentarse a las preguntas en el recinto, que suelen ser más políticas y estar teñidas por la coyuntura.

Este viernes Francos le respondió a Mauricio Macri por sus dichos sobre el "entorno" de Milei.

"A veces las particularidades con las que uno mira la realidad son difíciles de poder interpretar. El Presidente tiene un grupo de dirigentes más cercanos; ahora, llamarlo entorno da la sensación de que es algo que lo rodea y no le permite ser objetivo... Y no, no creo que sea así", afirmó en declaraciones televisivas.

Sin embargo, sobre los reparos que Macri expresó acerca "del entorno" del presidente, Francos explicó: "El Presidente tiene un grupo de dirigentes más cercanos, pero llamarlo 'entorno' siempre da la sensación de que es algo que lo rodea y que no le permite ser objetivo. Y yo no creo que sea así".

"Pero tildar eso de 'entorno' es una visión de Macri que no comparto", completó.

#### Rendir cuentas al Congreso

Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete debe acudir al Congreso todos

#### El bloque de Unión por la Patria es el que más consultas hizo: 1.569

los meses -alternando entre sus dos Cámaras-para brindar detalles de la gestión y contestar preguntas de la oposición. De acuerdo a un informe de Directorio Legislativo, en los últimos años el jefe de Gabinete que más asistió a Diputados y al Senado fue Marcos Peña, bajo el mandato de Mauricio Macri: fue 20 veces entre 2016 y 2019. Una asistencia del 55%. En porcentaje, sin embargo, el que más veces fue en comparación al tiempo que desempeño como jefe de Gabinete fue Jorge Capitanich, que entre noviembre de 2013 y febrero de 2015 fue 7 veces, una asistencia del 77%.

Aníbal Fernández fue jefe de gabinete por 10 meses en 2015, durante el final del mandato de Cristina Kirchner y no asistió nunca. ■

## Ley Bases: el Gobierno publica el lunes la reglamentación

El gobierno de Javier Milei publicará este lunes "el primer tramo de la reglamentación" de la Ley Bases en el Boletín Oficial, luego de que la normativa lograra su sanción definitiva a fines de junio.

Así lo confirmaron a Clarín fuentes de la Casa Rosada, quienes detallaron que el decreto que se publicará en la próxima edición del órgano oficial fue firmado este viernes a última hora por el Presidente.

Según indicaron las fuentes consultadas, la normativa reglamentaría las modificaciones en la Ley de Empleo Público y habilitaría la privatización de las empresas públicas, ambas incluidas en el Título II de la Ley Bases, "Reforma del Estado".

La noticia fue confirmada luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicara ayer un enigmático mensaje en sus redes sociales para recomendarle a sus seguidores estar atentos a la publicación del próximo Boletín Oficial.

"Les recomiendo a todos que no se pierdan de leer el próximo Boletín Oficial de la República Argentina. Fin", publicó Adorni en su cuenta de "X".

de la red social comenzaron a responder el posteo del portavoz pidiendo precisiones y haciendo conjeturas, pero el vocero se llamó al silencio tras haber obtenido la atención que buscaba.

#### El vocero presidencial fue enigmático

¿Será la reglamentación de la Ley Bases?

¿Más desregulaciones? ¿Fin del cepo? ¿Privatizaciones?

No hubo respuesta del portavoz. Quien sí salió a dar algunas precisiones fue Guillermo Francos. En diálogo con radio Mitre, afir-A los pocos minutos, los usuarios mó: "Ayer se firmó un decreto con en vigencia".



Vocero. Manuel Adorni.

la reglamentación sobre todo de procedimientos administrativos. Todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado. Una vez que se publique en el Boletín Oficial este lunes, ya se pone

Y añadió que "en la semana lo que se va a aprobar seguramente es la reglamentación del capítulo del RIGI", por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que conforma el título VII de la ley.

Si bien el Ejecutivo nacional tuvo la aprobación definitiva de la Ley Bases y el Paquete Fiscal seis meses después de haber iniciado la gestión, hasta el momento tan solo se reglamentó la segunda normativa.

El pasado 12 de julio, el Gobierno reglamentó, mediante el decreto 608/2024, los principales puntos del denominado Paquete Fiscal o, más formalmente, la Ley 27.743 con las Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Ahí están los lineamientos de las reglas que regirán Bienes Personales, el blanqueo y la moratoria del Gobierno.■

19





info@plastileo.com

## La otra idea: el desarrollo

#### Opinión

#### Horacio Rodríguez Larreta

Ex jefe de Gobierno

El anarcocapitalismo y la destrucción del Estado son el camino opuesto hacia un país desarrollado. Lo digo asumiendo el riesgo de ser tildado de zurdo o comunista, algo que probablemente haría a Marx revolcarse en su tumba.

La visión libertaria parte de una premisa simple, casi religiosa: una vez destruido el Estado, el mercado, por sí solo, generará crecimiento económico y la riqueza se derramará automáticamente sobre la mayoría de argentinos que hoy vive en la pobreza. Pero hay un problema: ningún país en el mundo funciona así. El anarcocapitalismo ignora los desafíos que la globalización y el cambio tecnológico han creado en el mundo. E ignora también las profundas desigualdades que se generan, que en nuestro país son cada día más profundas.

Mi visión es muy diferente: creo en el desarrollo. Desconfío de todas las posiciones extremas, sean del signo que sean.

La experiencia argentina nos ha enseñado que el despilfarro del gasto público, la mala gestión, el exceso de regulaciones absurdas y el déficit crónico han sido una catástrofe para nuestro país, y son la causa de los altos impuestos, la inflación y la pobreza que padecemos. No se trata aquí de volver al pasado. Pero tampoco irnos al otro extremo, de eliminar el Estado. El

necesario equilibrio fiscal es condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente. El desarrollismo contemporáneo se basa en la idea de que el Estado, inteligente, tiene un rol en el desarrollo económico y en la inclusión social.

Los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo, como los nórdicos, Canadá, Alemania, o Corea, entre otros, han implementado políticas que combinan una economía de mercado dinámica con un Estado que promueve el crecimiento y que garantiza, entre otras cosas, educación, salud y seguridad social de calidad para todos sus ciudadanos. Este enfoque ha demostrado ser superior y ha generado estabilidad económica, alta calidad de vida y cohesión social. Lamentablemente, no hay casos anarcocapitalistas exitosos de este siglo con qué comparar el modelo desarrollista, y habría que remontarse al medioevo para poder evaluar la implementación real de esta filosofía en una sociedad.

#### Ningún país en el mundo funciona como postula el anarcocapitalismo.

Ademas, la visión desarrollista es hoy la más respetada en el campo académico de los economistas, y es la que han seguido los países que más han crecido en las últimas décadas. Es decir, ofrece una ruta probada, que ha mostrado resultados concretos en el mundo.

El Desarrollo argentino no es una utopía, es un sueño alcanzable si implementamos las políticas adecuadas. Implica invertir en educación y formación profesional, que genere trabajo calificado. Promover la innovación, la ciencia y la tecnología, aplicadas a la producción en todas sus formas: el comercio, los servicios, el agro y la industria. Construir las infraestructuras necesarias para un país grande y federal. Abrir mercados en todo el mundo para duplicar las exportaciones. Ahora, también significa garantizar el equilibrio social, asegurando que todos los argentinos tengan acceso a las oportunidades y recursos necesarios para prosperar.

El verdadero cambio no es la destrucción del Estado, sino su transformación y modernización. Necesitamos un Estado eficiente, transparente y orientado a resultados, que actúe como facilitador del desarrollo. Un Estado que genere estabilidad, previsibilidad y que promueva la inversión.

El Estado no debe ser un lastre ni un obstáculo, pero tampoco hay que hacerlo desaparecer.

La idea del Desarrollo es nuestra nueva frontera. La visión estrecha del gobierno representa una vuelta al pasado, a ideas mesiánicas que han fracasado en repetidas ocasiones. La historia nos enseña que los países que han adoptado políticas de desarrollo inclusivo han logrado construir sociedades más justas, prósperas y sostenibles.

Es hora de hacer lo que falta: una Argentina desarrollada, inclusiva y justa para todos. La otra idea.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Llamados a Pedidos Públicos de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles

#### CIUDAD DE QUILMES - DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES PEDIDO DE OFERTAS Nº 44/24 Expte. 3000-16942/2023

Locación con destino al traslado de la Asesoría Pericial y del Tribunal en lo Criminal nº 5. Las ofertas deberán presentarse de forma digital, enviándose al correo electrónico inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar, hasta el día 22 de agosto del corriente año, a las 11:00 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en el Área Contratación de Inmuebles de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia.

#### CIUDAD DE TRENQUE LAUQUEN - DEPARTAMENTO JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN PEDIDO DE OFERTAS Nº 51/24 Expte. 3003-1733/2018

Locación con destino al traslado del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. Las ofertas deberán presentarse de forma digital, enviándose al correo electrónico inmueblesofertas@jusbuenosaires.gov.ar, hasta el día 22 de agosto del corriente año, a las 10:30 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en el Área Contratación de Inmuebles de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia.

#### CIUDAD DE DOLORES - DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES PEDIDO DE OFERTAS Nº 46/24 Expte. 3003-1307/16

Locación con destino al traslado del Juzgado en lo Correccional nº 1. Las ofertas deberán presentarse de forma digital, enviándose al correo electrónico inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar, hasta el día 22 de agosto del corriente año, a las 10:00 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en el Area Contratación de Inmuebles de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia.

Las Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales del llamado podrán obtenerse y consultarse en el sitio web del Poder Judicial -Administración de Justicia- (www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp).

## FEGIORIA

#### DISFRUTÁ SIN PRISA **DE NUESTRAS DELICIAS GOURMET**

**PASTAS CASERAS**  **FRUTOS** DE MAR

OSTRAS & **CENTOLLAS** 

CARNES **PREMIUM** 

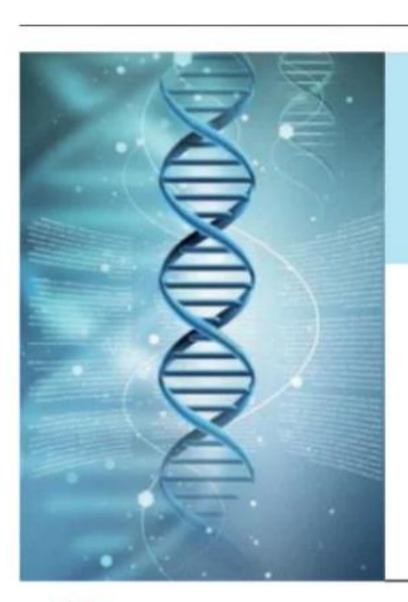

#### **DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS**

Tratamiento médico mediante ondas de choque bajo control elas tográfico

Disfunción Eréctil (fibrogénica, neurogénica, fuga venosa) Enfermedad de Peyronie Retracción peneana Dolor prostático crónico

No invasivo - Indoloro - sin efectos adversos apto diabéticos - sin límite de edad



Turnos: 11-2878-4060

Horario: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618. Piso 3° "A". CABA info@shockwaveargentina.com / www.shockwaveargentina.com



## Los dólares de Vaca Muerta dan vuelta la balanza energética y llevan alivio al Banco Central

El Gobierno espera una mejora en las reservas del BCRA, con menores importaciones de energía y más ventas al exterior.

#### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El Gobierno apuesta a los dólares del sector energético -Vaca Muerta, el petróleo de Chubut y la energía eléctrica- como la fuerza motora para una recuperación de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), mientras se sigue demorando la liquidación de divisas de la soja.

Según les dijeron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, a los dueños de las sociedades de Bolsa en una reunión esta semana, las reservas se recuperarán en al menos US\$ 1.200 millones en agosto, con el impulso del resultado comercial positivo de la energía.

Después de los dos meses más duros del invierno, con un déficit comercial energético por US\$ 132 millones en junio, que se habría ampliado a US\$ 700 millones en julio por las compras de combustibles y gas licuado, en agosto volvería el superávit.

Precisamente, según detectó la consultora **Vectorial**, en junio se había interrumpido una racha de 10 meses consecutivos con resultado positivo en la balanza comercial energético, por cuestiones estacionales y por la puesta en marcha del gasoducto de Vaca Muerta.

Las bajas temperaturas prolongadas en todo el país contribuyeron a la sobrecarga de importaciones de energía para no repetir los cortes de gas que hubo a fines de mayo, incluso a las industrias.



Los agentes del mercado escucharon que ese resultado explicó el 100% de la caída de reservas de los últimos meses, excluyendo el pago de los bonos de la deuda pública -Bonares y Globales- el 9 de julio.

Incluso, en el Gobierno proyectan que en septiembre la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía será positiva en US\$ 400 millones.

En términos anuales, la Argentina obtendría un superávit comercial energético por 5.053 millones de dólares en 2024, producto de exportaciones por US\$ 9.679 millones e importaciones por US\$ 4.626 millones. Ese saldo treparía a US\$ 7.340 millones en 2025, según los cálculos de la consultora **Economía** & Energía. Sería el primer saldo positivo desde 2010.

"Para 2024 se observa un claro quiebre con respecto a la trayectoria que exhibió la balanza comercial energética a lo largo de la última década y media. Dicho superávit se alcanzaría gracias a un incremento de las exportaciones superior a los US\$ 1.700 millones y a una disminución de las importaciones de casi US\$ 3.300 millones con relación a lo verificado en el 2023",

CIFRAS

10.000

Los millones de dólares que podrían facturarse por exportaciones del sector energético 5.053

El saldo positivo de la balanza comercial energético que se podría obtener este año. cuando hubo equilibrio comercial en el sector, dice el informe dirigido por **Nicolás Arceo y Patricia Charvay**.

El crecimiento de las exportaciones previsto para los años 2024 y 2025 se explica por el aumento en las exportaciones de petróleo crudo, principalmente con el *shale oil* de Vaca Muerta y la infraestructura de evacuación. En 2024 saltarían US\$ 1.600 millones en relación a 2023 hasta los US\$ 5.487 millones, y en 2025 habría un adicional de US\$ 1.100 millones más. Las ventas al exterior de crudo promediarían los 183.000 barriles por día este año y unos 236.000 barriles por día el que viene, proyecta E&E.

Mientras tanto, el monto de las exportaciones de gas natural se reduciría levemente durante el corriente año, producto de la caída de los precios de exportación, ya que se contempla un incremento del volumen y se asume que los envíos al exterior promediarían los 8 millones de m3 diarios (MMm3/d).

Por el lado de las importaciones, continuará la tendencia decreciente por la caída en las compras de combustibles líquidos y gas natural, ante el aumento en la capacidad de transporte de la Cuenca Neuquina-principalmente, con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) inaugurado el año pasado-, observó la consultora.

En 2024, las compras de gas natural y gas licuado en el exterior bajarán 1.300 millones de dólares en relación al año anterior, alrededor de un 50% interanual.

Asimismo, las **importaciones de gasoil** se reducirían en más de US\$
1.000 millones en este ejercicio,
gracias a la mayor disponibilidad
de gas natural de producción local,
con precios más bajos.

El progresivo alineamiento de los precios locales con los internacionales y el desarrollo de infraestructura de evacuación de los recursos serán claves. En ese sentido, sigue pendiente la puesta en marcha de la planta compresora de Tratayén sobre el GPNK, que permite un ahorro de hasta US\$ 5 millones diarios en invierno, y en los próximos 45 días se podría dejar lista la reversión del Gasoducto Norte, para suplir importaciones de Bolivia.

clasificados.clarin.com

## La pregunta del millón: ¿la recuperación de la economía ya arrancó?

Para los analistas, en junio y julio se registraron algunos datos positivos. Pero la comparación internaual sigue mal.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Aunque los grandes números siguen dando negativo en la comparación interanual, los analistas privados empiezan a marcar algunos datos alentadores, que permitirían esbozar una tímida recuperación de la economía.

"Luego de siete meses del cambio de gobierno, comienzan a registrarse algunas señales de repunte de la actividad. De todos modos, aún son incipientes y hay divergencias marcadas entre sectores", señala un informe de la Fundación Mediterránea bajo la firma de Marcos Cohen Arazi, Vanessa Toselli y Franco Artusso.

Uno de los puntos positivos vino a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), relevado por INDEC, que mostró en mayo un alza del 1,3% con respecto a abril. Fue el primer dato positivo tras 8 meses seguidos de caída.

Los datos que ya se conocen de **junio** van en una dirección similar. El indicador de actividad de Orlando Ferreres y Asociados (OJF) apuntó **un crecimiento de 0,6% ese mes**, también siguiendo la medición sin estacionalidad.

"Es oportuno destacar que se está verificando un contraste significativo entre sectores. Mientras el nivel general de actividad es impulsado por el repunte de la actividad agrícola, minería y energía, otros sectores aún no manifiestan señales siquiera de haber encontrado un piso en el nivel de recesión que enfrentan", señalan desde la Fundación Mediterránea.

Las peores señales son las que llegan desde la industria, que se cayó 0,4% con respecto de mayo, y acumula 10% de pérdida respecto de junio de 2023, según el indicador de OJF.

LAS CIFRAS

38,8%

Es el porcentaje que se incrementó el patentamiento de automóviles 0 km en julio, la mayor suba mensual en lo que va del año.

39%

Es el valor alcanzado en la última medición por el índice de Confianza de la Universidad Di Tella. Subió dos puntos porcentuales.

25

Son los meses consecutivos acumulados de recesión económica. En ese lapso la actividad mostró una caída del 5,8%, según un informe de la Bolsa de Rosario. Desde el IERAL marcan que las señales de repunte se sostienen a partir de la aprobación la Ley Bases, la baja de la inflación -que permite algo de recomposición del poder adquisitivo- y la incipiente recuperación del crédito.

Según el nuevo índice económico de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe "se interrumpió la recesión en el segundo trimestre". Así lo indica el primer informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), elaborado por estas dos instituciones.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad (ICA-ARG), tuvo una variación del 0,8% en junio, mientras que la tasa de cambio interanual, a pesar de encontrarse en terreno negativo (-4,7% en junio), comenzó a aminorar (se había ubicado en -7,5% en marzo).

Según este informe, "la economía argentina se encuentra en una recesión que se extiende ya por 25 meses, durante la cual acumula un 5,8% de caída en la actividad económica desde el pico registrado en mayo de 2022". Para junio de 2024, siete de los diez indicadores que integran este índice registraron variaciones mensuales positivas, acumulando al menos dos meses consecutivos de incremento. Con ajuste por estacionalidad, hay variaciones positivas en la balanza comercial, la producción agrícola, la producción industrial, la actividad de la construcción, las ventas minoristas, la recaudación nacional y las remuneraciones brutas.

En cambio ven datos todavía **ne**gativos en importaciones, patentamientos y en los salarios reales.

Sin embargo, los datos de patentamientos de automóviles del mes pasado son positivos. En julio, se patentaron 38,8% más autos que el mes anterior, la mayor suba en lo que va del año, según indicó Acara, la cámara que reúne a las concesionarias. Se vendieron 42.892 unidades, lo que, sin embargo, representó una baja del 2,8% en la comparación se hace contra julio del año pasado.

Desde la consultora FMyA sostienen que "en julio, por ahora hay pocos datos, pero ya se anticipa **un mes más positivo**, por ejemplo en

#### "Se interrumpió la recesión en el segundo trimestre".

patentamientos que tuvo un fuerte repunte, el índice de Confianza de Consumidor de la Universidad Di Tella subió 2 puntos porcentuales, a 39% (ya más cerca de niveles de diciembre), y además la brecha con el blue puede haber movido más al sector de Construcción, Autos y Motos".

"En el segundo trimestre parecería que se tocó un piso. Mi estimación que en algún momento del
tercer trimestre se va a dar recuperación, ya el cuarto se va a estar
consolidando y en 2025 vamos a estar en recuperación todo el año, sobre todo si hay salida del cepo", señaló el economista Fausto Spotorno en un webinar para inversores
organizado por el grupo Cohen. ■



COMPRO 3AMB Dueño DIRECTO 1155149909

















Muy poco uso. C400 D5 cabinado C550 D5 cabinado con tablero de paralelo

Comunicarse por whatsapp 1136030001



Oferta válida en la república Argentina del 4/8 al 11/8 2024 o hasta agotar stock de 100u. Origen China. Rem Trade srl cuit 3069771 6331 Av. Congreso 2157 (1428) caba

## Oficial: la inflación les gana a los salarios

EN FOCO



Alcadio Oña aona@clarin.com



regunta: ¿cómo se explica que el consumo siga en baja y la actividad económica no termine de arrancar, cuando la inflación retrocede y los salarios empiezan a ganarles a los precios? La respuesta nunca aparece en el discurso oficial, donde manda la consigna de evitar cualquier comentario que pueda embarrar el mensaje triunfal de una inflación que va camino de ser controlada.

La cuestión asoma en las propias estadísticas del INDEC. Asoma **imperfecta**, **compleja y funcional a interpretaciones** diversas por lo general interesadas.

Está claro, para arrancar el ejercicio, que no todos los sueldos crecen parejo, a veces ni siquiera en niveles mínimamente parecidos. Y aun cuando se los agrupe en categorías, el resultado de compararlos con un mismo índice de precios es una aproximación a la realidad muy aproximada.

En la estadística del INDEC aparece lo que se llama **índice total de salarios**, un combo que surge de dividir la estructura de ingresos del país en tres grandes agrupamientos. Se lo suele cruzar con el índice de precios para calcular si la inflación le está ganando a los sueldos o los sueldos a la inflación o tenemos el match normalmente desigual.

El problema es que los tres agrupamientos incluyen sueldos diferentes o muy diferentes y, por lo tanto, **no valen lo mismo**. Luego, las conclusiones hechas a las apuradas se parecen a una mezcla de peras con manzanas, de sandías con melones o de lo que venga para el caso.

Primeros en el combo figuran los **sala-**rios privados registrados, en blanco y con aportes previsionales. Acordados en paritarias y amparados por beneficios laborales y sociales son de los más altos del sistema y, según datos oficiales, alcanzan al 31% de los trabajadores, o sea, a unas 6 millones de personas.

En el medio aparecen los **empleados públicos**, nacionales, provinciales y municipales, que suman poco más de 3 millones y representan al 17% de los ocupados. Con aportes, coberturas sociales y paritarias, su situación relativa no difiere demasiado de la de los asalariados privados.

Finalmente, en el fondo de la tabla y en los márgenes del sistema tenemos un enorme ejército de **asalariados informales**, sin aportes jubilatorios, con empleos precarios e inestables y siempre a tiro de despido. Incluidos cuentapropistas, suman cerca de 10 millones de trabajadores y el abarcan al 50% del mercado laboral.

Lo que sigue del ejercicio es un ordenamiento hecho en base a la evolución de los ingresos nominales que el INDEC informa para cada sector. Ya en zona digamos libertaria, toma el período que arranca a comienzos de diciembre de 2023, esto es, con devaluación incorporada, y termina en mayo con el último registro oficial disponible.

Para los asalariados privados registrados,



Qué está pasando. El consumo sigue sin levantar, entre otras razones, porque los bolsillos no le siguieron el ritmo a los precios.

la cuenta dice **aumento del 101,5%** o, si se prefiere, sueldos que en valores nominales se duplicaron en seis meses. Nada mal, sólo en principio.

Siguen los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales con **una mejora del 75,9%**. Esto es, casi 26 puntos porcentuales menos que la acumulada por los privados registrados.

¿Y qué hay para los trabajadores no registrados? Hay **un muy modesto aumento del 67,4%** que en números redondos quedó a holgados 34 puntos de quienes encabezan la tabla. Queda claro: en un lado aparecen unas 6 millones de personas y en el otro cerca de 10 millones.

Por fuera de cualidades, productividad y otras cuestiones que expliquen o ayuden a explicar semejantes diferencias aparece los rasgos fuertes de una estructura de ingresos desigual y fracturada. Y en algún sentido, la de una economía que hace rato dejó de crear empleo.

Ahora, los resultados de cruzar los salarios que corresponden a cada grupo con la inflación del 115,7% acumulada en los mismos seis meses. Cantan derrota de los sueldos en toda la cancha, pero no derrotas iguales ni siquiera semejantes: 14 puntos contra los privados de arriba, 40 sobre los estatales del medio y por último 48,3 o casi la mitad de los ingresos para los casi 10 millones del fondo de la tabla.

Aun con las diferencias, aquí asoma nítida una buena explicación sobre la larga apatía del consumo y, de seguido, sobre la pieza claEl índice de salarios se cruza con el IPC, para ver quién está ganando la carrera.

De diciembre a mayo, los salarios privados subieron 101,5% y el IPC 115,7%.

ve que sostiene la actividad económica. Según el INDEC, **el consumo privado retrocedió un 6,7% en el primer trimestre de 2024** respecto del mismo período de 2023.

Todo de este mundo nuestro de cada día, a caballo del cuadro salarial corre una seguidilla de informes de consultoras y entidades empresarias donde la única diferencia pasa por la magnitud en que caen el consumo y las ventas.

Para junio 24 contra junio 25, tenemos 9,8% en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; un 21,9% en el nivel general que se estira al 26,6% en alimentos y bebidas, según la CAME, una entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios y un 17,2% en las provincias agregado al 12,5% nacional de acuerdo a las mediciones de Scentia en supermercados y autoservicios.

El informe de la Cámara de Comercio agrega a este panorama el desplome de la masa de ingresos reales de las familias: de los \$ 25,7 billones de julio del año pasado a \$ 17,7 billones en febrero de 2024. Puesta en números redondos, eso equivale a una pérdida de poder adquisitivo del 30% en menos de un año.

Siempre en plan vendedor de ilusiones, el ministro Luis Caputo acaba de sostener: "La economía está empezando a crecer". No dijo ni cuándo ni cómo, ni por lo tanto despejó una duda que entretiene a consultoras y especialistas: ¿en que momento la recesión tocará piso y la economía rebotará en serio y en continuado?

Lo último del INDEC cuenta que la industria manufacturera acumula 13 meses consecutivos barranca abajo; 6 al hilo dice la construcción y 7 el comercio mayorista y minorista. Entre los tres aportan un 30% al PBI y en la caída se llevan miles de empleos. Esto es, una historia bien diferente a la que pregona Caputo y, al fin, la historia verdadera.

## El futuro de Aerolíneas, en duda: gasta 30% más que sus ingresos

Suma rutas al exterior para incrementar la cantidad de dólares que vende a dólar MEP. El subsidio vía brecha debería agotarse con el findel cepo.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

Aerolíneas Argentinas finalizó 2023 gastando 30% más de lo que facturó, según un informe reservado de la propia empresa estatal, que presentó a fines de mayo ante el ministerio de Economía.

La mayor parte de esas pérdidas fueron licuadas mediante la maniobra conocida como "puré": Aerolíneas ingresa los dólares de los pasajes vendidos en el exterior a través del dólar MEP, que el año pasado cotizaba 100% por arriba del dólar oficial. Mientras que sus costos en dólares (leasing, combustible en el exterior, viáticos, catering) los financió con dólares comprados al Banco Central a precio oficial. La modalidad está habilitada por el Poder Ejecutivo desde que Sergio Massa era ministro de Economía y el gobierno de Javier Milei la mantiene vigente. Rige tanto para Aerolíneas como para sus competidoras Flybondi y JetSmart Argentina.

Para estas compañías de capitales estadounidenses representa un subsidio parcial, ya que sus asientos para vuelos que cotizan en dólares (hacia Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile) son una proporción más baja que los asientos para cabotaje, que facturan en pesos.

En el caso de Aerolíneas, el "puré" es un subsidio clave para seguir volando, mediante los dólares que factura a precio MEP desde EE.UU., España e Italia, así como del importante turismo receptivo que todavía proviene desde Brasil y otros países de la región.

El informe titulado "Aerolíneas Argentinas S.A. Estado de Situación, Iniciativas y Lineamientos de Disposición Estratégica", fechado a fines de mayo, fue presentado por el presidente de la línea aérea estatal, Fabián Lombardo, al ministro Luis Caputo.

Allí señala que durante 2023 los "ingresos" de la línea aérea fueron 7,19 centavos de dólar por "asiento/kilómetro", que es la forma pura y dura en que se mide las ventas de una línea aérea.

En el caso de los "costos", Aerolíneas tuvo una erogación de 9,34 centavos de dólar por "asiento/kilómetro".

Medido en porcentaje, equivale a que por cada dólar facturado, Aerolíneas gastó 1,29 dólares. Una pérdida del 30%, que ninguna empresa del sector privado podría sostener a lo largo del tiempo.

Según el informe, en 2023 ese desequilibrio se tradujo en una pérdida operativa de 390 millones de dólares sólo en 2023. Y desde su reestatización en 2008, Aerolíneas acumula una pérdida de 8.550 millones de dólares.

Fabián Lombardo, el presidente de Aerolíneas designado por Milei, conoce a fondo la empresa, ya que fue gerente comercial en las gestiones de La Cámpora (2013-2015 y 2019-2023) y a la vez trabajó en aerolíneas brasileñas y portuguesas como Varig, Gol, TAP y Azul.



El cepo a su favor. Aerolíneas liquida divisas en el mercado paralelo.

El funcionario hoy dispone de esa caja adicional que le proporciona el cepo cambiario, pero en lo político luce carente de apoyo por parte del gobierno libertario, al menos en la superficie.

En cambio el Gobierno muestra gestos ampulosos para realzar la competencia privada. El viernes, para un anuncio de incorporación a su flota de dos aviones (de matrícula chilena), la estadounidense JetSmart contó con la presencia del secretario de Transporte, Franco Mogetta (quien depende de Economía), y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En ese acto, de manera espontánea, el secretario Mogetta planteó: "No tenemos nada contra Aerolíneas, queremos que compita, que ofrezca un servicio más barato y más eficiente".

El punto de partida, según los números de Lombardo, es claramente desventajoso.

El informe también pone el acento sobre la cantidad de personal, que en estos días la empresa busca reducir a través de un programa de retiros voluntarios y otro de jubilaciones anticipadas.

Según la empresa, Aerolíneas tiene 142 empleados por avión, una cantidad de personal que excede largamente la de sus competidores regionales LATAM (114), Gol (102), Azul (83) y Copa (69).

La masa salarial es más gravosa si se la mide en comparación a los ingresos: según la propia Aerolíneas, gasta en salarios 37% de sus ingresos, casi el triple de lo que los salarios representan para LATAM (13,4%), Gol (13,4%), Azul (12,8%) y Copa (12,6%).

Parte de la estrategia para achicar pérdidas pasa por bajar la dotación de personal de 11.400 trabajadores a menos de 11.000. Sin embargo, hasta el cierre del viernes, la cifra de retiros voluntarios no habrían llegado al centenar, según fuentes internas de la empresa.

La movida de fondo para mejorar la rentabilidad, hoy, pasa por donde Lombardo pisa fuerte, que es el área comercial. En su informe subrayó el cierre de rutas con "contribución marginal negativa" como las de La Habana y Nueva York (destino donde Aerolíneas hará sus últimos vuelos esta semana) y también rutas de cabotaje: Reconquista; Córdoba-San Juan; Comodoro Rivadavia-Río Gallegos; Tucumán-Iguazú y Resistencia-Salta. Y en sentido inverso, están activando rutas hacia Punta Cana desde Rosario y Tucumán, y también incrementaron las frecuencias en temporada alta hacia ese destino desde Buenos Aires y Córdoba.

"El objetivo es pasar de una pérdida de 390 millones de dólares en 2023 a US\$ 150 millones este año". aseguraron fuentes de la empresa. Pero desde otras áreas del Gobierno son escépticos con ese objetivo: "No están haciendo el ajuste. El día que se termine el cepo, se quedarán sin fuente de financiamiento".



## PROPIEDADES SRL

Tasamos tu propiedad

**HERNÁN IRADI** 

**1154529789** 

#### Abasto

2 amb. Torre todo nuevo 14 años. 2bños balcón tza. pil,sum,seg.espac/guarda coche.¡Oportunidad! **AV. CORRIENTES 3300** 

U\$S 145.000

#### Villa Urquiza

Lote propio, 1700 m<sup>2</sup> construibles. Acepta propiedad de menor valor.

AV. LOS INCAS 4200

U\$S 635.000

#### **Barrio Norte**

ALQUILER de Petit Hotel, 434 m<sup>2</sup> totales. Ideal embajada, clínica o Instituto de capacitación. **RODRIGUEZ PEÑA 600** 

U\$S 3.500 mensual

#### **Barrio Norte**

4 ambientes, 98 m<sup>2</sup>. c/ balcón corrido al frente. Gran living/comedor. Cocina. Lavadero. 3 baños M.T. DE ALVEAR 1600

U\$S 240.000

#### **Barrio Norte**

Excelente oficina. Piso al frente. 52m2. Kitchenette y baño. Muy luminosa. Oportunidad!

**RODRIGUEZ PEÑA 600** U\$S 45.000

#### **Barrio Norte**

Excelente oficina. Contrafrente. 3 baños. Opción 2 cocheras. 146m<sup>2</sup> cubiertos; 88m2 descub.

PARANA 700

U\$S 190.000

Av. Córdoba 1698, CABA / www.augepropiedades.com.ar

## El Mundo

#### Las elecciones presidenciales de Venezuela



#### Apareció de improviso, tras las amenazas chavistas de detención. Fue un desafío al régimen, coronado por un emocionante "¡No tenemos miedo", coreado por la multitud que copó la ciudad

#### CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

#### Pedro Gianello

Entre un mar de banderas venezolanas, miles de opositores salieron ayer sábado a las calles en Caracas para exigir el respeto a su voto, elevando las tensiones que imperan en el país tras las elecciones presidenciales de hace una semana, envueltas en sospechas de fraude luego de que el presidente Nicolas Maduro se declarara ganador sin suministrar las actas oficiales de la votación.

Pasado el mediodía, la líder opositora María Corina Machado llegó montada en el techo de un camión a una concentración en el este de la capital, en el barrio de Las Mercedes, que fue recibida con el canto del himno nacional y un tan emocionante como atronador grito de los presentes: "¡No tenemos miedo, no tenemos miedo!".

Se trató de un desafío popular a los amagues de represión del régimen. Machado reapareció en púunos días que pasaba a la clandestinidad por temor tras amenazas de detención que recibió de parte de las autoridades chavistas.

"Vamos a llegar hasta el final", repitió como consigna la popular líder de la oposición en Venezuela, pese a que el régimen llamó a detenerla y militarizó las calles del país desatando una represión que hasta ahora, según los datos de la disidencia, provocó al menos 16 muertos.

Durante su discurso Machado resaltó al candidato opositor Edmundo González Urrutia al que identificó como un hombre "bueno, fuerte y valiente". González, un ex diplomático de 74 años, no estuvo presente en la concentración opositora porque los líderes del movimiento disidente estimaron necesario preservarlo, ante las amenazas de arresto en su contra, al tratarse del "presidente electo", según indicaron a Clarín.

Machado inició ayer su marcha entre miles de venezolanos desde blico después de anunciar hace Altamira, el barrio caraqueño en el toda legitimidad, el mundo lo sabe. comicio por casi 4 millones de vo- con militares y policías que desde

que tiene su búnker y que fue atacado por un grupo de tareas del chavismo en la madrugada del viernes. La lider disidente apareció por sorpresa en el centro de Las Mercedes en una camioneta adaptada con un escenario en el techo, fotos de González Urrutia y carteles con la leyenda "Venezuela ganó". Machado inició el último tramo de su recorrido por una autopista con una pequeña escolta de motos.

Voceros de su campaña marcaron que ese escenario constituía una afrenta a Maduro que, junto a la cúpula del régimen, venía reclamado en los últimos días que debía ir a prisión. Sin embargo, Corina Machado deambuló por el este de Caracas, bajo un fulminante sol caribeño y ante la mirada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que nada hizo por interferir en su recorrido.

"Nunca hemos sido tan fuertes como hoy, y el régimen nunca ha sido tan débil como hoy, ha perdido Todos sabíamos que éste era un proceso complejo. Muchas veces nos dijeron que era imposible probar el fraude y lo hicimos con victoria", lanzó ante una multitud que la ovacionó en un emocionante discurso.

En una suerte de deja vú, este sábado la oposición se movilizó al lugar en el que hace 10 días cerró la campaña electoral, en uno de los actos más multitudinarios de toda la serie. El opositor Comando Con Venezuela intentó así levantar el ánimo de sus seguidores después de la elección en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE), copado por el chavismo, le dio la reelección a Maduro con el 51,95%, contra el 43,18% para González Urrutia, sin siquiera mostrar un acta de la votación a una semana del cierre de las urnas.

Al contrario de la estrategia de Miraflores, la cúpula opositora difundió en un sitio online el 80% de las actas de votación a las que accedieron y que prueban que, en sus cálculos, González Urrutia ganó el tos: 67% a 31%.

Al cierre del evento, Corina Machado se bajó del camión y se montó en una motocicleta para abandonar rápidamente el lugar sin rumbo conocido.

Las protestas opositoras se replicaron en varias localidades del interior de Venezuela y en algunas ciudades de Estados Unidos, España, Argentina, Panamá y Colombia donde ha crecido la comunidad venezolana tras la masiva migración que desencadenó la arrasadora y prolongada crisis económica y social del país.

Previo al inicio de la marcha, varios cientos de seguidores del gobierno salieron en motocicletas a recorrer las avenidas y autopistas de la capital e incluso llegaron a acercarse al lugar donde la oposición realizó su concentración que estuvo custodiada por policías en los alrededores.

Tras la represión del lunes, Maduro anunció un plan de patrullaje

El Mundo CLARIN – DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024 25



Saludo. La dirigente se estira desde el pacto para saludar a la gente. EFE



Reclamo. Una marcha en España de venezolanos contra Maduro. EFE

el martes a la noche recorren las calles de Caracas y del país. Ponen conos en las avenidas, piden documentos. Buscan evitar cualquier foco de protesta y atemorizan con esos controles.

En la oposición evalúan como un signo de debilidad en el régimen que la convocatoria haya sido multitudinaria pese al miedo que fue alentado desde el poder en los días previos. Otra acción llamativa fue la ausencia de los camiones de la división antimotines, los encargados de la represión. El día anterior Maduro había señalado que desactivaron un atentado en Bello Monte, cerca de la movilización opositora. "He dado las órdenes precisas para que las fuerzas protejan la gran Caracas y estas zonas que están bajo amenazas", dijo el autócrata. Pero este sábado solo había personal de tránsito para ordenar las calles aledañas a la manifestación, un pequeño reten policial en la entrada de la avenida del acto y ocho motos del a GNB que recorrían la zona.

Cuando la imponente marcha opositora se desconcentraba, arrancaba del otro lado del centro de la ciudad una concentración del chavismo hacia Miraflores, donde armas largas.■

se levanta el palacio presidencial.

Desde el miércoles en adelante, Maduro venía organizando movilizaciones de apoyo: un día fueron las mujeres; otro "los CLAP", los organizadores del Comité Local de Abastecimiento y Producción que entrega bolsas de alimentos. "Hay un resurgimiento de la producción nacional, estamos mejorando en la economía, hasta los empresarios lo reconocen, por eso la mayoría apoyó su reelección", comentó José, un señor que superaba los 60 años en el centro de Caracas. La marcha fue transmitida por la televisación estatal y los privados, mientras que la opositora solo se siguió en las redes sociales.

El chavismo llamó a su marcha la "Movilización por la paz". Hubo muchos paraguas por el sol, una marea de remeras rojas -símbolo del chavismo- y un largo peregrinar a Miraflores para escuchar a Maduro que por cuarto día consecutivo habló desde el balcón.

Si Caracas está militarizada, los alrededores del Palacio presidencial son un búnker. Está imposibilitado el paso vehicular, hay tanquetas más grandes que las que llevaron a los barrios y militares con

La multitud saludó con ese lema a la líder opositora Corina Machado. Respuesta a la represión y arrestos.

## "¡No tenemos miedo"!, un coro multitudinario desafió al régimen en las calles

CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

En una sofocante Caracas, el outfit para la marcha opositora de María Corina Machado circulaba en mensajes de WhatsApp: remera blanca, agua, gorra, bandera de Venezuela. Pero el mensaje tenía una apostilla más preocupante: armarse una vía de escape por si hay represión del chavismo.

La convocatoria de la oposición no solo fue un reclamo público para que el régimen reconozca el resultado electoral por el que proclaman a Edmundo González Urrutiacomo presidente electo y una demanda para que muestre las actas. Fue, además, un desafío al miedo que sobrevuela en Venezuela después de más de 2.000 detenciones, la militarización de las calles y las amenazas de Nicolás Maduro de arrestar a los líderes opositores, además de la captura de algunos dirigentes.

Por eso fue conmovedor el coro de cientos de milles de personas gritando "¡no tenemos miedo!" una y otra vez, un rugido en la tarde caraqueña que se escuchó en todo el mundo.

Temprano en la avenida principal del elegante barrio Las Mercedes, donde se cerró la campaña, fue el tiempo de los vendedores ambulantes. Cantaban para ofrecer banderas de Venezuela a 5 dólares, dos vuvuzelas también por 5. Apenas un poco más del salario mínimo de 3,5, en una economía bimonetaria donde todos los precios en divisas. En el camino que pasa debajo de la autopista para entrar a Las Mercedes había un retén policial. Quien se animó a salir a la calle, lo cruzó sin temor. El miedo ya estaba superado.

El otro desafío era estético. Pese a que el calor que superó los 30 grados, prevaleció la coquetería y se vieron mujeres maquilladas, bien vestidas, algunas distinguidas. Integran una clase social a la que llaman "sifrinos", como "chetos" en Argentina.

"Quiero un país libre, que Maduro se vaya porque es un dictador, dice Mayra Fernández (64) a Clarín-. Mi hijo está afuera con mis nietos pero ahora menos que antes no me voy, me quedo por María Corina y no la vamos a abandonar". Después pidió no ser fotogra-



Rechazo. La gente se animó a vencer el miedo y llegar a la marcha.AP

fiada porque teme ser detenida.

En la muchedumbre el temor se disipa con la aparición de María Corina Machado. La líder opositora fue recibida con un eufórico "Libertad, libertad, libertad", aplausos y un mar de brazos en alto para filmarla a su paso.

La Plaza Alfredo Sadel, frente al tradicional shopping Tolón de Las Mercedes, es uno de los lugares icónicos para ver los partidos de la Vinotinto, la selección de fútbol de Venezuela. Se colmó de se-

#### "No tenemos miedo, el miedo está en otra parte", dijo Machado.

guidores de Machado y Edmundo González con ensordecedoras vuvuzelas y cornetas.

Envalentonados, armaron un cántito con ánimo de deseo: "Y se acabó, y se acabó, este gobierno se acabó". En una pausa del discurso de Machado, el público coreó aquel lema estridente: "¡No tenemos miedo!, ¡no tenemos miedo!". El grito se repitió como un escudo ante un régimen opresivo. Machado recogió la arenga y soltó: guas para darse sombra. ■

"No tenemos miedo. Hoy el miedo está en otra parte. La nuestra es una lucha cívica y pacífica pero no es débil. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda". El público estalló con la dueña de los votos de la oposición.

En otro amedrentamiento más. la oposición denunció que minutos antes del acto el chavismo intentó bloquear el camión del sistema de sonido. No lo logró. Pero el discurso de María Corina se escuchaba bajo desde el vehículo que lleva el rostro de González en un cartel que reza "Venezuela ganó".

"Shhh", piden dos señoras a una persona con una corneta y asienten con la cabeza ante cada remate de Machado. Sabe manejar los tiempos, la oratoria y la multitud le responde.

Entre los seguidores de Machado todavía comentan con sorpresa como por primera vez los caraqueños que viven en Petare, el barrio popular más grande del país, se sumó al reclamo por el fraude electoral el lunes. "Nunca habíamos coincidido, ahora tenemos apoyo popular", reflexiona entusiasmado Armando con un para-

El Mundo 26 CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

#### Las elecciones presidenciales de Venezuela



Las actas. Estas tiras son la clave de la información que indica mesas y urnas durante las elecciones presidenciales del pasado domingo. EFE

## Associated Press decodificó las actas y gana el voto opositor

Utilizó un programa especial para analizar 10,26 millones de sufragios, el 79% de las máquinas de votación. Es amplia la diferencia en contra de Maduro.

CARACAS, AP

Un análisis realizado por The Associated Press de las actas electorales de Venezuela dadas a conocer este viernes por la oposición muestra que su candidato Edmundo González obtuvo significativamente más votos en los comicios del domingo que los que el gobierno ha reconocido, lo que arroja serias dudas sobre la declaración oficial de que el líder venezolano Nicolás Maduro se impuso en el crucial comicio.

La AP procesó casi 24.000 imágenes de actas electorales, las cuales representaban los resultados del 79% de las máquinas de votación. Cada hoja contenía conteos de votos cifrados en códigos QR, que la AP decodificó mediante un programa y los analizó, lo que resultó en cómputos de 10,26 millones de sufragios.

Según los cálculos, González recibió 6,89 millones de votos, casi medio millón más de los que el gobierno dice que obtuvo Maduro. Los cómputos también muestran que el líder del régimen recibió 3,13 millones de sufragios de las actas electorales dadas a conocer.

En cambio, resultados actualizados publicados el viernes por el Consejo Nacional Electoral -organismo que controla Maduro-señalaban que, con base en el conteo del 96,87% de las actas, Maduro tenía 6,4 millones de votos y González 5,3 millones. Elvis Amoroso, presidente del CNE, atribuyó la demora en la actualización de resultados a ataques masivos contra la infraestructura tecnológica.

La agencia noticiosa extrajo datos exitosamente del 96% de las actas liberadas. La calidad del restante 4% de las imágenes era demasiado deficiente para poderlas anali-

González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado dijeron el lunes que habían asegurado las actas de escrutinio de las casillas a nivel nacional y que ellas mostraban que Maduro perdió en forma abrumadora su intento para gobernar por un tercer periodo de seis años, la segunda reelección consecutiva desde su llegada al poder.

Por su parte, la oposición divulgó inicialmente copias de las actas escaneadas a través de un link. Pero el viernes, tras varios días de ataques de Maduro y de personas cercanas a su gobierno contra González y Machado, la alianza opositora dio acceso público a las bases de datos directamente.

Las actas de escrutinio —que se asemejan a recibos de compra muy largos (tickets) - han sido consideradas desde hace tiempo la prueba definitiva de los resultados electorales en Venezuela.

Horas antes, media docena de hombres enmascarados asaltaron la sede de la oposición, en una agudización de la violencia después de que varios países pidieron al gobierno venezolano que presente pruebas del triunfo de Maduro.

La organización Vente Venezuela, que dirige Machado, informó en la red social X que seis hombres con los rostros cubiertos y sin identificación ingresaron a las 3 de la mañana a la sede del partido, en el este de Caracas, tras someter a los vigilantes.

Los hombres realizaron pintadas en las paredes, rompieron puertas y robaron equipos y documentos, indicó Vente Venezuela, sin ofrecer más detalles.

Las autoridades no se han pronunciado sobre el incidente por el momento.■

## Denuncian oleada de arrestos de periodistas en Venezuela

CARACAS, ANSA, EFE

Al menos 14 periodistas fueron expulsados o detenidos en Venezuela, en medio de protestas de la oposición y la comunidad internacional por los resultados anunciados por el régimen chavista en las elecciones del pasado 28 de julio.

Según la organización de Trabajadores de la Prensa Local, entre los últimos detenidos se encuentra Paúl León, camarógrafo del canal mando una manifestación cuando fue detenido por fuerzas de seguridad.

El Sindicato Venezolano también confirmó la detención del periodista Iván Núñez y del camarógrafo José Luis Tapia, ambos de Tvn Chile, así como de la fotógrafa Deysi Peña, quien trabaja en la Municipalidad de Carrizal, y de Yousner Alvarado, reportero gráfico de Noticias Digital.

Mientras tanto, Núñez y Tapia

mó el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien siguió personalmente el caso.

A la lista de profesionales extranjeros expulsados de Venezuela también se suman los italianos Marco Bariletti e Ivo Bonito, enviados por la RAI.

El régimen complicó la acreditación de la prensa alas elecciones y en general siempre es complicado para un periodista independiente el ingreso al país. Es común el VVPity, quien se encontraba fil- fueron expulsados, según confir- arresto de los hombres de prensa

por la policía política de la estructura chavista.

La Sociedad Interamericana de Prensa había condenado días atrás de manera enérgica las violaciones a la libertad de prensa en Venezuela que efectúa el régimen chavista. La organización señaló en un comunicado que tras el "cuestio-

#### La SIP demandó que se permita informar sobre un hecho de enorme interés público

nado proceso electoral de Venezuela", se produjeron protestas en diferentes partes del país.

En medio de los enfrentamien-

tos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad ocurridas en los últimos días, con un saldo de al menos 11 muertos según datos oficiales o 20, de acuerdo a la cifra opositora, la SIP señala que se ha obstaculizado la labor de los medios y que los periodistas "han quedado expuestos a numerosos peligros durante la cobertura de la crisis política".

"La organización considera imperativo garantizar su seguridad y respetar la cobertura periodística de un tema de gran interés público", señala la nota. El presidente de la SIP, Roberto Rock, señaló que es "crucial que la ciudadanía pueda permanecer informada sobre estos eventos de tanta importancia para la democracia venezolana".

El Mundo 27

#### Elecciones presidenciales de Venezuela

El liderazgo chavista pierde capacidad de reacción. Y otra vez se habla de un final de ciclo con una amplia amnistía.

## ¿Se abre una posible salida negociada para el callejón del madurismo?



Problemas. Maduro confronta una crisis sin precedentes en un cuarto de siglo de régimen chavista. AFP

En foco
Marcelo Cantelmi
mcantelmi@clarin.com

Nicolás Maduro acaba de mostrarse elogioso y cercano a los gobiernos de México, Colombia y Brasil que han rehuido reconocer la victoria opositora, sostienen una posición dialoguista, pero piden que se expongan a una mirada neutral las actas que prueben lo que realmente sucedió en las urnas.

Aun con esa condición, que solo ha cumplimentado la oposición, ese trío es el pulmotor al que se abraza el régimen atrapado en lo que ya es la peor crisis en el cuarto de siglo de dominio autoritario del chavismo en Venezuela. El escenario muestra una reducción de la capacidad de reacción de Maduro. Este sábado no pudo neutralizar como había prometido la enorme marcha opositora con María Corina Machado desafiando ostensiblemente la orden de arresto en su contra.

Fuentes del antichavismo tradujeron esa escena como evidencia de un cambio de ciclo.

La dinámica de la crisis indicaría que no hay espacio para discutir la permanencia del régimen, sino una salida aceptable para el líder chavista y los mandos militares. Vuelve a hablarse de la amnistía que en la campaña sugerían los opositores, que anule las denuncias de violaciones de los derechos humanos y especialmente las de corrupción, dos condiciones que tranquilizarían a los uniformados.

Hay muchos otros que ya piensa en el futuro. La cancillería colombiana ha venido difundiendo de modo extraoficial que lo que los tres países buscan es sentar en Caracas a Maduro con el candidato opositor Edmundo González Urrutia, amplio ganador del comicio según las actas. No participaría María Corina Machado, quien tampoco tendría cargos en el futuro gobierno de la disidencia.

Eso en realidad es lo que busca el presidente colombiano Gustavo Petro con asistencia probable en el intento de su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, ambos incómodos con la consolidación inevitable de la líder liberal en la frontera vecina. Difícil que Brasil avale esa maniobra. Por un lado, no tendría sentido discutir ese punto del futuro con un Maduro preparando su eventual exilio. Por el otro, la dirigente es la real dueña de los votos del pasado domingo.

Lula da Silva ha experimentado en su propia piel lo que ahora ocurre en Venezuela. El presidente brasileño, como ahora hace Maduro con Machado y González, fue confrontado por su antecesor Jair Bolsonaro, quien desconoció su victoria electoral e incluso intentó organizar un *fragote* con los militares para que se repitan las elecciones. En aquel momento, EE.UU. se apresuró a confirmar la victoria de Lula para impedir el fraude, del mismo modo que lo acaba de hacer con González Urrutia.

Lejos de que el posicionamiento norteamericano haya incomodado como reprochan las mismas fuentes colombianas, habría una coordinación más concreta de lo que parece de los pasos a seguir. La intención es que Maduro y su mesa chica acepten que no hay mayores alternativas. Es de eso que Lula habló con su colega norteamericano Joe Biden cuando se reclamó la prueba de las actas.

No es casual que coincidiera la definición de la Casa Blanca del triunfo de González con el mensaje de Corina Machado convocando a una movilización nacional con el argumento de que el régimen desperdició la oportunidad de una negociación sensata. Pero también en esa horas, el polémico trío de estos países difundió su último comunicado exigiendo la revisión independiente de los documentos, es decir, negando autoridad a la justicia venezolana que controla el régimen.

Hay una serie de dimensiones en la preocupación inmediata de estos actores. De modo central, evi-

#### Maduro se apoya en México, Brasil y Colombia, que negociarían su salida.

tar que la crisis derive en una cuestión explosiva y una guerra de facciones que produciría un movimiento migratorio masivo sobre las fronteras vecinas. Pero, además, semejante escenario radicalizaría al régimen aliado de Rusia y China, lo que produciría un involucramiento mayor de EE.UU., señalan fuentes diplomáticas.

La posición de estas capitales, en particular Brasil, que evita un choque definitivo con Maduro denunciando los abusos, es polémica. El argumento que comentan sus diplomáticos es que se necesita garantizar un nivel de confianza para que el régimen no dude de que se cumplirá lo pactado. Es la amnistía y sus alcances. El comentario del mandamás bolivariano de elogio a esos tres países indicaría un primer convencimiento de que hay una plataforma para esa discusión. Ayer nuevamente, fuentes de la oposición reiteraron que "no buscamos venganza". Es el aval a un cierre total del pasado. ■







ricusar@gmail.com www.suinversionenmiami.com \(\sum\_{+1} \) +1 305 300 0597 Bs As 011-2664-0506

- La mejor información sobre inversiones inmobiliarias.
- Propiedades de uso con inquilino, propiedades de pozo y para renta corta Airbnb.
- Obtención del mejor financiamiento.



El Mundo 29

#### Elecciones presidenciales de Venezuela

# "Vivimos horas traumáticas", afirman los diplomáticos echados por Maduro

Son los argentinos que tuvieron que dejar la Embajada por la intimación del régimen y pudieron regresar ayer, vía Madrid. Lo hicieron con sus familias.

Los diplomáticos y personal de la Embajada argentina en Venezuela, que fueron echados por el régimen de Nicolás Maduro, llegaron al país en la madrugada de ayer en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Madrid. Tras un viaje de más de un día, fueron recibidos por el vicecanciller argentino, Leopoldo Sahores.

"Había que abandonar la residencia y la embajada en 72 horas. Somos un equipo de cinco diplomáticos, cada uno con sus familiares, en total 14 personas. Vivimos horas traumáticas", detalló Andrés Mangiarotti, encargado de negocios de la embajada argentina en Caracas.

Mangiarotti describió los problemas que tuvieron que sortear a contrarreloj: "Escuelas de los chicos que había que cerrar, alquile-

#### Solidaridad, junto al Obelisco

En simultáneo con la marcha en Caracas, 10 mil personas se concentraron ayer junto al Obelisco en Buenos Aires y repudiaron a la dictadura de Maduro. En su mayoría, eran inmigrantes venezolanos que gritaron "Libertad, libertad, libertad". Fueron conmovedoras las imágenes de familias, con los carteles de sus parientes que están en Venezuela y que sufren la represión del régimen chavista.

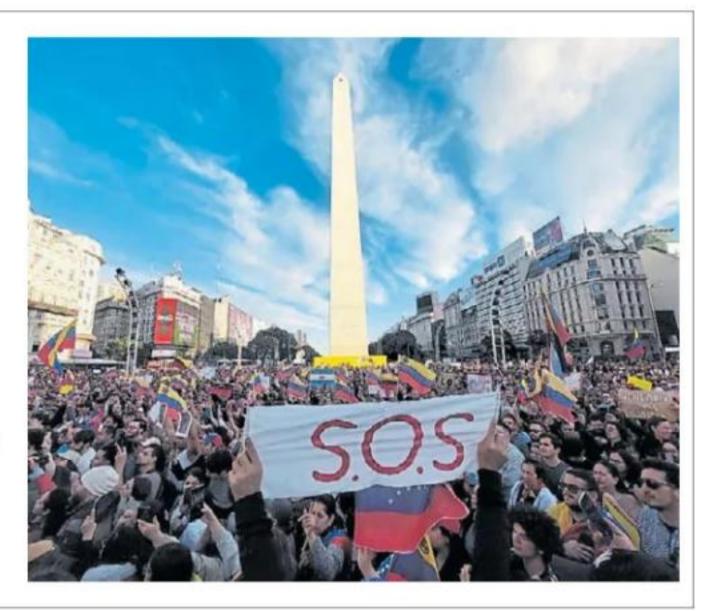

res que había que rescindir, autos que había vender...".

A través de un posteo en sus redes sociales, la Cancillería destacó: "La delegación argentina, encabezada por el Encargado de Negocios, Andrés Mangiarotti, fue recibida en Ezeiza por el vicecanciller Leopoldo Sahores, quien agradeció especialmente la valiente labor e incuestionable profesionalidad de los funcionarios".

El canciller del tirano Nicolás Maduro, Yvan Gil, había exigido el lunes el retiro de Caracas de los diplomáticos de Argentina.

El anuncio de Maduro llegó tras una serie de declaraciones del Gobierno argentino y la decisión del Ejecutivo de Javier Milei de no reconocer los resultados de los comicios del día anterior que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dieron la reelección al líder chavista.

El encargado de negocios de la embajada argentina en Caracas describió que el clima previo a la elección presidencial era "tenso", pero reconoció que no esperaban tener que "escapar" de Venezuela en tan poco tiempo. Incluso, Mangiarotti destacó que algunos diplomáticos debieron abandonar lugares en los que habían vivido los últimos 20 años.



El Mundo 30 CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

## Un misil mató a Haniyeh y no una bomba en su cuarto, dice Irán

El líder de Hamas era huésped del gobierno. La teocracia negó una grave falla de seguridad y reiteró la teoría de un misil, rebatida por los expertos.

TEHERÁN. ANSA, AP Y EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán negó ayer que un proyectil de corto alcance haya sido la causa del asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y acusó a EE.UU. de apoyar el ataque, del que culpó a Israel. El dirigente palestino estaba al cuidado de esa unidad de élite de la teocracia iraní, acosada hoy por varias evidencias que dejan al desnudo una grosera falla en sus niveles de seguridad ya que, al parecer, fue una bomba colocada en su cuarto lo que acabó con su vida.

En una declaración televisada, la Guardia Revolucionaria -el verdadero poder militar y económico que sostiene a la teocracia-dijo que se utilizó un cohete con una ojiva de siete kilogramos para atacar la residencia del líder político de Hamas en Teherán, quien se hallaba en Irán como invitado del gobierno para asistir a la ceremonia de investidura del recién elegido presidente persa, Masoud Pezeshkian.

"La acción fue diseñada y llevada a cabo por el régimen sionista y apoyada por Estados Unidos", afirma el comunicado de la Guardia Revolucionaria. La nota indica que el proyectil de corto alcance causó graves destrozos, pero no se dan detalles sobre el lugar.

Israel se había comprometido a matar a Haniyeh y a otros dirigentes de Hamas por el ataque terrorista del 7 de octubre del grupo contra el sur de Israel que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.



Sepelio. Una imagen de los funerales del líder político de Hamas, Ismael Haniyeh, asesinado en Teherán.AP

Pero el asesinato ha desatado el temor de empujar a la región a un conflicto más amplio y forzar a Irán e Israel a un enfrentamiento directo si Teherán toma represalias.

Haniyeh era uno de los negociadores de Hamas para lograr una tregua con Israel con la mediación de Qatar y Egipto, en la que también ha participado EE.UU.

Israel, que no ha querido comentar la muerte de Haniyeh, sí se atribuyó el ataque esta semana contra

un bastión de Hezbollah en el sur de Beirut en el que murió un alto comandante del grupo libanés.

Entre los analistas de Oriente Medio, cobró cuerpo la teoría de que el ataque a Haniyeh, en el corazón mismo del poder iraní, no se debió a un misil lanzado desde el exterior sino a un operativo de inteligencia, de larga duración, que acabó instalando un explosivo en la habitación que Teherán había designado para su protegido.

Entre las evidencias que los expertos mencionan figura el hecho de que la explosión no destruyó al edificio, tampoco provocó daños en las edificaciones linderas y concentró su onda destructiva sólo en la habitación que el líder de Hamas usaba junto a su guardia personal de seguridad, que también murió. La suposición es que un artefacto explosivo podría haber sido colocado bajo su cama.

El comunicado de la Guardia Re-

volucionaria parece un intento de atenuar la afrenta sufrida por Teherán con el ataque que superó todas las redes de seguridad del régimen. El caso ha provocado tal terremoto en la cúpula del poder que una maxioperación ha provocado decenas de detenciones para castigar a los responsables del evidente agujero en la seguridad: oficiales de inteligencia, soldados y personal de la casa en la capital que acogió al líder de Hamas, según informó ayer la agencia ANSA.

Agentes reclutados por el Mossad, según funcionarios del régimen de los ayatolás citados por el diario británico Telegraph, acreditan la teoría de tres bombas colocadas en el edificio. La versión oficial de los Pasdarán, sin embargo, es la de un misil de corto alcance lanzado desde el otro lado de la frontera. Casi como si quisieran mitigar sus responsabilidades.

#### Irán lanzó una ola de arrestos para hallar a los responsables del fallo de seguridad.

El miércoles pasado, inmediatamente después de la explosión que acabó con la vida de Haniyeh, agentes de seguridad iraníes allanaron el complejo de pensiones donde se hospedaba el líder palestino. Todos los miembros del personal fueron aislados, algunos terminaron esposados y sus dispositivos electrónicos fueron confiscados, según reconstruyó el diario The New York Times gracias a revelaciones de dos fuentes conocedoras de la investigación abierta.

El edificio donde se llevó a cabo el ataque fue inspeccionado minuciosamente, incluido el examen de imágenes de cámaras de vigilancia que datan de meses atrás, así como listas de invitados. Teherán acusó al espionaje israelí, que parece haber contratado a personal iraní para preparar el ataque.■

## Trump se desvincula de un debate previsto con Harris

WASHINGTON, AP YEFE

Donald Trump anunció que se ausentará de un debate previsto para septiembre con la vicepresidenta Kamala Harris que sería realizado por la cadena ABC y señaló que quiere que se enfrenten en otro por la cadena Fox News, lo que hace cada vez sea más improbable que los candidatos se confronten en un escenario antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

En una serie de publicaciones en su red social Truth Social, el repuasistir a un debate el 10 de septiembre en la ABC "ha sido terminado" debido a que ya no enfrentará al presidente Joe Biden, que canceló su intento de reelección el mes pasado tras una desastrosa participación en su primer debate. Trump señaló que ahora se presentará en Fox News el 4 de septiembre en Pensilvania con normas que, según dijo, son "similares" a las que hubo en su debate con Biden, pero con una audiencia presente en lugar de un estudio vacío.

Pero la sensación que deja el

encuentro con la vice, que tiene un largo training en cruces verbales dada su condición de ex fiscal. Michael Tyler, un portavoz de Harris, dijo que Trump "está corriendo asustado y tratando de retirarse del debate que ya había acordado y corriendo directamente a Fox News para sacarlo del apuro". Ese debate con Fox prevé la asistencia de público, algo que Trump ha usado en el pasado a su favor.

En una publicación en Truth Social ayer por la tarde, Trump dijo sobre Harris: "La veré el 4 de sep-

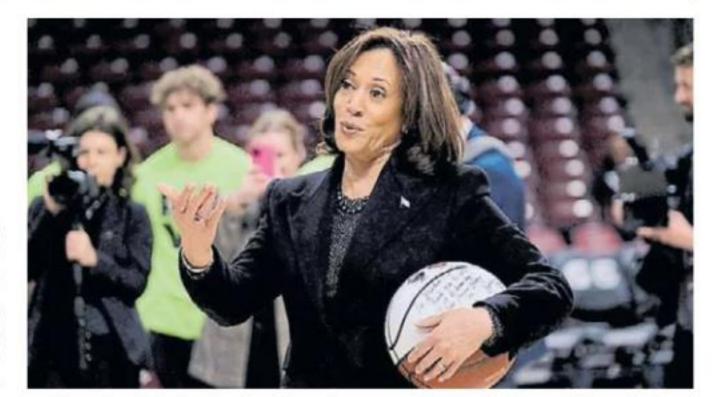

Campaña. Kamala Harris en una presentación en Atlanta. AFP

El republicano ha ido y venido sobre debatir con Harris desde que ella entró en la contienda. Trump dijo que se sentía en la obligación de debatir, pero también agregó en blicano dijo que su acuerdo para magnate es que su equipo teme un tiembre o, no la veré en absoluto". una entrevista en Fox News que la cara" durante un debate. ■

pensaba que los estadounidenses "va lo saben todo" sobre ambos. Harris fue blanco de fuertes críticas de Trump y desde entonces lo presiona para "que me lo diga todo en



#### PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ @ @







PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.365.CLARIN.COM, DESCUENTO VÁLIDO LOS DIAS JUEVES DESDE EL 01/08/2024 AL 31/12/2024 INCLUSIVE, PARA COMPRAS EN EL CANAL ONLINE WWW.EASY.COM.AR Y EN TODOS LOS LOCALES EASY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, PARA MAYORES DE 18 AÑOS QUE AL MOMENTO DEL PAGO DE SU COMPRA ACREDITEN SU IDENTIDAD, PRESENTEN LA TARJETA 365 O 365 PLUS Y SEAN SOCIOS DEL PROGRAMA CLUB EASY, PARA LOS SOCIOS 365 CLÁSICA SE APLICARÁ EL DESCUENTO DEL 10% CON TOPE DE COMPRA DE \$18.000, REFLEJADO EN EL TICKET DE LA SIGUIENTE MANERA: 5% POR SER SOCIO DE 365 + 5% POR SER SOCIO DE CLUB EASY, PARA SOCIOS 365 PLUS SE APLICARÁ EL DESCUENTO DEL 15% CON TOPE DE \$18.000 POR COMPRA. REFLEJADO EN EL TICKET DE LA SIGUIENTE MANERA: 10% POR SER SOCIO 365 + 5% POR SER SOCIO DE CLUB EASY, ABONANDO CON TARJETA CENCOSUD EXCLUSIVAMENTE DE FORMA PRESENCIAL TENDRÁN UN 5% DE DESCUENTO ADICIONAL. NO PARTICIPAN LAS SIGUIENTES SECCIONES Y PRODUCTOS: CONSTRUCCIONES, ELECTRODOMÉSTICOS. NO VÁLIDO PARA ACOPIO, RETIRA CLIENTE. VENTA TELEFÓNICA, AHORRO PACK, PAGO SERVICIOS, FLETES E INSTALACIONES. NO ACUMULABLE NI COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES O DESCUENTOS.

El Mundo CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024



En acción. La Policía detiene a una manifestante en Nottingham, Inglaterra, durante las violentas marchas de ayer contra los inmigrantes. AP

## Gran Bretaña: furia y choques en protestas de la ultraderecha

Hay marchas contra inmigrantes en varias ciudades por el asesinato de tres nenas a manos de un británico de origen africano. Hubo heridos y detenidos.

PARÍS. CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

El escenario más temido se extiende en toda Gran Bretaña. Disturbios y enfrentamientos de grupos de extrema derecha anti inmigrantes contra manifestantes que los acusan de nazis se enfrentan en Manchester, Liverpool, Belfast, Blackpool, Leeds, Hull, y Stoke on Tent, tras una violenta noche en Sunderland, en el norte del reino, donde militantes de la Liga de la Defensa Británica asaltaron y saquearon la policía y hay 12 detenidos. Ayer fue el cuarto día de disturbios antiimigrantes y duros choques con las fuerzas de seguridad.

Las protestas son producto de la muerte de 3 chiquitas el lunes pasado en el un colegio de verano en Southport, a manos de un británico de 17 años de origen ruandés.

Pero que una empresaria británica denunció en las redes falsamente como un asilado, que se llamaba Ali Al Shakati, que había llegado a Gran Bretaña en barco por el canal de la mancha pidiendo asilo político y estaba en la lista de vigilados del MI6, el servicio secreto exterior británico. La publicó en X y luego borró el mensaje. Pero el caos ya estaba armado con sus 53.000 seguidores ultras.

El reino se preparaba para 30 marchas de protesta autorizadas de la extrema derecha ayer. Pero se sumaron contramarchas de grupos que defienden la inmigración. Los dos bandos se enfrentaron con incidentes y hubo choques con la policía.

Cuatro policías quedaron heridos en Sunderland, dos en Hull y varios oficiales en el centro de Liverpool. Dos chicos de 11 y 14 años fueron detenidos en Hartlepool por participar en la violencia.

La xenofobia, el odio a los migrantes y a los extranjeros, las "fake news" y la difusión en las redes sociales son el combustible de esta situación peligrosa y volátil, que amenaza con extenderse a todo el reino, según la policía.

Una red de cuentas anónimas de Tik Tok están intentando crear una rebelión en diferentes ciudades británicas, que se expanden con las horas. Tratan de vincular la matanza de las chiquitas en Southport, en manos de un adolescente británico con padres nacidos en Ruanda, con la seguridad de los niños ante la "amenaza" de los migrantes.

Los manifestantes de extrema derecha en Leeds emprendieron varias marchas no programadas ni autorizadas. La policía cargó contra la multitud en Liverpool.

Las fuerzas policiales de toda Gran Bretaña trataban de contener más violencia ayer, después de que los manifestantes de extrema derecha atacaran el viernes a la noche a los agentes cuando defendían una mezquita en Sunderland, durante una tercera noche de disturbios. Saquearon la oficina policial, la incendiaron en la madrugada y 12 personas fueron detenidas en Sunderland.

#### Las noticias falsas sobre la identidad del asesino encendieron la ira xenófoba.

Un furgón policial fue atacado en Blackpool, un balneario de la clase obrera británica, donde se habían reunido manifestantes violentos cerca del muelle norte. Allí se enfrentaron los punks con un grupo de personas en remeras de clubes de fútbol, que cantaban "Queremos nuestro país de vuelta" y "protejan a nuestros chicos", todos pertenecientes a la Liga de Defensa británica, un grupo de ultraderecha, cuyo líder Tommy Robinson escapó del país.

Los de la contraprotesta respon-

lles", mientras se lanzaban mutuamente botellas.

Un video de la escena, publicado en las redes sociales, mostró a la policía montada a caballo, así como a agentes con perros, empujándolos hacia atrás. Antes, se había oído a hombres con camisetas de fútbol en la ciudad costera gritar "Inglaterra hasta que muera".

La marcha de Liverpool comenzó pacíficamente a las 2 de la tarde. Pero se volvió más agresiva cuando se permitió que un grupo antifascista se enfrentara a los manifestantes.

Los dos grupos se encontraron en la calle, alrededor de las 3 de la tarde, y los disturbios comenzaron poco después. Dave Jones, un jardinero de 62 años, afirmó: "Esto no se trata sólo de Southport. Este sentimiento ha existido durante años. Soy de Holyhead, y siete de las ocho tiendas de barrio son propiedad de musulmanes. Soy de una ciudad de 11.000 habitantes y no soy racista en absoluto. Pero ahora hay muchas y la gente está enojada con eso. No creo que el gobierno esté haciendo nada", dijo.

John Crooke, un yesero de 62 años de Bradford, había viajado a Liverpool desde Southport para la manifestación. "Crecí en una zona dían: "Nazis, fuera de nuestras ca- de Bradford que hoy en día es co- la oposición. ■

mo una zona prohibida y nadie quiere admitirlo. Hace 40 años mi madre limpiaba los escalones de piedra de la casa e íbamos a la iglesia. Ahora no se puede caminar". Bradford es una ciudad mayoritariamente musulmana y con población inmigrante paquistaní e india.

La violencia continuaba en Liverpool, cuando una joven agente de policía resultó herida y atropellada.

La policía antidisturbios la rodeó mientras los manifestantes de extrema derecha rodeaban a los agentes. Algunos decían: "Se lo merecía". Una mujer gritaba histéricamente a la policía: "Están violando a nuestros hijos y esto seguirá sucediendo hasta que alguien escuche".

"Todos tenemos hijos, traidores", grita una mujer a la policía, sosteniendo un cartel que dice "Dejen a nuestros niños inocentes en paz", estampado con la bandera de Union Jack.

Olas de manifestantes se enfrentaron con la policía en el Liver Building, en la costa de Liverpool, mientras hombres enmascarados lanzaban ladrillos, botellas y sillas en escenas caóticas.

La multitud se agolpó y se acercó a una estatua de los Beatles, mientras la gente gritaba "salven a nuestros niños", "vigilancia de dos niveles" y "detengan los barcos", en referencia a las embarcaciones con migrantes que llegan por el Canal de la Mancha.

Se dispararon bengalas rojas y verdes mientras la gente que conducía en coches con sus familias trataba de huir de la violencia en The Strand en Liverpool.

El desorden llegó a Manchester y a Nottingham, donde la policía intentó separar dos grupos enfrentados en el centro de la ciudad.

En Irlanda del Norte la policía está vigilando las protestas planeadas, después de enfrentamientos en el sur de Belfast.

Priti Patel, diputada conservadora, pidió convocar al Parlamento en receso para discutir la crisis. Consideró a la violencia en Sunderland "completamente inaceptable "y que era un momento de reflexión nacional y solidaridad".

El primer ministro laborista Sir Keir Starmer anunció ayer a la tarde que "el gobierno apoya a la policía completamente en sus acciones contra los extremistas, que atacan oficiales y distribuyen odio".

Los ministros se reunieron ayer mientras la violencia se expande por el país. Starmer diferenció "a la libertad de expresión de la violencia" y "el gobierno apoyara todas las medidas policiales para mantener las calles seguras".

James Cleverly, el ministro del Interior conservador en la sombra. ha culpado al Partido Laborista de no haber logrado restablecer el orden público, alegando que el partido votó en contra de medidas que habrían otorgado a la policía mayores poderes cuando estaban en



## Líder en noticias

# La señal más elegida por los argentinos

## JULIO

Lunes a domingos de 00 a 24 hs.

Lunes a domingos de 7 a 24 hs.

| 1 |         | 2,36 |
|---|---------|------|
|   | C5N     | 1,60 |
|   | IZ      | 1,56 |
| 4 | crònica | 1,18 |
| 5 | ^24     | 0,61 |
|   | 26      | 0,51 |
| 7 |         | 0,08 |

| 1 |         | 2,89 |
|---|---------|------|
| 2 | C5N     | 2,11 |
| 3 |         | 2,06 |
| 4 | crònica | 1,58 |
| 5 | ^24     | 0,81 |
| 6 | 25      | 0,60 |
| 7 |         | 0,09 |

(Fuente: Kantar Ibope Media)

Zona Zona

#### Gianfranco Pasquino. Politólogo

## "Milei es el producto de una democracia que funcionaba mal"



Experiencia. "Es necesario contar con partidos bien estructurados para hacer política".dice Pasquino. CÉZARO DE LUCA



**BOLONIA**, CORRESPONSAL

Marina Artusa

etrás de los reflectores que en estos días apuntan a Francia por ser la exquisita escenografía de los juegos olímpicos, nadie pierde de vista el escenario político incierto que preocupa a los franceses luego de las elecciones legislativas que el presidente Emmanuel Macron anticipó como respuesta reflejo al triunfo jugoso de la extrema derecha en las urnas para renovar el Parlamento europeo.

En cuatro días, los partidos de izquierda formaron el Nuevo Frente Popular, que no sólo frenó a la derecha de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las legislativas sino que se propone "romper con la política de Macron". El politólogo italiano Gianfranco Pasquino analiza de qué modo los avances espasmódicos de la derecha afectan a Europa y hasta dónde los volantazos desesperados de los políticos de turno desgastan la democracia.

#### -Después de las elecciones legislativas anticipadas, ¿Francia quedó acorralada?

-Marine Le Pen no ha tenido nunca la posibilidad de ganar. Son ustedes, los periodistas, quienes pensaron que ganaba. En la primera vuelta, obtuvo un cierto número de votos, y en la segunda, perdió. Francia no está acorralada. Avanzó y cuenta con puntos de resistencia que son fuertes y que forman parte de su historia. Siempre ha tenido estos grupitos de derecha. Marine Le Pen representa algo que es francés, pero que no puede vencer. ¿Está en crisis la democracia francesa? Ni por un segundo.
-¿Hay que temerle a la derecha de hoy?

-Temerle, no. Pero hay que estar ligeramente preocupado. España tuvo el franquismo durante más de cuarenta años. Alemania tuvo el nazismo, que no era un hecho marginal. Italia tuvo el fascismo... La derecha siempre existió en Europa. En algunos casos ha ganado. Tal vez hemos aprendido o nos hemos vacunado.

#### -Es decir que usted está de acuerdo con el historiador y lingüista Luciano Canfora cuando afirma, tal como señala el titulo de su último libro, que el fascismo nunca murió.

-Siempre me cuesta estar de acuerdo con Luciano Canfora. No sé qué es el fascismo para Canfora. El régimen autoritario fascista fue derrotado entre el 25 de julio del 43 y el 25 de abril del '45. Esto es seguro. Los comportamientos fascistas existían antes del fascismo y continuaron también después. Desde este punto de vista, algunos comportamientos fascistas forman parte de la sociedad italiana. El antifascismo tampoco terminó. Existe. En Francia fueron a votar contra el fascismo. Fue un voto antifascista.

#### -La izquierda, por su parte, ¿se está equivocando?

-Sí, la izquierda se equivoca a menudo porque exagera. Exagera, por ejemplo, cuando dice: "Recibamos a todos los inmigrantes". No. No podemos dar acogida a todos. Es preciso encontrar criterios. Se equivoca cuando postula que es preciso eliminar todas las desigualdades. No. Porque las personas quieren ser diversas. Exagera en esta dirección igualitaria. Cae en el "buenismo". A veces es demasiado permisiva y crea consecuencias negativas para los sectores sociales más bajos. Este es un grave error de la izquierda.

#### -¿Y los populismos? ¿Prosperan en Europa?

-No logro bien identificar qué significa el

#### SEÑAS PARTICULARES

#### Académico ilustre de Italia

Gianfranco Pasquino nació en Turín, hace 82 años, y es activo en su cuenta de X como si fuera un adolescente. Enseñó Ciencias Políticas durante 43 años en la Universidad de Bologna donde, desde 2014, es profesor emérito. Integra la Accademia Nazionale dei Lincei, la academia científica más antigua del mundo. Es uno de los fundadores de la Revista Italiana de Ciencia Política.

populismo en Europa hoy. Marine Le Pen no es populista. Es nacionalista. Giorgia Meloni no es populista. Es soberanista. El populismo requiere una sociedad en parte movilizada y poco organizada. Y por eso se da en América latina. Pero es necesario contar con partidos bien estructurados para hacer política. (Juan Domingo) Perón era bastante populista.

#### -¿Qué sucedió entonces con las ideologías? ¿Sucumbieron a la política?

-Las ideologías se desmoronaron con la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre del '89 caen también las ideologías. Porque la ideología que importaba era la ideología comunista. Si existe el comunismo, es preciso desarrollar una ideología democrática-cristiana, una ideología liberal, etc. Cuando cae el comunismo, no hace más falta y no hubo más ideólogos. No hubo más grandes intelectuales. El último gran intelectual europeo que queda es (el filósofo político y sociólogo alemán Jürgen) Habermas. Ninguno más. Las ideologías no existen más. Después podría decir que sí hay una ideología que es el europeísmo, que nos permitirá avanzar sólo si construimos una Europa próspera, pacífica, justa.

#### -El ex primer ministro italiano Giuliano Amato afirma que Europa es el continente más avanzado y en más decadencia. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

-Giuliano Amato tiende a ser siempre muy creativo. Europa es, sin duda, el continente más avanzado, el espacio más grande de libertad y de derechos que jamás haya existido en el mundo. ¿En decadencia? Sólo sobre algunos aspectos. El demográfico: pero Europa atrae. Hay menos europeos pero hay muchísimos inmigrantes que se convertirán en europeos. Por lo tanto, la parte de la decadencia, como diría Mark Twain sobre la noticia de su muerte, es un poco prematura.

#### -¿Qué quedó de aquel proyecto de una Europa próspera y pacífica al que se apuntó después de la Segunda Guerra Mundial?

-El proyecto tuvo éxito. Europa es un continente de prosperidad y de paz. Porque las guerras no están dentro de Europa sino en países que estaban en los márgenes, como Serbia, Croacia o como ahora Rusia contra Ucrania. Pero los países europeos no se han declarado guerras entre ellos. El proyecto fue exitoso. El problema es plantearse qué hay luego del éxito.

#### -¿Conoce la respuesta?

-La respuesta es alargarse, extenderse a otros países. A Georgia, a Turquía, que es un gran desafío. Y hasta Rusia. Cuando le preguntaron a Mitterrand cuáles eran los límites de Europa, él respondió que Europa va desde el Atlántico a los Urales. Se podría pensar en admitir en Europa a la Rusia europea. Naturalmente no a la Rusia asiática. Esto se puede hacer todavía.

#### -¿Cómo se podría hacer?

-Sería necesario, en este caso, decirle a Putin: "Estamos dispuestos a tener a Rusia en Europa si usted acepta los criterios del estado de derecho, libertades civiles, fin de la pena de muerte". Es un desafío.

#### -¿Ústed cree que Putin sería capaz de negociar eso con Europa?

-El, no. Pero no nos tiene que importar Putin. No va durar demasiado. En poco tiempo alguien lo destituirá. Es con los próximos gobernantes rusos con quienes se puede iniciar un diálogo, que puede comenzar por la desmilitarización de ciertas zonas, un comercio más amplio, libertad de circulación, cultura.

#### -¿Quién debería liderar esa iniciativa?

-Deberían ser algunos grandes estadistas que en el origen de la Unión Europea existían. Ahora no veo ninguno. Pero puede ser que surjan.

#### -¿Cuáles son los principales problemas de la democracia hoy?

-Hay una democracia que es la ideal, que es la que quisiéramos todos: donde se trata bien a las personas, los gobernantes no roban y donde todos pueden hacer, de algún modo, lo que desean. Esa es nuestra democracia ideal. La democracia como justicia social fundamentalmente. Y ésta no está en crisis porque todo el mundo diría que es la democracia que anhelaría. Luego están las democracias reales y cómo funcionan los sistemas políticos democráticos. Todos tienen los problemas. Algunos son institucionales, como probablemente sucede en Argentina. (Javier) Milei es el producto de una democracia que funcionaba mal.

#### -¿Y con él en el poder?

-Con él funciona bastante mal porque la idea de derrotar al mal por completo es impracticable. Y él no es un gradualista. Creo que no lo logrará y que en las próximas elecciones perderá.■

Zona 35

## Una palabra para la eternidad

ZOOM



John Carlin

BARCELONA, ESPECIAL PARA CLARÍN



ucha más gente habla inglés como segundo que como primer idioma. Como tres veces más. Las estadísticas no son exactas, pero el consenso es que más o menos 500 millones lo hablan desde la infancia, unos 1.500 lo tuvieron que aprender.

El problema es que la mayoría se suele entender bien entre sí, pero muchos de ellos sufren para entender la forma de hablar de la minoría nativa, sean norteamericanos, australianos o, peor, escoceses, como mi padre.

Es un síndrome que he observado con frecuencia y del que, acabo de descubrir, se ha escrito bastante. Siendo yo un afortunado que aprendió a hablar dos idiomas en tándem (uno de ellos el porteño) desde una muy temprana edad, hoy ofreceré, gratis, una pequeña clase de inglés. Pequeña de verdad. Se centrará en una sola palabra, la de la semana en la política de Estados Unidos, pero de gran utilidad por la frecuencia de su uso en conversación general.

La palabra es "weird", adjetivo pronunciado "wiard", o "uiard", si prefieren.

Para entender cómo funcionan las campañas electorales de Estados Unidos hay que saber que los candidatos se venden utilizando los mismos métodos que utiliza una multinacional para promocionar, por ejemplo, un desodorante. Buena parte del secreto consiste en dar con una palabra que combine verosimilitud con el poder de **generar emoción**.

Como todos sabemos, las elecciones se ganan apelando más a los corazones que a las mentes.

En el caso de la descarnada contienda

presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, el énfasis se pone más en denigrar al otro que en venderse a uno mismo. Pero no se dejan de aplicar las viejas reglas de la publicidad. Los estrategas de la campaña del partido demócrata de Harris dieron esta semana con "weird" como la palabra más adecuada para definir a Trump. En sus discursos y apariciones televisivas todas las figuras demócratas más conocidas, desde Harris para abajo, no han dejado de utilizarla para retratar al enemigo republicano.

La traducción ortodoxa de "weird" es "raro". OK. Pero faltan matices y me detendré
un momento a descodificarlos. "Weird" es
"raro", sí, más un punto tenebroso, un aire
aberrante, un toque siniestro, acentuado todo por el eco fantasmal que contiene el sonido "wuuu". Uno de los primeros usos de la
palabra es en 'Macbeth', la obra de Shakespeare. Las tres brujas de la obra --criaturas
extrañas, malas y sobrenaturales-- son descritas como "the weird sisters".

Colocar la idea en las cabezas de los votantes de que Trump es weird es una jugada inteligente por varios motivos. Ya todos estamos acostumbrados al fenómeno Trump, al extremo de que casi vemos su extrañeza como normal. La palabra weird nos recuerda que no hay nada normal en este personaje. Trump es una aberración de la naturaleza como persona y como político, una caricatura del villano en las películas de James Bond.

Por otro lado, retratarlo como lo weird que es sirve para subvertir la imagen que se presenta de sí mismo como "a man of the people", la de un norteamericano típico que encarna y defiende los intereses del pueblo. Lo brillante de este adjetivo es que abre los ojos del que quiera ver y lo delata como "venden" como las multinacionales pueden vender un desodorante.

#### el emperador desnudo que es.

El inglés es un idioma que se distingue por la abundancia de palabras que tiene, palabras, para el deleite del fanático lingüista Jorge Luis Borges, de orígenes muy variados.

Entre sus raíces se incluye el latín, el griego, el antiguo alemán, el antiguo danés y el francés medieval. Demasiadas veces, para inri de los angloparlantes no nativos, el sentido deriva del contexto.

De hecho, y para profundizar un poco más en los matices de la monosílaba que nos concierne, es posible utilizarla de tal manera que no suscite sentimientos negativos. Pero habría que agregar cuatro palabras. "X persona es weird, but in a good way", de buena manera. Por ejemplo el director técnico Marcelo "el Loco" Bielsa o mi venerada Amy Winehouse así son. Raritos, pero provocan ternura. O sea, uno tiene la opción de decidir entre interpretaciones negativas o positivas de la palabra. Por ejemplo, Javier Milei es incuestionablemente "weird". Muy. Si lo es en versión buena o mala, que cada uno decida. Otros que son weird: Vladímir Putin. Kim

Jong Un y Liz Truss, la de la lechuga, la que fue primera ministra de Reino Unido durante 50 días hasta que sus compatriotas se dieron cuenta de que era una especie de androide defectuoso, con la inteligencia artificial mal programada.

Para distinguir un poco más entre los sentidos de "raro" y "weird", diría que casi todos los políticos son raros por sus ansias de poder, por su certeza de que poseen "la solución", por la piel de elefante que deben tener para soportar los embistes de sus rivales y de nosotros los periodistas. Pero Mauricio Macri no es "weird", ni tampoco lo son Joe Biden, ni Barack Obama, ni Emmanuel Macron, ni la presidenta italiana Georgia Meloni. Ni siquiera lo es Nicolás Maduro, que pertenece a un estereotipo que nos es familiar, el clásico dictador latinoamericano. Es un fantoche, y mala persona, pero no es "weird".

Messi, si me permiten la herejía, es un poco raro. O lo fue cuando era más joven. Pero nunca fue weird.

En el caso de Estados Unidos es posible, o probable, que los fieles de la tribu Trump busquen la manera de concluir que llamar weird a su ídolo sea algo de celebrar. Pero a lo que apuntan los vendedores de la campaña de Harris no es a ellos sino a los votantes indecisos y contrastar la reconocible normalidad, por no decir banalidad, de su candidata con lo manifiestamente "weird" que es Trump puede que acabe siendo, si cala, no solo una jugada ganadora, sino LA jugada ganadora.

Sí, señoras y señores, chicos y chicas: de tales pequeñeces depende quién acabará ocupando **el cargo más poderoso del mundo**, y cuál será el destino de la humanidad. ■



En campaña. Para los estrategas de Donald Trump, "weird" es la palabra que sirve definirlo. Y lo utilizarán de aquí hasta las presidenciales, mientras insisten en sus ataques a Kamala.

## Opinión

## El día que Macri aguó una fiesta de Milei

TRAMA POLÍTICA



Eduardo van der Kooy

nobo@clarin.com



unca Javier Milei pudo haber imaginado que un enemigo ideológico-político podía brindarle tantas facilidades hasta convertirlo de repente en punto central de la realidad doméstica y regional. Internamente nunca se atrevió contra Cristina Fernández. Su entretenimiento fue "la casta". Externamente chocó contra Lula da Silva, de Brasil, o Gustavo Petro, de Colombia. Calibró siempre el control de daño. Con su fraude electoral y la represión brutal en Venezuela, Nicolás Maduro pareció abrirle al líder libertario otra dimensión.

Su determinación de confrontar con el dictador caribeño sirvió para sobreexponer públicamente el desconcierto y las vacilaciones de sus impugnadores severos. Los kirchneristas. Sergio Massa, con su Frente Renovador, demoró tres días en condenar la tragedia venezolana. Obedeció al fuerte condicionamiento en ese universo porque el ex candidato y ex ministro siempre tildó a Maduro de tirano. Le siguió el bloque de Diputados de Unión por la Patria con una declaración que destiló olor a lavandina.

La Cámpora debió desmentir al canciller venezolano Yvan Gil, que la había incluido entre quienes validaron la elección. Alguna hilacha queda suelta: Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, dio de baja un convenio de la ANSeS con la empresa argentina Exclé SA, encargada de la logística electoral en Venezuela. Había sido firmado por la camporista Fernanda Raverta. Lo más notable, en medio del embrollo, resultó la fuga de Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires que sueña con una postulación presidencial para 2027: "Que opine Cristina", pretendió zafar. La dama opinó en México y quedó a la cola de los lídertes de la región con el reclamo de la publicación de las actas.

Pudo haber recogido Milei, tal vez, un éxito adicional. Denunció el fraude, aunque se ensañó, sobre todo, con el fracaso de los socialismos empobrecedores. Lo aplica a Venezuela y también, con extravagancia, a la administración española de Pedro Sánchez. Su enfoque contó con el soporte oportuno de otra novedad: el juez federal Sebastián Casanello procesó al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Lo acusa de administración fraudulenta con el dinero de los planes Potenciar Trabajo. Le dictó un embargo de \$390 millones.

En la investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quedó apuntado además Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, ex funcionario de Desarrollo Social y sostén del gobierno de Alberto Fernández. Se describe, a modo operativo, desvíos de fondos hacia el PO. Falsificación de firmas. Listas de espera para otorgar planes a mujeres que, como mínimo, debían asistir a tres protestas callejeras. Sanciones con quita del beneficio para quienes se ausentaban.

Aquella conjunción de factores -el ideologismo de Milei y las revelaciones judiciales-provocaron un retroceso objetivo en la escena de los sectores progresistas empeña-

dos en combatir la irrupción de La Libertad Avanza. Ya se conoce lo que sucedió con el kirchnerismo. La izquierda de Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS) condenó la autoproclamación de Maduro. También a la oposición presuntamente ganadora. El no lugar perfecto.

El comportamiento de Milei tuvo otros registros notables. Resultó tan enfático con la denuncia de fraude como ajeno a la salvaje represión desatada por Maduro que ha causado decenas de muertos, centenares de desaparecidos y miles de detenidos. O sea, el costado más inhumano de la trampa perpetrada. Tampoco el kirchnerismo dijo nada sobre eso. Los motivos pueden ser distintos.

Para ellos, responde a una evidente incomodidad política. En el Presidente se estaría descubriendo, desde hace tiempo, alguna falta de empatía, sensibilidad o reacción con el sufrimiento humano. Vale un repaso: fue categórico contra Hamas y la declaró organización terrorista después del criminal ataque en Gaza que produjo miles de muertos y rehenes. Nadie conoce que se haya vuelto a interesar, al menos, por los ocho argentinos que continúan en esa situación. Evitó involucrarse en la desaparición del niño Loan Peña, en Corrientes, que lleva casi dos meses en medio de una formidable impotencia judicial, política y de las fuerzas policiales y de seguridad. El caso lo delegó desde el principio a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Esos episodios se conectarían con algunas declaraciones suyas que llaman la atención. ¿Alguien puede vanagloriarse, como lo hace, de promover despidos masivos? ¿Es entendible responder a una pregunta sobre el hambre que pasan los jubilados afirmando que "si pasaran hambre estarían muertos?

Tal conducta estimularía los desórdenes que con frecuencia envuelven a diputados y senadores libertarios del Congreso. Desde hace semanas se cruzan acusaciones por una visita que un grupo de legisladores de LLA realizó a la cárcel de Ezeiza, donde cumplen prisión los militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, el ex capitán Alfredo Astiz.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, se despegó del episodio, aunque nunca logró restablecer la compostura. El bloque libertario se ha convertido en una bolsa de gatos. Dos de las integrantes de aquella visita indiscreta intentaron despegarse y profundizaron la crisis. Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta aseguraron que habían asistido "engañadas". La última apeló a un argumento desopilante y ofensivo: "Nací en el 93 así que ni siquiera sé quién era Astiz". La próxima semana la oposición en su conjunto pedirá una sesión para repudiar el hecho y hasta solicitar sanciones.

También valdría la pena detenerse en el sistema de toma de decisiones de Milei en medio del conflicto internacional. Existen acciones que, con evidencia, estarían desacopladas. El Presidente bramó contra Lula, Petro y Manuel López Obrador, de México, porque impidieron que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitiera una declaración de intimación a Maduro. En simultáneo, Dia-



Mauricio Macri. Ex presidente.

na Mondino negociaba que Brasil se hiciera cargo de los asuntos argentinos en Caracas e izara su bandera en la sede diplomática. Sobre todo, para proteger a los asilados opositores que allí permanecen. El Presidente terminó por hacer un agradecimiento expreso al Planalto. ¿Será un acercamiento duradero o dependiente de algún brote de furia?

Quizá Milei no sepa que Lula está lejos de ser el que fue durante su primer mandato (2003-07). Su partido, el PT, lo corre por izquierda al punto que terminó saludando la autoproclamación de Maduro. Pero debe congeniar con la derecha paulista de Geraldo Alckim para alcanzar eficiencia y gobernabilidad. Tampoco los organismos internacionales desarrollan en este tiempo la influencia de otras épocas. La OEA dificilmente logra superar el ejercicio declaracionista. Las Naciones Unidas vienen exhibiendo esterilidad, acentuada desde la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de ese momento (febrero 2022) los rusos ya ejercieron en dos oportunidades la titularidad rotativa del Consejo de Seguridad.

El Presidente, de pronto, encontró en el teatro de la crisis venezolana una compañía que quizá no esperaba. Mauricio Macri, en su reaparición, recordó que había sido precursor en el cuestionamiento al régimen de Caracas delante del propio Hugo Chávez, durante un almuerzo televisivo. No tenía por qué regalarle la bandera al líder libertario.

El ingeniero resultó al paladar mileísta un poco más ácido de lo que habían imaginado todos después de la cumbre entre ambos en Olivos. Dejó claro que cualquier transa posible entre el PRO y LLA debe pasar indefectiblemente por su conducción. Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pertenecerían a la historia. El oficialismo no parece inquietarse demasiado por una razón: supone que los votos del macrismo ya quedaron afincados en su geografía. Ni siquiera tendrían de referencia a la ministra de Seguridad.

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (tres del PRO) que se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, creyeron descubrir algo de aquella interpretación. Reclamaron alguna compensación por el apoyo decisivo a la Ley Bases y el paquete fiscal. Hubo reticencia y tensión al punto que un macrista recriminó al funcionario: "Ustedes se sienten más cómodos con los peronistas".

Macri no habló del peronismo. Prefirió recriminarle a Milei el manejo de importantes organismos del Estado a cargo de hombres que responderían a Massa. Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados, desarrolló la argumentación: "Si no tienen gente para cubrir cargos, se la ofrecemos. Si forma parte de un acuerdo anterior, lo rechazamos", dijo.

Macri revalorizó cada vez que pudo el coraje de Milei y el rumbo económico que empuja. Aunque formuló algunas críticas precisas. Puso en duda la calidad del ajuste fiscal (lo mismo que apunta el FMI) que ejecuta Luis Caputo. Lo realiza incumpliendo contratos. Ocurre con las empresas energéticas. El ex presidente opinó que esas maniobras debilitan la confianza institucional que demanda la Argentina. Estaría reflejado, a juicio suyo, en la volatilidad de los mercados. En aquel tópico incluyó la inconveniencia de postular al juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

El ex presidente habló también de la falta de ritmo de gestión, de la ausencia de atención con la micro economía. Nada resultó más fastidioso para Milei cuando metió el dedo en su núcleo de toma de decisiones. Sostuvo falsamente que no ha tratado a Karina Milei. Denunció que Santiago Caputo, el joven asesor que fascina a Milei y manejará fondos millonarios de la SIDE, nunca habría hecho caso a las sugerencias que le acercó en infinidad de ocasiones.

Exactamente lo mismo había manifestado en la cumbre de Olivos. Milei le ordenó al joven, entonces, que se comunicara con el ingeniero. No le atendió el teléfono. Caputo hizo llamativas declaraciones adjudicando al ingeniero haber sembrado la semilla del cambio en la Argentina.

Sonó a gesto tardío e inútil.

© Copyright Clarin 2024

Opinión 37 CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

### América Latina y la sombra bolivariana

#### COLUMNISTA INVITADO

#### Carlos Malamud

Catedrático de Historia de América de la UNED, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, España

n 2009 el crecimiento de la Alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América (AL-BA) era imparable, pero tocó techo con la incorporación de Honduras. En los años del primer giro a la izquierda en América Latina, un país tras otro adhería a su disciplina y quienes no lo hacían, como Argentina y Brasil, eran leales y acríticos aliados del comandante Hugo Chávez y su proyecto hegemónico.

Simón Bolívar fue el gran símbolo del proyecto, penetrando allí donde su sombra no se había proyectado en tiempos de la independencia, con México y Brasil como casos señeros. En el Carnaval de Rio de 2006, la ganadora escola de samba Unidos de Vila Isabel, financiada con los petrodólares de PDVSA, desfiló precedida por una gigantesca figura de Bolívar y bailando con cánticos alusivos al Libertador.

En un claro ejercicio de manipulación histórica, el bolivarianismo convirtió a Bolívar en el triple precursor del socialismo del siglo XXI, del antiimperialismo y de la integración latinoamericana. La patria grande fue la carta de presentación del proyecto de alinear a toda la región tras Fidel Castro y Hugo Chávez. Eran los años del faraónico Gasoducto del Sur, de Telesur o de Unasur. El sur fue la marca registrada de la empresa bolivariana y sus rentas suculentas, que, entre otras cosas, financiaban campañas electorales.

Incluso Lula da Silva señaló que Chávez había sido "el mejor presidente de Venezuela en los últimos cien años". Gracias a su carisma, a su ambición por el liderazgo y a las considerables reservas de petróleo, la alargada sombra bolivariana parecía no encontrar obstáculo que frenara su proyección. Desde hace algún tiempo las cosas han comenzado a cambiar.

Esta sensación se ha agudizado tras la

elección del 28 de julio y la sospecha de fraude para proclamar a Nicolás Maduro presidente. Incluso con la declaración del Centro Carter que insiste en que esas elecciones "no pueden considerarse democráticas".

En perspectiva latinoamericana, la expulsión de diplomáticos de siete "países nazi fascistas", incluyendo Chile y Argentina, podría llevar a la posible ruptura de relaciones. De concretarse, Venezuela estaría más aislada en un continente cada vez más más crítico con sus excesos retóricos y represivos y la sistemática violación de los derechos humanos.

Los ocho millones de migrantes venezolanos, que podrían ser diez en los próximos dos años de confirmarse la actual deriva política y económica, se han convertido en un problema para los gobiernos afectados, incluyendo aquellos política e ideológicamente afines, como Brasil y Colombia. Un nuevo desborde migratorio recrudecería tensiones ya existentes en buena parte de la región, donde comienza a haber señales preocupantes de xenofobia.

Con Chávez, bolivarianismo y progresismo eran sinónimos. El socialismo del siglo XXI, el proyecto revolucionario latinoamericano por antonomasia, había llegado para quedarse y muchos, sea por convicción o atraídos por el poderío económico venezolano, incluyendo Petrocaribe, se sumaron al redil. Hubo incluso magníficos conversos, como Mel Zelaya, que fue presidente de Honduras representando al Partido Liberal.

La fundación del Grupo de Puebla, en julio de 2019, marcó la profundidad del declive chavista. El fracaso económico, la represión interna, el deterioro democrático y el avasallamiento de los derechos humanos mostraron las miserias del régimen de Maduro, que si bien se presentaba como el "hijo de Chávez" fue incapaz de asumir su liderazgo. Por eso, bolivariano y bolivarianismo se convirtieron en malas palabras, en un rey Midas que convierte en piedra todo lo que toca. Ahí emerge la necesidad de cambiar radicalmente los adjetivos, que jalonan una parte considerable de la actividad política. Desde entonces lo que antes era bolivariano fue solo progresista.

Si bien Chávez había sentado las bases del fracaso político y económico de la Revolución Bolivariana, los errores de Maduro y su equipo cerraron el ciclo. La incomodidad de muchos dirigentes latinoamericanos con Maduro y el chavismo fue evidente. Ya no solo los rivales o los enemigos políticos e ideológicos toman distancia, incluso lo hacen aquellos más próximos o cercanos, como el chileno Gabriel Boric. Por eso extraña que muchos dirigentes y militantes de la izquierda progresista latinoame-

ricana y española insistan en apoyar un gobierno crecientemente autoritario, dictatorial y antidemocrático.

Nuevamente la manipulación bolivariana ha traicionado el sueño de Bolívar. La

> tamente a todo gobierno regional que no comulgue con sus intereses ha reducido considerablemente cualquier iniciativa de integración regional.

Obviamente, aquellos que en el otro campo apuestan por la guerra cultural caminan en la misma dirección. Movido por sus intereses particulares, un Madu-

ro, cada vez más aislado en América Latina, ha decidido reforzar sus lazos con los gobiernos "progresistas y bolivarianos" de Rusia, Bielorrusia e Irán a expensas de la unidad latinoamericana.



#### TRIBUNA

#### Proteger los carriles de la democracia

En el sanedrín las sentencias se pronunciaban al final del juicio y se pronunciaban in voce, en público, al día siguiente. ¿Por qué se esperaba 24 horas para pronunciar sentencia pudiéndolo hacer en el momento? Para que los jueces defensores pudieran convencer a los acusadores de la inocencia del inculpado.

l código Hammurabi en la anti-

gua Babiblonia, y las tablas de la

ley de Moises en el Sinaí, están en el origen de los sistemas lega-

les. El primer tribunal del siste-

ma legal judío, el Gran Sanedrín se convocó

en el desierto del Sinaí y estuvo encabezado

por Moisés. La ley era transmitida de manera oral y se confiaba a una asamblea de

ancianos que la preservaban y enseñaban,

durante casi 1.500 años, hasta después de que

los romanos destruyeron Jerusalén.

Las leyes disponían asimismo, que en el caso de que se condenara al inculpado por unanimidad este debería ser puesto en libertad. Porque la unanimidad implica que dudo discusión alguna entre los jueces, con lo cual no se han respetado las garantías que deben rodear el enjuiciamiento y, por consiguiente, tiene que ser anulado. El valor del debate público y de la disidencia, eran esenciales ya en el comienzo mismo de la historia de la justicia, y son también pilares fundamentales de los valores democráticos.

La Argentina que emergió de la larga noche de la dictadura militar, en 1983, juzgando las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, incorporó como valores esenciales el respeto a la diferencia, y la necesidad de debates y de acuerdos.

La democracia, que habita en la gente como sentimientos, hábitos y actitudes, necesita mantener, tanto en representantes como en representados, los valores del respeto a la diferencia. Las sucesivas grietas no nos han llevado por buen camino en la defensa de estos valores. A través del lenguaje, ya sea en las redes sociales o en declaraciorante la noche de reflexión no se ha produci- nes públicas, convierten al adversario, o al descarrilar el tren en el que todos vamos.

#### que no piensa parecido, en enemigo.

Enarbolando narcisísticamente la propia identidad y agrediendo a los que no adhieren a ella, el discurso violento habilita que emerjan actitudes agresivas, que lindan a veces con el desequilibrio, y son percibidas cada vez con mayor naturalidad.

Frente a una falta de alternativas a la crisis del sistema democrático puede surgir el impulso de destruir los principios institucionales que se refundaron en 1983, reivindicando el autoritarismo de los períodos más tristes de nuestra historia.

Frente a estos impulsos regresivos es necesario renovar el pacto democrático, donde los otros actores políticos son adversarios y no enemigos; y deben ser tratados como tal.

Es necesario poner la defensa de las reglas no escritas, y también escritas y juzgadas, de la democracia por encima incluso de las identidades políticas, construyendo consensos donde había grietas. Porque el deslizamiento por fuera de estos carriles, pueden hacer

#### **Daniel Lutzky**

Politólogo. Director en Estrategias de Comunicación

### Sociedad

#### Salud



Pediatría. Es una de las especialidades médicas que está en crisis desde hace años. SHUTTERSTOCK

#### En instituciones nacionales, y algunas bonaerenses y porteñas. Exámenes rendidos Vacantes Cirugía general Anestesiología Pediatría y pediátricas articuladas Tocoginecología Ortopedia y traumatología Diagnóstico por imágenes Cardiología Dermatología Clínica médica Oftalmología Psiquiatría Otorrinolaringología Urología Gastroenterología Neurocirugia Terapia intensiva Medicina gral y/o medicina de flia

Aspirantes y cupos

### Residencias médicas: hubo 15% más de inscriptos, pero aún faltan en 10 especialidades críticas

El Ministerio de Salud difundió los resultados del examen único de este año. En pediatría o terapia intensiva no se llegan a cubrir la mitad de las vacantes.

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Una de las facetas complicadas de la crisis económica se vino palpando en el sector de la salud, donde por los sueldos bajos, muchos médicos se lanzaron a un éxodo de las prepagas, obras sociales, hospitales e incluso del país, lo que creó lagunas de especialistas que afectan enormemente a los pacientes. Dado que una cosa es que el sistema tenga fallas, y otra muy distinta, que nadie quiera ser médico en Argentina, vinieron siendo esperados residencias médicas 2024, una radiografía futura del sector. Pero, si bien los médicos que rindieron el examen único de residencias fueron un 15% más que en 2023, los datos que publicó este miércoles el Ministerio de Salud muestran que el estado actual de la cuestión no cambiará mucho.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, seguirá acalorado el debate sobre los aspirantes de otros países que vienen a la Argentina para hacer la residencia médica y que, terminados esos años de posgrado, vuelven a su país. En paralelo, persiste el otro gran problema: con ansiedad los resultados de las la oferta y la demanda en las distin- los aspirantes adentro.

tas especialidades médicas.

Donde más faltan médicos, la demanda de cargos es baja (quizás la responsabilidad sea mucha en comparación al estímulo ofrecido). Al revés, en aquellas especializaciones con staff menos menguante, el deseo de participación sobra. Es lógico deducir, en algunos de estos últimos casos, un interés mayor por el incentivo económico adicional que el área profesional en cuestión es capaz de ofrecer.

Desde el ministerio explicaron que este año (y ya había ocurrido el anterior) no se hizo un "corte" sino un orden de mérito con todos

Quiere decir que no hubo reprobados sino solo personas con peor nota, quienes -claro- no tendrán la libertad de elegir la residencia que querían hacer. Quizás las circunstancias los lleven a flexibilizar su deseo (el ministerio asegura que intentará que eso suceda) o, en cambio, desistan de participar en este posgrado de formación rentado que ofrece el Estado.

» Selección de las especialidades con más aspirantes

Fuente MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Por lo pronto, el orden de mérito publicado por el Ministerio de Salud reveló que son 4.890 los recibidos en Medicina que se presentaron a dar el examen buscando entrar a, 1) alguno de los 7 hospitales nacionales, 2) alguno de los mu- estas personas?

chos hospitales del país que tienen un aporte económico de Nación o, 3) alguno de los hospitales porteños o bonaerenses (incluyendo ciertos establecimientos privados), ya que esas dos jurisdicciones tienen un convenio con Nación para el concurso de residencias.

CLARIN

Esta última aclaración es central porque el examen de residencias lo rindieron 6.449 personas, pero casi 1.900 dejaron asentado su deseo de trabajar en el subsistema provincial. Quedarán afuera de estas líneas, ya que cada provincia tiene su propio sistema (y reglas) para las residencias, por más que esos casi 2.000 médicos hayan dado el "examen único" nacional.

Veamos entonces cuántos cupos hay para los otros, los 4.890 médicos que figuran en el orden de mérito de las residencias comentadas. ¿Son pocos? ¿Son suficientes?

Si uno sumara a quienes aplicaron a otras profesiones de la saludcomo Enfermería o Bioquímicadel llamado Concurso Unificado de Residencias participaron 11.000 aspirantes, pero (vale la pena repetirlo), casi 6.500 fueron de Medicina, y 4.890 aplicaron para los establecimientos dependientes, vinculados o en convenio con Nación. Ahora bien, ¿cuántas vacantes hay para

Sociedad CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024 39

Según los cálculos de Clarín en base al recuento de 45 especialidades médicas (dentro de la red nacional mencionada), los cupos llegan al menos a 4.556. Si "oferta" y "demanda" estuvieran sincronizadas en un match casi perfecto, 334 personas se quedarían "afuera" y el resto encontraría un puesto como residente médico. Tal sincronización no existe, o solo existe para el caso de oncología, especialidad que tenía 31 puestos disponibles y recibió 31 solicitudes.

Fuentes ministeriales reconocieron que va a seguir habiendo problemas de cupos sin cubrir, por ejemplo en áreas como "pediatría y clínica, donde se precisa más fuerza de trabajo y hay más cupos que aspirantes", adelantaron.

Pensando en aquellos que deberán recalcular, varios serán de dermatología, que tiene 261 interesados pero solo 35 lugares. A cirugía general le pasa algo similar: se presentaron 512 aspirantes para 304 cupos, proporcionalmente parecido a lo que pasa con cirugía general pediátrica: hay 53 médicos que esperan cubrir 26 vacantes.

En anestesiología la cosa no es mejor: 433 aspirantes, pero hay menos de la mitad de vacantes (203). En ortopedia y traumatología aguardan entrar 347 residentes, pero hay 246 lugares; una relación parecida a la de cardiología: 298 médicos para 204 "butacas".

A la inversa, donde más harían falta profesionales, faltan. Muchas de las especialidades enumeradas a continuación son críticas, ya que atajan algunas de las patologías más prevalentes en la actualidad.

Para la categoría "medicina general y/o medicina de familia" se precisaba cubrir 415 puestos, idealmente, pero se presentaron 100 personas. En clínica médica, la cosa no es mejor. La necesidad era sumar 613 profesionales. La realidad ofreció 256. Es la misma lógica que en pediatría, un área -hace añoscon un faltante crítico de profesionales: 388 profesionales están interesados en hacer esa residencia, pero la necesidad del sector era cubrir casi el doble de puestos: 759.

En otras dos áreas centrales, terapia intensiva y emergentología, pasa lo mismo. En la primera hay 105, pero se precisaban más del doble (256). En la segunda, la demanda de puestos es de solo un tercio: 30 personas para un cupo de 96. Y si uno mira anatomía patológica, por ejemplo, es igual: se ofrecieron 44 personas, pero se precisaban 71.

En otras especialidades las cifras son más chicas, pero el impacto de faltantes puede ser grande. Un caso es nefrología, con una relación de 25/40. Además están infectología, con 24/42; hematología, con 14 ofrecidos pero 30 puestos; neumonología, con una relación de 33/40; geriatría, 4/10; y en la muy delicada de radioterapia hay 8 lugares, pero solo 4 interesados.

### Burnout récord: los argentinos estamos cada vez más cansados

Una encuesta advierte por los altos niveles de estrés y sus consecuencias. Testimonios de quienes se sienten "quemados" y lo valioso del ocio activo.

#### Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

"Estoy agotado", "estoy fusilado", "estoy matado", "no doy más". Las frases que aluden a un mismo estado anímico resumen el síntoma de época. Los románticos padecían el mal du siècle (el mal del siglo), pero nuestra generación está viviendo la era del agotamiento colectivo. El síndrome del burnout rompe récords: lo padece 1 de cada 3 argentinos.

Nos sentimos rutinariamente agotados en nuestros días más simples. Así lo estudia un relevamiento del Observatorio de Tendencias Sociales, Educativas y Empresariales de la Universidad Siglo 21 que utilizó el Maslach Burnout Inventory (MBI) como método de medición para evaluar los indicadores de estrés crónico y agotamiento emocional. La investigación descriptiva, que emplea una metodología cuantitativa, señala que los niveles de burnout de los argentinos se están incrementando sistemáticamente desde 2018 y, en paralelo, **los niveles de** felicidad vienen en caída.

Basado en cuestionarios estructurados realizados en forma telefónica durante el primer trimestre de 2024 a 1.050 personas de diversas ciudades, el estudio funciona como un termómetro que refleja cómo afectan las diferentes coyunturas políticas, económicas y sociales a la sociedad.

Los datos revelan que el 32% de los encuestados está tan cansado que no puede realizar otras actividades tras el trabajo. La cifra marca un aumento porcentual de 10 puntos con respecto al año anterior. Además, el 24% de la población señala que no puede relajarse después del trabajo y que le cuesta cada vez más iniciar una nueva jornada laboral.

El **burnout** se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, despersonalización y disminución del rendimiento personal. Asimismo, está estrechamente vinculado con factores socioeconómicos y laborales.

"Los vínculos interpersonales contribuyen a moderar los efectos del burnout, lo que explica por qué los niveles de estrés en el país no son tan altos como se podría espe-



Mateo. Va a un taller de manejo del estrés en San Isidro. E. G. MEDINA

tual", evalúa Luis Morera, director del Observatorio de Tendencias de Insight 21.

#### El burnout en primera persona

Mateo Díaz (22) trabaja en una empresa de alimentos. En un rincón del Hospital Central Municipal de San Isidro, donde va a un taller gratuito del Servicio de Medicina del Estrés (el abordaje es médico, psicológico cognitivo y filosófico estoico), habla con Clarín.

Siente que el estrés impacta negativamente en su rendimiento y en la vida cotidiana ya que tiene menos motivación. Es que el trabajo lo estresa cuando demanda mucha exigencia o mayor cantidad de horas por fechas límites de entrega. Los síntomas vinculados al estrés que impactan en su salud son ansiedad e insomnio.

"Siento que como de más y eso me trajo sobrepeso. Asisto al taller para poder encontrar herramientas que me ayuden a manejar mejor el estrés. Por el momento, me resultan útiles la respiración abdominal, ciertas estrategias de comunicación y la terapia", confiesa. Y trata de encontrar tiempo en su agenda para practicar actividades porque entiende que el ocio es clave para su bienestar.

En cambio, a Vanesa (34), que es profesional de la salud, no le quedan ganas de hacer planes luego rar, dado el **desafiante contexto ac-** del trabajo, aunque se esfuerza por la vida", ilustra.

hacer algo más. Su cansancio cotidiano se traduce en dolor corporal, angustia, palpitaciones y falta de memoria.

Roberto (47) admite que vive estresado. "La sobrecarga constante de tareas me agota. Cuando debería estar tranquilo, mi cabeza no para. Entendí que el estrés por cómo me tomo las cosas es más que lo que en realidad ocurre. Pero el sueldo no representa una motivación hoy y eso repercute en todos los ámbitos de mi vida", dice a este medio.

Lorena (54) trabaja en recursos humanos, pero no está conforme con su entorno laboral. Asegura que el contexto socioeconómico influye en su estado de agotamiento. "La presión para mantener un nivel de vida y la inestabilidad laboral me generan ansiedad. Después del trabajo, solo quiero descansar", señala.

El cansancio se refleja en su cotidianeidad en la falta de energía, la irritabilidad y la dificultad para concentrarse. Se percibe abrumada y sin control.

"Este agotamiento desequilibra mi vida social y baja mi rendimiento personal porque no tengo energía para interactuar con otros, me siento aislada y sin motivación para hacer cosas que me gusten. Es como si estuviera viviendo en modo automático, sin disfrutar de

#### Estrés crónico y agotamiento

Según la OMS, el bienestar es un factor crítico para el desarrollo de una comunidad. Para la literatura científica, la liberación de cortisol en situaciones de estrés prolongado, dependiendo de las características del individuo, puede crear un entorno propicio para el desarrollo de enfermedades más graves. Además, el estar experimentando estrés agudo o crónico genera una transición hacia la ansiedad y esto, sostenido en el tiempo, puede transicionar hacia una depresión.

Daniel López Rosetti es especialista en Clínica Médica y jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro. Diferencia el estrés crónico del agotamiento. Define al segundo como un síntoma que puede ser causado por el primero, el cual representa la sobrecarga mental o física sostenida en el tiempo. "El estrés crónico es la enfermedad mientras que el agotamiento es un síntoma de esa patología", dice.

El estrés impacta directo en las emociones y por ende, va a impactar en la percepción del bienestar. Por eso, Morera insiste en que la clave es poder experimentar emociones positivas más que negativas sumado a los juicios cognitivos que se realicen sobre tales emociones.

#### Cómo controlar el estrés

Las estrategias de recuperación para que el estrés crónico o agudo no impacte apuntan a la desconexión y relajación mediante el ocio. "Es importante no considerar el tipo pasivo, es decir, el que se ejerce cuando se navega en redes sociales, sino apuntar a un ocio activo mediante la realización de deportes o el aprendizaje de nuevas disciplinas. La idea es que la persona se enfoque en que los espacios de relajación sean momentos de desconexión del mundo laboral y que, en paralelo, desarrolle capacidades nuevas que eventualmente pueda aplicar al trabajo", desarrolla Morera.

Y Rosetti enumera otras herramientas para ayudar a lidiar con la realidad emocional: descanso adecuado, actividad regular, alimentación saludable, meditación, terapia psicológica. "Son necesarias para que el individuo reorganice el curso de sus pensamientos", explica.

40 Sociedad

El secretario de Educación Carlos Torrendell habló sobre el Plan de Alfabetización. Dijo que esperan resultados positivos para 2026.

### "Para el progresismo argentino son de derecha los métodos de enseñanza exitosos de los países de izquierda"



#### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

El secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, convocó a la prensa para hablar sobre el **Plan Nacional de Alfabetización**. En el extenso encuentro, llevado a cabo en el palacio de la calle Pizzurno, el funcionario dijo que espera que el plan empiece a entregar **resultados positivos en la prueba Aprender de 2026**, en solo dos años. Y anticipó que el año que viene los padres de los alumnos de los primeros tres grados de la primaria deberían empezar a recibir **un informe sobre el avance de sus hijos** en lectoescritura.

El secretario defendió haberles dado libertad a las provincias para que eligieran la forma en que van a enseñar a leer y escribir en el marco de este plan, aunque se pronunció a favor del método "estructurado", uno de los dos en pugna en la llamada "guerra de métodos" entre los expertos.

Con respecto a la financiación del plan, dijo que "está todo encaminado" para contar con **cerca de mil millones de dólares** (en 4 años), entre la inversión del Estado y préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID.

En ese contexto, Torrendell anunció que el Estado nacional volverá a comprar libros de texto para entregar a los alumnos, un programa que había sido discontinuado este año por la actual administración nacional. Dijo que ya se inició el proceso de licitación para la compra de 9 millones de libros, que llegarán el año que viene a los estudiantes.

Y anticipó que el Gobierno está analizando crear una suerte de "voucher de libros educativos" de literatura infantil. En lugar de que el Estado los compre y los reparta -como se hizo en otros años- la idea es financiar a las familias para que ellas seleccionen el libro y la librería donde quieran comprarlo. Sería un sistema similar al de voucher para pagar cuotas de escuelas privadas que implementó el Gobierno por tres meses y que, por el éxito, acaban de prorrogar por el resto del año.

#### "Un consenso unánime"

Presentado por el presidente Milei en San Juan, el Plan Nacional de Alfabetización es una iniciativa que surgió de la Secretaría de Educación en diciembre del año pasado, ni bien Torrendell asumió como funcionario.

La idea fue tomar como propia una ac-

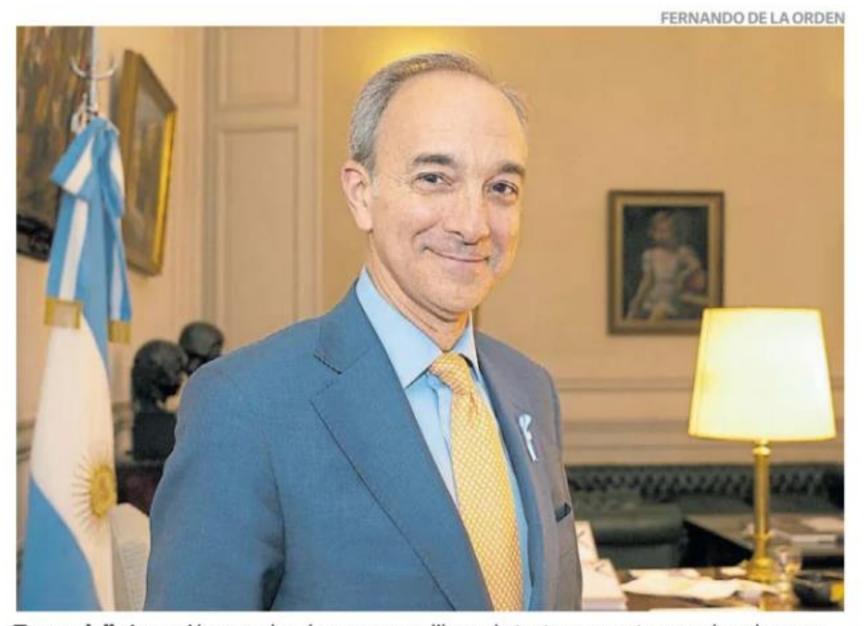

Torrendell. Anunció que volverán a comprar libros de texto para entregar a los alumnos.

ción impulsada por diversos especialistas y organizaciones durante la campaña electoral, en la que habían logrado **comprometer a todos los candidatos presidenciales** a enfocarse en resolver el drama de que solo la mitad de los alumnos de 3° grado comprende un texto adecuado para su edad.

Torrendell cuenta que, a raíz de eso, en la primer reunión del Consejo Federal de Educación (que reúne a los ministros del país) planteó el tema, y que hubo "un consenso unánime" en avanzar en esta dirección.

Desde entonces, los ministerios de cada provincia prepararon sus propios planes que tienen por objetivo que todos los alumnos argentinos puedan leer, comprender y producir textos; y más específicamente, que ninguno pase de 3° grado sin escribir y entender un texto adecuado para su edad.

A pesar de ese consenso, esta semana un nutrido grupo de expertos, políticos y organizaciones difundieron un documento en el que criticaron que el Gobierno haya dado libertad a las provincias para elegir el método de enseñanza de la lectoescritura.

Es porque hoy en día están en pugna dos formas de enseñar a leer y escribir: el método **constructivista** (el más usados aquí en los últimos 40 años, y vinculado a cierto "progresismo") y el "estructurado", que -afirman esos expertos- es el único que tiene evidencia científica de lograr buenos resultados, aunque desde el otro lado se lo asocia a "la derecha".

En pocas palabras, el método constructivista plantea que los alumnos "descubren" solos el abecedario y van construyendo a su ritmo y aún con errores la lectura y la escritura. Por el contrario, el estructurado postula que hay que enseñar en forma explícita las letras y sus sonidos, como se hacía en todas las escuelas hace décadas.

Los expertos del documento piden que los planes provinciales se adecuen al método estructurado y que fijen indicadores más precisos de avance de la lectoescritura, entre ellos que en 1° grado los alumnos ya obtengan una fluidez lectora suficiente.

Clarín le consultó a Torrendell sobre este señalamiento. El secretario defendió la libertad de elección. Dijo que desde el constructivismo también dicen tener investigaciones científicas. "Deberíamos avanzar en un gran debate científico, académico, serio, público sobre esto", afirmó.

"Cuando uno hace política educativa, sobre todo en un país federal, no tiene que caer en el error de que uno es el director de una escuela o el ministro provincial o la maestra. El Gobierno no debe bajar línea homogénea en materia educativa. Lo que hemos planteado es que los métodos es algo que cada escuela, cada provincia, tiene que determinar", agregó el secretario.

"Lo que podemos hacer como Gobierno es evaluar, acompañar e ir poniendo en evidencia cuáles son los resultados de las distintas provincias y escuelas con uno y otro método. Y que eso definitivamente termine zanjando el tema. Poner en evidencia lo que cada uno va haciendo y qué resultados va obteniendo", definió el secretario.

De todos modos, Torrendell afirmó que él "está más cerca" del método estructurado, conocido también como "conciencia fonológica", que -dijo- fue "diseñado por un pedagogo soviético discípulo de Lev Vygotsky, que nace en el marco de sistemas educativos que siempre prestaron mucha atención a la alfabetización, nos guste o no ideológicamente su deriva".

"Los métodos estructurados nacieron y están aplicados en ese contexto, también en Cuba, por ejemplo. Es paradójico. Para el progresismo argentino son de derecha los métodos de alfabetización que usaron países de izquierda que han logrado éxito. Es bastante extraño, como muchas cosas que pasan en la Argentina. Hay un debate interesante que habría que dar", afirmó.

#### Padres informados y mejora en dos años

Cuando habló sobre las evaluaciones, el secretario hizo énfasis en la necesidad de que la información de los resultados llegue "a las escuelas, a los ministros, a los supervisores, a los directores, a los maestros. Y también a las familias para que puedan ver cómo están avanzando sus hijos".

Dijo que esos informes tendrían que estar **el año que viene**, cuando se termine de desarrollar un sistema nominal de información de los alumnos (el SInIDE) y se avance con la conexión a Internet de las escuelas, que actualmente está en el 87%.

El secretario explicó que va a haber una evaluación censal Aprender a fin de 3° grado y anticipó dos nuevas evaluaciones en los primeros grados que medirán los avances de los alumnos.

#### -¿Cuándo aspira a que haya mejoras en la alfabetización?, le preguntó Clarín.

- Aunque pueda parecer muy jugado, tendríamos que empezar a ver resultados en la prueba Aprender de 2026. Me parece que eso sería razonable. La experiencia empírica muestra que la alfabetización no es algo de largo plazo. Uno debería lograr resultados de mejora en dos años.



Los salarios de las universidades sufrieron como todos los del país. Pedimos que nos den tiempo, tratamos de no gastar más de lo que entra".

#### El conflicto universitario

También hubo espacio para preguntar sobre el conflicto por los salarios universitarios. Torrendell reconoció que sufrieron "como todos los de la economía argentina", pero dijo que en los últimos dos meses fueron recuperando poder adquisitivo: dijo que recibieron aumento por arriba de la inflación y de los empleados estatales.

"Pedimos que nos den tiempo, en la medida que el Gobierno está tratando de no gastar más de lo que entra. Es la política que ha generado confianza y una baja de la inflación. Entiendo lo que se dice del otro lado, se habla de una posible nueva marcha. Pero no es necesario, cuando progresivamente se va mejorando", dijo.

#### - ¿Llegarán a recuperar todo lo que perdieron en diciembre y enero?

- La idea es recuperar y empatar. No sé cuándo, pero se tendría que ir recuperando. Los salarios previos a este Gobierno tampoco eran muy altos, y estaban sustentados en la emisión monetaria. Los suledos docentes son recursos de origen estatal y era lógico que un ordenamiento de las cuentas iba a traer problemas. ■

Sociedad CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

### Más del 30% del pescado que se vende no es de la especie que se anuncia

Tres chefs impulsan una ley de trazabilidad para el mar. Quieren más control e información para el consumidor.

#### Gonzalo Sánchez

gsanchez@clarin.com

A veces se necesita de los expertos para poner a la vista una situación que ni siquiera sospechamos que sucede. Lo que no se ve, no suele ser un inconveniente hasta que algo lo activa, lo detona y ya es tarde: estamos ante un problema. Un grupo de prestigiosos cocineros, hoy canales para visibilizar cosas, se acaba de plegar a una campaña nacional que promueve la trazabilidad de la pesca. Quieren que se vea más claramente, qué se pesca en el mar argentino, de qué modo y cuál es finalmente el producto que llega a la mesa. Se han lanzado a evitar el fraude, dicen, o el mal etiquetado de especies en mostradores. Pero también buscan cuidar los recursos marinos. Exigirle a la industria más responsabilidad de la que hasta ahora se le pide.

Astrid Acuña, chef ejecutiva de La Mar (Buenos Aires), Gonzalo Labega, chef y propietario de Cantilla Villa Picante (Lobos) y Eugenia Krauser, chef y propietaria de Asian Ghetto (Mar del Plata), se lanzaron a predicar sobre los beneficios de conocer el origen del producto desde el mar hasta la mesa.

Ofrendan su experiencia y la ponen al servicio de una iniciativa propuesta por el Círculo de Políticas Ambientales, que impulsa una **ley** para crear un Sistema Nacional de Trazabilidad de la pesca, cuyos objetivos principales son conocer el origen del producto desde su pesca hasta el transporte y la venta al público, evitar el fraude de especies, cuidar la salud de los consumidores y potenciar las exportaciones pesqueras, entre otros puntos. Hay dos iniciativas (una de Marcela Paso, la otra de Maximiliano Ferraro) en paralelo, afincadas por ahora en comisiones parlamentarias.

"El sector gastronómico es clave para la sustentabilidad de los recursos marinos; tanto los chefs como los empresarios del sector son quienes influyen en las tendencias y los cambios en la gastronomía y la cadena de suministro, promoviendo nuevos hábitos alimentarios en la sociedad", indica Eugenia Testa, directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales.



Cocineros. Astrid Acuña, Gonzalo Labega y Eugenia Krause.

En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más evidente. Durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la zona económica exclusiva argentina suman más de 500, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal, generando daño ambiental y pérdidas para el país.

Estas pérdidas se miden no sólo en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también por sus consecuencias sociales y económicas para un país en desarrollo con altas necesidades nutricionales y de empleo.

La pesca es una de las actividades económicas más importantes de la Argentina, representa hasta el 0,4 del PIB generando más de 25 mil puestos de trabajo directos. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los 2.148 millones de dólares estadounidenses en 2018, y se mantienen en cifras superiores a los 2.000 millones.

La trazabilidad de la pesca permite evitar el fraude y mal etiquetado en el mercado local. Estudios realizados por investigadores de CONICET Mar del Plata (2021), indicaron que el 36% de los filetes comercializados en las grandes ciudades registran fraude o están mal etiquetados. A su vez, permite diferenciar en los mercados internacionales a la pesca argentina de aquella que se realiza de forma ilegal y no reglamentada, al borde del Mar Argentino.

Los chefs, especializados en productos de mar, participaron coci-

plificar el mensaje sobre la importancia de la trazabilidad de la pesca y una ley que establezca un sistema nacional para los productos de mar, que garantice la legalidad e inocuidad del producto.

"En **La Mar** nos adaptamos a lo que el mar argentino nos ofrece. Es importante la trazabilidad no solo en la pesca y/o mariscos; es el inicio para poder respetar los productos que nos brindar, en este caso el mar, pero también la tierra" señala, por su parte, Astrid Acuña, la chef ejecutiva del restaurante del barrio de Palermo.

Las especies más usadas como sustituto son tiburones y rayas. Un buen ejemplo es el llamado pollo de mar, uno de los filetes que se consigue habitualmente en las pescaderías y que no existe como especie. La mayoría de las sustituciones incluyen especies amenazadas de extinción.

Frente a este escenario, desde Mar del Plata, la chef y docente Eugenia Krauser asegura que "el origen del producto es todo, es importantísimo conocer al productor o al pescador porque varía mucho el resultado final".

Por último, Gonzalo Labega de Cantina Villapicante, afirmó que "un pescado entero, con su ojos, su piel, habla sobre sus características, su frescura, en cambio el filet pierde su huella digital, ya no tiene toda esa información; si hubiese una ley de trazabilidad sería más sencillo para todos no depender de un pescado entero, el consumidor final estaría seguro que lo que está comprando es legal, del tamaño y en tiempo adecuado a los requenando desde sus locales para am- rimientos que impone su veda". ■ tos restaurantes con estrella", más que en el super", enfatiza. ■



De París a Palermo. Paz Levinson, en la feria de vinos. MAXI FAILLA

Paz Levinson, sommelier de un grupo de restaurantes top de Francia, da consejos para comprar.

### La argentina que logró algo único en el mundo del vino

#### Adriana Santagati

asantagati@clarin.com

Cuando Paz Levinson era una adolescente en Bariloche, no imaginaba que sería una de las mejores sommeliers de Argentina y la única mujer a cargo de los vinos en un restaurante con 3 estrellas Michelin en Francia.

Creía que su mundo estaba en la literatura. Empezó estudiando Letras en la UBA y también a trabajar como camarera. Y encontró otra forma de expresar esa pasión: comunicando el vino. "La profesión me encontró a mí -dice en la charla con Clarín-. Empecé a aprender de vino y todo se dio naturalmente".

Está en Buenos Aires, donde viene dos veces al año, pero ahora por un motivo especial: trajo por primera vez Argentina Reloaded, un evento que desarrolló para promover el vino argentino.

Los pergaminos de Levinson son muchos. Fue dos veces ganadora del campeonato que elige al mejor sommelier de Argentina (2010 y 2014) y llegó al 4° puesto en el mundial en 2016. Hace más de una década, emigró para profundizar sus conocimientos, primero a China, luego a París.

"Me fui a Francia por amor al arte. Quería aprender otra lengua", dice. Trabajó en varios lugares de renombre hasta que la convocó Anne-Sophie Pic, la única chef mujer en Francia con un restaurante tres estrellas Michelin.

Levinson tiene un cargo gerencial en el Grupo Pic, que gestiona varios restaurantes con 10 estrellas en total. "Soy la única chef sommelier de un grupo con tanaporta, precisa.

Estar afuera la conectó con el vino argentino de una manera mucho más profunda: "Cuanto más aprendí, tomé más conciencia de lo que pasaba acá". Y asumió un rol de embajadora, con una perspectiva particular. "Mi visión es acordar el vino argentino con las gastronomías del mundo. Me molesta que en Francia, por ejemplo, la gente toma un vino argentino sólo cuando va a un restaurante argentino", dice.

Así armó Argentina Reloaded: ya pasó por Borgoña, Valencia, Pekín y Río y seguirá por Barcelona y Londres, luego de su primera escala aquí, que hizo con una feria de vinos, un almuerzo y una cena en Casa Cavia.

Destaca el trabajo con las responsables de este restaurante de Palermo -la chef Julieta Caruso, la head sommelier Delvis Huck, la jefa de barra Flavia Arroyo, y la directora creativa Lupe García-y la organización del estudio de Picky Courtois. Y ahí señala una gran diferencia entre Argentina y Francia respecto al mundo del vino: acá la presencia femenina es muchísimo más fuerte.

"Hay muchas sommeliers y las primeras escuelas fueron dirigidas por mujeres. En Francia la sommellerie se inició en los 60 y 70 y es mucho más tradicional".

Y deja sus consejos a la hora de beber un vino. Los prefiere orgánicos, hechos por alguien que conozca y con equilibrio si pasaron por madera. Y da un tip clave en tiempos de crisis: comprarlo en una vinoteca. "Cuando querés tomarte algo rico y sin gastar de más es ideal tener alguien que te oriente: seguramente no gastes

42 Sociedad Sociedad

### Los chicos que sueñan con ser como el "Maligno"

CONTÁMELO OTRA VEZ

Javier Firpo jfirpo@clarin.com



A 24 horas de la primera medalla argentina en los Juegos Olímpicos de París, la palabra "Maligno" se filtra en varias y distintas charlas en el Parque Olímpico de Vicente López, único predio del continente donde se practican cuatro deportes extremos: BMX Freestyle, BMX Racing, Patín Carrera y Skate Boarding.

En las conversaciones que se escuchan, hay un denominador común: la sonrisa que precede al apodo Maligno, perteneciente a **José Augusto Torres Gil**, el héroe de la jornada parisina del miércoles, al cosechar la primera presea nacional por su destacada performance en BMX Freestyle, siglas que significan Bicycle Motocross.

Las tranquilas jornadas en este parque de entrenamiento en la zona norte bonaerense mutaron luego de conocida la epopeya que puso al Maligno Torres en las noticias de todo el mundo deportivo. Canales de televisión y streaming, diarios zonales y nacionales y otros medios de comunicación se trasladaron al sitio considerado "el semillero del BMX", para dar a conocer de qué se trata esta actividad poco divulgada, que se erigió en deporte olímpico en 2018, cuando se realizaron en Buenos Aires los Juegos de la Juventud.

Pese a la ventosa y fría tarde, las gradas del predio lucen **más pobladas que lo habitual.** Madres, padres y amigos se acercaron a ver a sus pequeños *bicivoladores*, y entre mates y cafés, el comentario repetido es la hazaña del Maligno.

"Hoy tenemos unos 50 alumnos que practican BMX Freestyle y no sería raro que en un mes, por el envión provocado por la medalla de oro del Maligno, lleguemos a tener anotados a 80 o 100 chicos. Este deporte necesita de un empujón así para darle un poco de cartel", comenta Emmanuel Luchetti (43), director del Parque Olímpico, actual instructor y ex competidor durante más de tres décadas.

"Quien integra esta tribu es gente especial, con una personalidad importante, que gusta de los deportes de riesgo, que no se asusta ante las posibles consecuencias. Todos los que practican o practicaron BMX arrastran golpes, fisuras y fracturas, son parte de este deporte cuyo mayor peligro es la altura de las rampas, que trepan a casi 5 metros, más el salto del deportista... Y la superficie es de hormigón, con lo cual el golpe puede ser fuerte, pero también hubo una gran evolución en el entrenamiento y en las adecuadas protecciones que previenen muchas lesiones".

Competidor en mundiales, integrante de la Selección, Luchetti apunta que "los chicos más grandes, enterados de la hazaña del Maligno, ven que se puede, que si él lo logró, por qué no ellos. Y está bueno que puedan pensar así, soñar... Yo conocí al Maligno, un tipazo, resiliente, que salió adelante tras sortear un montón de obstáculos. Y pudo llegar lejos con conducta y sacrificio, entonces acá lo que inculcamos es que se puede, pero también transmitimos que hay que hacerse amigo del mal resulta-



Deporte sin edad. Padres e hijos "bicivoladores" en el Parque Olímpico de Vicente López.



"Maligno". José Augusto Torres Gil, quien obtuvo el oro el miércoles en París.

do, abrazarse a los pequeños fracasos cotidianos".

Mientras **Clarín** habla con el director del parque, la pista se llena de ciclistas de distintas edades que buscan hacer distintos trucos frente a rampas y pendientes.

Un padre orienta a uno de sus hijos para que realice una prueba. "Yo me sumé a mis hijos después de estar en esta platea viéndolos cómo entrenaban. No aguanté y me metí hace tres años, pero tengo que tener cuidado, no puedo hacer los trucos que sí hacen ellos. Pero la alegría es ver que toda la familia practica BMX, porque también se sumó mi mujer Carolina, que amamanta a la más chiquita".

Vendedor de repuestos, Federico Lassalle (47), ex deportista de alto rendimiento, contagió el amor por la bici a sus hijos Matías (10) y Valentino (7). "Hay que ser muy especial para entrenar BMX. Creo que es un deporte solitario, en el hay mucha competitividad con uno, pero también hay egos y egoísmo. Yo trato de evitar trasladarles a mis hijos las frustraciones que yo tuve. A veces los padres podemos llegar a ser, involuntariamente, los peores enemigos presionándolos y sobreexigiéndolos".

Matías pasa por delante de su papá llorando y no lo escucha. Se va a sentar, impotente por no poder realizar un salto. "Es calentón, se frustra cuando no le salen las cosas. Nada que ver con el más chico, que es frío y cerebral".

"Es la tercera vez que pruebo y no me sale y me pongo más nervioso", explica Matías, con lágrimas en los ojos, su desazón. "Lo que más me gusta es andar en bici y después saltar y andar en una rueda... No me da miedo caerme, mi papá dice que es parte del deporte".

Mate en mano padre, tía y abuela contrarrestan el viento y se frotan las manos cautivados por el pequeño Fermín (3), que pedalea a todo trapo. Sorprende cómo luce tan desenvuelto, acelerando para escalar una pronunciada rampa sin despeinarse. "Está a full con la bici, es lo que más ama, no tiene miedo y eso que se ha pegado unos cuántos bollos, pero ahí lo ves, es un aventurero", dice Juan Cruz Cassano (35), padre de Fermín y ex corredor de motocross.

Fermín, que va a salita de 3 años y todavía usa pañales, empezó a andar en bicicleta, sin rueditas, cuando tenía dos años y hoy en día entrena tres veces por semana en una pista.

"Cada vez entiende más cómo funciona el deporte y se enoja cuando no le salen las cosas... y llora. Pero es un pibito normal que en casa juega con autitos, y ve a Peppa Pig y Paw Patrol en la tele. Tenemos como gusto en común el enganche con la velocidad y la adrenalina, quizás eso nos haga un poco distintos, nada más", describe Cassano.

"El BMX ha crecido mucho en la última década y nuestro país no está exento de ese

#### Tras la medalla de oro de José Torres en los Juegos Olímpicos, Clarín fue al semillero de BMX local: una tribu de "intrépidos, resilientes y familieros".

crecimiento. No dudo que el triunfo del Maligno generará un interés por este deporte no convencional y urbano, que se puede practicar en plazas y calles, o aquí, en el circuito de Vicente López, donde nosotros podemos orientar y guiar a padres e hijos", sostiene Ariel García (45), profesor y ex competidor, a punto de comenzar una clase.

Siendo parte del BMX durante más de treinta años. García subraya que "en lo personal me enseñó a enfrentar los miedos, no a no tenerlos, sino a encararlos... También a levantarme después de cada caída, que fueron, son y serán muchas... Es la vida misma. Además me enseñó a trazarme metas, objetivos para ser cumplidos y para eso te tenés que sacrificar. Sin duda que el BMX te forma, te da una conducta ante la vida y te alecciona: nada es imposible por más que lo parezca".

Clarín deja la pista ya entrado el anochecer, pero las familias, al pie del cañón, no se despegan de las gradas, alentando y contemplando las acrobacias que el semillero dibuja montado a sus pequeños rodados. ■

# CINEMARK Hoyts

### VIAJA A LAS VEGAS

COMPRÁ TU ENTRADA EN CINEMARK Hoyts PARA VER LA PELI Y PARTICIPÁ POR UN VIAJE PARA 2 PERSONAS



EXCLUSIVO SOCIOS CINE FAN





CON DISFRUTÁ UN EN ENTRADAS TODOS LOS DÍAS



Sociedad CLARIN – DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

#### SOBREMESA DE MUJERES

### Tinder de amigas y el ghosteo menos pensado

#### TERAPIA ABIERTA

Hay algo que te arruine más el ego que ser ghosteada por ese chabón con el que saliste dos veces, te encantó, quedaste toooooda ilusionada, y no llamó más, nunca más?

Creo que sí. Y es que te ghostee esa amiga a la que amás. Esa que no le pone tanta onda al vínculo con vos, pero no importa, porque la adorás y cada tanto se ven y es una fiesta. Entonces te viene a la mente y le escribís para verla:

-Seeeee daleeeee -te contesta-

-¿El jueves? -le proponés para ser bien concreta y no dar vueltas.

Y desaparece. No responde ni un "no puedo". No responde nunca más durante días y días, o tal vez para siempre. Inventame algo, no dejes tan en evidencia que no te importo. Cuidame, ¿amiga?

Su desplante te deja confundida... ¿Qué hago? ¿la bloqueo? ¿Borro todas las fotos que tengo con ella en Instagram? ¿La dejo de seguir para que no me aparezcan sus posteos que me dañan y confirman que su vida sigue intacta y que no me contestó simplemente porque soy insignificante para ella? ¿Seré una tóxica exagerada?

Tal vez nunca llegue a descubrir qué le pasa conmigo, porque hay cosas que no tienen una explicación lógica. Y el flechazo entre amigas es una de ellas.

Seguramente alguna vez te pasó: entrás a un nuevo grupo y la ves a ella. Te copa. Si te gustaran las chicas, tal vez te enamorarías un poco, pero es otra cosa, es ganas de querer conocerla más: querer ser tu amiga. Puede ser que a ella le pase lo mismo y haya match de amigas, y vamos carajo todavía. O que no. Que del otro lado, CERO interés. Vos para cuidar tu ego pensás "bueno, tal vez es un poco fría y le cuesta hacerse amigas nuevas" pero tu teoría es insostenible cuando notás cómo lentamente se va haciendo íntima amiga de otra. Recontra amiga de otra. Yo estaba primero, pensás. Pero en los flechazos no hay turnos. Y confirmás aunque duela, que sos vos la que no le interesa.

Qué feo cuando querés ser amiga de alguien y la otra persona no. O peor: le das lo mismo. O peor: Casi que no te registra.

**Dalia Gutmann** Comediante



¿Qué hacer si la amistad no es correspondida? No te sentás y decís 'quiero cortar' como pasa con una pareja. Todo es más sutil".

ces con un grupo entero. Ese que te cae regio, te divierte, te sentís parte, hasta que una tira "chicas vieron la foto que mandó Juli ayer?" Todas se miran. Vos sospechás lo peor. Buscás ilusionada la foto de Juli.

Juli en el grupo casi no escribe nunca... Está confirmado: Estas guachas tienen un paralelo sin mí....

¿Qué se hace con esa sensación de rechazo? ¿Una puede ofenderse o solo hay que aceptar que es así? ¿Qué se hace con ese sentimiento espantoso que nos desvaloriza?

Hace poco me enteré de que hay una "app" que junta gente con intereses en común y te arma una especie de cita para que coman juntas y se conozcan.

Me gusta la idea, soy del team de las que les copa conocer gente nueva, estrenar amigas, hacer nuevas incorporaciones a la trama de mi vida, conocer sus historias de cero, sorprenderme con vidas que no conocía. Además la amistad bien entendida, es más liviana: No exige fidelidad, ni siquiera tenés que hablar ni verte tan seguido con la otra persona. La amistad solo

pide tener ganas de compartir un poco con el otro. Y también admito que por supuesto no siempre me

pasa: una amiga que me había saturado con su vida loca, y necesitaba dejar de ser su amiga.

Y como en la amistad no es como con una pareja que vos te sentás y decís: "Quiero cortar la amistad". La cosa es más sutil. Se va como "en fade", con pequeños detalles que van sucediendo, donde la otra persona va notando que la cosa no está siendo recíproca. Entonces no la llamás ni para su cumple (aunque puede que la otra esté tan negada que te diga "¡te olvidaste de mi cumpleaños!").Y ahí no queda otra que ser bien clara -y dura-, y confesar "No quiero ser más tu amiga", como cantaba Marco Antonio Solís. Aunque duela. La responsabilidad afectiva muchas veces es incómoda, pero ahorra mucho tiempo... Y hay que bancársela.

Julio fue "el mes del amigo". Tal vez agosto puede ser el mes de la amistad no correspondida. Eso sí: No hay que juntarse porque eso puede confundir las cosas, y esa que ya habías logrado superar después de mucho esfuerzo y tristeza, si la ves, puede hacerte pisar el palito, y tener que empezar toooodo el duelo otra vez. ■

Porque mucho se habla del amor no correspondido. Infinidad de películas, canciones, libros... ¿Y de la amistad no correspondida? Esa que duele, te ilusiona, te deja esperando algo que nunca va a pasar...

A veces te pasa con una persona, y a ve-

DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS



MARIANOVIOR

### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 8 @









### **DEL 11 AL 14** DE MARZO, 2025

YA SABÉS DÓNDE ARRANCA EL AÑO. AHORA SABÉS CUÁNDO

**PREVENTA EXPOSITORES** 2024 **HASTA EL** 30/08







#### **DEL 11 AL 14 DE MARZO 2025**

PREDIO FERIAL Y AUTÓDROMO DE SAN NICOLÁS RN9, KM 225 / SAN NICOLÁS / BUENOS AIRES / ARGENTINA

MAIN SPONSORS



































SPONSOR INTERNACIONAL



















Expoagro

Banco

Procampo

46 Sociedad

Es una investigación sobre una especie que vive en India y otros países de la región. También atacan a humanos.

### Un estudio revela cómo actúan los osos capaces de espantar a los tigres



En acción. Una toma que muestra cómo un oso da pelea. "En el 86% de los casos, salen ilesos", indican. NYT

La naturaleza, siempre, aporta sorpresas. Ahora llegan desde India, donde un grupo de investigadores logró determinar un comportamiento llamativo de los osos bezudos que habitan en ese país: **cómo se defienden de los temibles tigres**.

Se trata del resultado de una in-

vestigación, publicada en la revista **Ecology and Evolution**, que implicó el análisis de unos **40 videos** y tres secuencias de fotografías tomadas por participantes de safaris en parques nacionales de zonas de la India.

Según reproduce el diario The New York Times, los investigadores demostraron que los tigres, animales que se encuentran entre los depredadores más feroces, se acercan muy fácilmente a los osos bezudos, también llamados perezosos en aquella región, y que son de un tamaño pequeño.

La mayoría de las veces, los osos no advierten el riesgo. Pero una vez que son atacados, terminan siendo ellos los que reaccionan, dan batalla a los felinos y los obligan incluso a retroceder y volver por donde habían venido.

Lo singular es que estos osos no son depredadores, sino que comen principalmente termitas, hormigas y frutas. Los machos miden hasta 1,80 metros de alto y llegan a pesar 175 kg.

No obstante, señalan, estos animales sí son peligrosos para los humanos porque existen informes que sugieren que son responsables de más ataques a personas que cualquier otro gran carnívoro del mundo.

Thomas Sharp, uno de los científicos a cargo de la investigación, encontró una respuesta a **por qué los osos son tan agresivos**. Y se la dieron las mismas personas que viven en las zonas de la India donde conviven los seres humanos y estos animales.

"La respuesta que siempre recibí de la gente es que son agresivos porque pelean con los tigres", contó Sharp, que viene desde hace veinte años estudiando a estos animales. El científico detalló que estos osos pasan mucho tiempo cavando y agachados, en la búsqueda de insectos para alimentarse. En esa tarea, resoplan, son **ruidosos** y, sin ser conscientes, **llaman la atención** de los tigres.

Los felinos, por el contrario muy sigilosos, pueden acercarse muy fácilmente a ellos.

Pero, según vieron los científicos en los videos mencionados, apenas se daban cuenta de que tenían un tigre cerca, los osos reaccionaban: se levantaban sobre sus patas traseras, embestían a los tigres, los golpeaban, gruñían y se trenzaban en furiosas peleas.

Los investigadores evaluaron cuál fue el resultado: **en el 86% de los casos los osos resultaron ilesos**, de acuerdo a lo que explica *The New York Times*.

En cuanto a los ataques a los humanos, señalaron, suelen ocurrir cuando los osos se asustan a corta

#### El 86% de los osos estudiados salieron ilesos, indican.

distancia y lo primero que hacen, al igual que con los tigres, es **levantarse y embestir**.

Los investigadores creen que después de tanto tiempo defendiéndose de los felinos o incluso de otros depredadores en el pasado, los humanos quedan en su "punto de mira" y por eso terminan siendo víctimas de la reacción de los osos. Sharp señaló que respeta el papel del tigre en el ciclo de la vida, pero que después de trabajar tantos años con los osos, de alguna manera tomó parte por ellos en esta especie de contienda: "La naturaleza es dura. Pero apoyo que el oso se aleje".

#### Más noticias del día

En la UNTREF

#### Maestría en Gestión Turística del Patrimonio

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) abrió la inscripción para su Maestría en Gestión Turística del Patrimonio. Permite reconocer y ponderar bienes materiales e inmateriales que constituyen referentes simbólicos de la identidad de una comunidad; diseñar estrategias destinadas a su conocimiento, valoración y preservación; realizar estudios e investigaciones, y ofrece las herramientas para la gestión de espacios turísticos.

La Maestría incluye un módulo de capacitación en la Gestión de los Sitios del Patrimonio Mundial, con certificado extendido por la Universidad de la Sorbona, de París. La directora es Silvia Fajre. La cursada es virtual asincrónica y comenzará el miércoles.

Para mayor información, escribir a gestionculturalyterritorial@untref.edu.ar

Llegaron a la ciudad capital

#### Nubes de langostas invadieron Córdoba

Las langostas ingresaron a Córdoba capital, en una escena impresionante que vecinos grabaron y compartieron en las redes sociales. Son parte de una plaga que se desplazó desde localidades del interior. Autoridades indicaron que no implican peligro y que una de las claves de su desplazamiento fueron fuertes vientos.

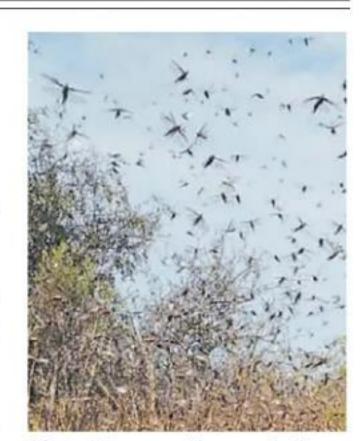

Plaga. No son peligrosas, indican.

### Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

# ESFECTILE OFFICE OFFICE

Colecciones Clarinx



LA CAJA CONTENEDORA DE LA CASA DE PEPPA [•2]



\$**14999**90

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA CASA DE PEPPA PIG [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

ADOPTA TU MASCOTA [\*2]



CAJA CONTENEDORA DE FIGURINES DE ORO DE LA GRANJA DE ZENÓN (\*2)

\$11999<sup>90</sup>

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA CASA DE PEPPA PIG [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

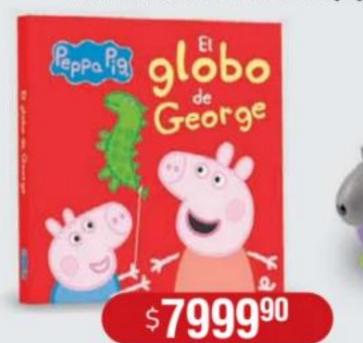

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO (\*2) LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO (\*2) LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

Control of the Contro

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$210,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

#### ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

48 Sociedad

# Policía asesinada en Bolívar: el pedido que la Justicia no oyó

Rocío González tenía 32 años y trabajaba en la Comisaría de la Mujer. El padre de su hija está detenido por apuñalarla. Las claves del caso.

#### **Emmanuel Dalbe**

edalbessio@clarin.com

La familia de Rocío González (32), la policía que fue asesinada a puñaladas el viernes por la noche presuntamente por Germán Olivare (38), ex pareja y padre de su hija de 5 años, en Bolívar, cree que el hombre "tenía todo planeado", ya que se investiga si estacionó su auto a la vuelta de la casa donde ocurrió el femicidio y se escondió en el patio para esperar a la víctima.

Por su parte, la fiscalía penal del Departamento Judicial de Azul investiga las **denuncias que había realizado la mujer** contra el padre de su hija en el Juzgado de Paz de Bolívar, ya que la familia indicó que no le fue otorgado el **pedido de res tricción de acercamiento**.

"Creemos que el asesino tenía todo planeado", aseguró a Clarín Lara González, sobrina de Rocío. Indicó que su tía se había separado de su pareja en el último tiempo luego de su última denuncia por violencia de género, realizada el 10 de julio. También había realizado una presentación judicial en 2022, según recordó. "Vivía con miedo en la casa de mis abuelos. Tenía miedo de ir a su casa y que pasara lo que pasó", sostuvo. González había regresado a su domicilio para bañarse antes de tomar servicio en la Comisaría de la Mujer y la Familia de



Víctima. Tenías 32 años y una nena de 5. "Vivía con miedo a que pasara algo como esto", cuentan.

Bolívar, donde cumplía funciones con el rango de sargento.

Fuentes policiales indicaron que el 9 de julio González se presentó en el Juzgado de Paz, que ordenó medidas cautelares hasta octubre.

En tanto, voceros judiciales confirmaron a que en la Justicia Penal no hay registradas denuncias de González hacía Olivare, pero se solicitaron informes al juzgado de Paz. "No había ninguna denuncia penal, había una presentación por violencia de género en el ámbito de la Justicia de Paz en la que no denunciaba un delito sino que manifestó que tuvo un cruce de insultos con Olivare y que por esa razón pedía la prohibición de acercamiento. Solo le fue otorgado el cese de hostigamiento y molestias, pero no la medida restrictiva", explicó un investigador.

La familia de la víctima relató

que cerca de las 22 una de sus hermanas la dejó en la vivienda, en Larregle al 1600. Creen que en el patio ya estaba escondido Olivare, con un cuchillo. "Dejó el auto escondido a la vuelta de la casa para que no lo viéramos", expresó Lara. Según la investigación, el Peugeot 208 negro propiedad del hombre fue incendiado por vecinos minutos después de conocerse el caso.

María Herrera (39), amiga de Rocío, aseguró que la joven tenía "idas y vueltas" con su ex, con quien "discutía mucho".

El caso ocurrió en el Barrio Pompeya, donde según fuentes policiales, Olivare entró por la fuerza a la casa. Se cree que mantuvieron una fuerte discusión que finalizó cuando **él la atacó con un arma blanca** y la apuñaló hasta la muerte.

Un vecino llamó a la Policía. Al llegar, las autoridades encontraron a la víctima en la cocina con una herida en el cuello y semidesnuda. Olivare estaba en un pasillo de la

#### Pidió una restricción de acercamiento pero no se la dieron.

casa, también con heridas, todo cubierto de sangre y a medio vestir.

Toda la casa estaba cubierta de manchas de sangre, según la reconstrucción de los oficiales.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 de Bolívar lo imputó por el delito de **homicidio agravado por el vínculo**, que en un futuro debate oral prevé una pena de **prisión perpetua**.

"Olivare intentó autolesionarse, pero tiene heridas superficiales por lo que será indagado este domingo", explicó a **Clarín** una fuente judicial.

Familiares, allegados y vecinos de Rocío se movilizaron en la tarde ayer para **reclamar justicia.** ■

### Loan: una foto en un shopping de Colombia reavivó esperanzas

La imagen de un chico en un shopping de la ciudad colombiana de Barranquilla reavivó la esperanza a la familia de Loan Danilo Peña, que desapareció hace 52 días en el pueblo correntino de 9 de Julio. El abogado Fernando Burlando solicitó a la Justicia Federal de Goya que se investigue si se trata del nene de 5 años.

"El de la foto es Loan", sostuvo María, su madre, durante una nueva movilización que se realizó en 9 de Julio.

La imagen muestra a un nene sentado en un centro comercial. Está junto a dos mujeres –una de de espalda y la otra de perfil- y una tercera persona le está dando de **comer**. Viste una remera gris con una estampa, pantalones cortos color verde y zapatillas al tono.

La publicación fue realizada en la red social **Facebook** por la usuaria Sajira Andrea Urueta en un grupo público denominado "Todos por Loan Peña" y fue replicada en distintas páginas hasta llegar a los hermanos del chico correntino.

"Ni bien me la mostró mi hijo le notifiqué que es Loan. No lo dudamos", señaló María. La mujer afirmó que para ella se trata de su hijo "por la postura de cómo está sentado, la cicatriz, el remolino (en el pelo) y el cuerpo".

Por su lado, José coincidió con dad del nene", aseguró la fuente.

su esposa en que las características son similares a la de su hijo y admitió que ver la fotografía les dio "ánimo a la familia e ilusión" de que se trate de Loan.

Fuentes policiales informaron a Clarín que investigadores de la División Individualización Criminal de la Policía Federal están realizando la pericia para establecer si se trata del chico. Por otra parte, Interpol de Argentina solicitó la colaboración de su par colombiano. "Se está haciendo una pericia comparativa biométrica con la foto, al margen de eso vía Interpol se pidió colaboración a su par de Colombia para determinar la identidad del nene" aseguró la fuente.



Facebook. La imagen tomada en Barranquilla que se volvió viral.

El abogado Burlando reiteró en un video que difundió en su perfil de Instagram el pedido a la jueza paraque **reciba personalmente a los padres de Loan**.

La jueza levantó el secreto de su- abuela.

mario y ordenó la investigación patrimonial de los 8 imputados y la familia. Otra novedad clave podría producirse mañana, cuando se espera que **declare Catalina**, la abuela.



### Deportes

#### **Juegos Olímpicos**



Depende de Mascherano. El técnico de la Sub-20 y Sub-23 cuenta con el apoyó de Claudio Tapia, presidente de la AFA. Ya renunció una vez y lo convencieron para que siguiera. AFP

### ¿Seguirá Mascherano en la Selección? El técnico volvió a quedar en deuda, pero no es el único responsable

Llegó la hora del balance después de la eliminación. El entrenador hizo muchos cambios de un partido a otro y nunca pudo afirmar una idea de juego. Tiene el respaldo de Tapia, ¿alcanzará?



PARÍS, FRANCIA

Maximiliano Uría muria@clarincom

Con el andar lento, el decir pausado y lágrimas en los ojos. Así salió Javier Mascherano a hablar con los medios en la zona mixta del estadio Matmut Atlantique de Burdeos. A un costado suyo, Nicolás Otamendi, Gerónimo Rulli y Julián Álvarez daban sus análisis de la eliminación con otro talante. Quedó claro que el entrenador era el más golpeado. "¿Mi futuro? No lo sé. Ahora quiero tomarme un avión y ver a mis hijos, que los extraño mucho", soltó Mascherano pasada la medianoche en suelo francés.

Si seguirá o no Mascherano al frente de la Selección Sub-20, al cabo su equipo, dependerá de él. Habrá que vislumbrar cómo transita un nuevo tropiezo con el correr de las horas. Masche tiene el respaldo del presidente Claudio Tapia por lo que su continuidad no está en riesgo. "Uno se va golpeando la cabeza contra la pared varias veces", dijo el DT con algo o bastante de resignación. Y amplió: "No hay reproche y me voy tranquilo. Si hay una manera de quedar afuera, es así'.

¿Qué le quedaría en el horizonte cercano al nacido en San Lorenzo hace 40 años? A principios del año que viene se jugará el torneo Sudamericano de Perú que ofrecerá cuatro cupos para el Mundial que se disputará en Chile en la segunda mitad del año.

No fue bueno el torneo de Argen-

tina y, por lo tanto, Mascherano volvió a quedar en deuda. Es cierto que el equipo mostró algunas cosas positivas y que su mejor juego fue el último ante el local Francia y en un clima caliente.

Pero la sensación es que no alcanza con eso. El primer gran error de la Selección fue no clasificarse primero en su grupo para evitar al local en cuartos de final. En defini-



"No hay reproches y me voy tranquilo. Si hay una manera de quedar afuera es así".

Javier Mascherano

tiva, los puntos dejados en el camino frente a Marruecos terminaron por ser clave.

"Estábamos muy ilusionados, creíamos que estaban dadas las condiciones para llegar lejos. Estoy agradecido a los tres mayores que nos vinieron a dar una mano. También a los menores que siempre estuvieron bien predispuestos y que pelearon con sus clubes para poder estar", señaló el DT.

Y siguió: "No es nada nuevo lo que me toca vivir. El fútbol tiene estas cosas. A veces, hacés todo para ganarlo y no lo lográs. Nos quedamos con las manos vacías. Tengo la tranquilidad de haber jugado hasta el último segundo como tiene que hacerlo la Selección Argentina, yendo a buscarlo, generando situaciones, tomando riesgos, que finalmente es lo que tratamos de minutos a Claudio Echeverri, que

inculcarle a los jugadores".

La falla más grande de Mascherano a lo largo de los Juegos Olímpicos es que no pudo terminar de completar su idea. Intentó que el equipo fuera ofensivo y que creciera desde la tenencia. Eso en algunos pasajes se logró. Pero el entrenador se confundió y trasladó ese estado a los futbolistas al realizar tantos cambios de esquema de un juego a otro. Arrancó con un 4-4-2 rígido contra Marruecos, pasó a un 4-2-2-2 ante Irak que repitió frente a Ucrania para terminar en un 4-2-3-1 con Francia.

Si la lupa se pone en los cambios, el balance encuentra puntos buenos y malos. Lo negativo es que en algunos finales de partidos acumuló delanteros sin claras distribuciones. Algo más: no le dio más

#### **EL FUTURO DE ÁLVAREZ**

#### Atlético de Madrid contrató a un delantero, ¿se despide de Julián?

"Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero. Es verdad que, en algunos partidos importantes, cuando toca estar afuera, a uno no le gusta. Uno quiere ayudar", había dicho Julián Álvarez sobre su futuro en plena compencia olímpica. Sus declaraciones provocaron un cruce de frases con Pep Guardiola y alimentaron los rumores de cambio de aire. Se sabía que Atlético de Madrid era uno de los interesados en el Arña, tras las partidas de Álvaro Morata y Memphis Depay. Pero ayer el club de Diego Simeone anunció en sus redes sociales que sumó a Alexander Sorloth, atacante noruego de 28 años proveniente de Villarreal y compañero de ataque de Erling Haaland en la selección. ¿Seguirán pensando en Julián?

pedía pista (sólo jugó 17 minutos, anotó 1 gol ante Ucrania). Lo positivo fueron las tres modificaciones para poder doblegar a Irak.

"Los cambios nos dieron resultados durante todo el torneo y siempre mejoraron al equipo. La idea contra Francia era controlar a sus dos puntas con un lateral más bajo, como lo hizo Bruno Amione en el primer tiempo. Después lo cambiamos cuando entró Julio Soler, quien se nos termina lesionando a mitad del segundo tiempo. Intentamos buscar la profundidad con Kevin Zenón y Giuliano Simeone a la espalda de su línea de 4 y que Thiago Almada y Julián Álvarez puedan ser un doble enganche", aseguró respecto al duelo de la eliminación.

Ahora quedará tiempo para reflexionar. Analizará su situación Mascherano, quien volvió a ser el blanco preferido por los cobardes de las redes sociales. Tildar al entrenador como único responsable de la temprana eliminación es una injusticia. Pero liberarlo de todas las culpas tampoco es honesto.

"Es difícil sacar una conclusión en caliente. Creo que nos faltó el gol. Nos costó entrar en los primeros 15 minutos, especialmente por el gol tempranero, pero después el equipo empezó a sentirse cómodo. Nos sacamos un poco de encima el nerviosismo y fue prácticamente todo nuestro. Nos llegaron poco y nada y nosotros tuvimos unas cuantas situaciones para empatar. Así es el fútbol', cerró Masche. ■ dores, la gresca era inevitable", di-



Enzo Millot, el provocador. El futbolista francés generó la reacción de los argentinos en Burdeos. REUTERS

### El video de Enzo Fernández motivó a los jugadores franceses

Lo dicen varios futbolistas de la Sub-23 que eliminó a Argentina. Entre ellos, Millot, que provocó la pelea final.

PARIS, AGENCIAS

El famoso video con el que varios jugadores de la Selección mayor festejaron el reciente título en la Copa América sigue generando noticias y repercusiones. Más allá de las disculpas de Enzo Fernández (extrañamente sindicado como único responsable). Son varios los jugadores que afirman que esa canción de pésimo gusto burlándose del origen africano de muchos futbolistas franceses significó una motivación adicional para los jugadores de la Sub-23 que eliminó al equipo de Javier Mascherano el viernes en Burdeos.

"Después que Francia se impuso 1-0 en el cruce de cuartos de final, ambos equipos protagonizaron un altercado. Para muchos observa-

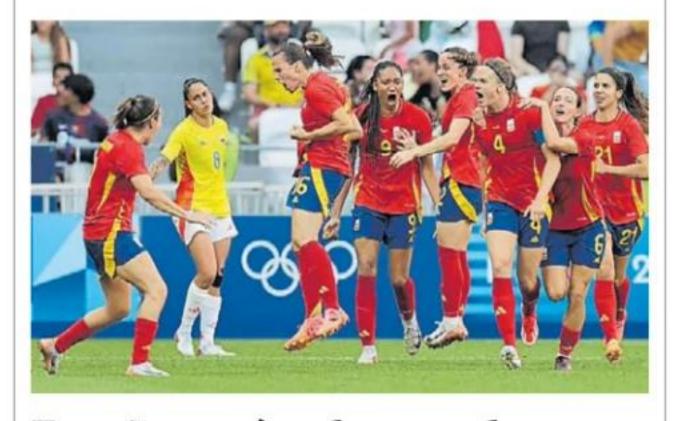

#### España ganó en los penales

El fútbol femenino tiene a sus semifinalistas. España remontó un 0-2 ante Colombia, igualó, ganó 4-2 en penales y jugará con Brasil, que eliminó a Francia (1-0). Alemania superó a Canadá (0-0 y 4-2 en penales) enfrentará a Estadios Unidos, que venció 1-0 a Japón.



ce, por ejemplo, la agencia AP.

El partido terminó en escándalo, provocado por el desubicado festejo del volante Enzo Millot, quien después publicó un mensaje muy claro: "Larga vida a Francia y su hermosa diversidad". Millot, de 22 años, es futbolista del Stuttgart alemán.

"Quería celebrar la victoria frente a su banco, eso mismo. Quería restregárselos por la cara", explicó. "Fue por el video, nos animó".

"Apenas supimos contra quiénes íbamos a jugar, nos pusimos contentos", dijo también Millot, quien fue expulsado después del partido y se perderá la semifinal ante Egipto. "Es una bonita guerra entre dos naciones".

"Ha surgido una gran rivalidad entre dos naciones que son poten-

#### "Quería restregárselos por la cara. El video nos animó", dijo Millot.

cias del fútbol. Pero dado lo que se dijo en las últimas semanas, nuestra victoria ha sido en la cancha y fuera de la misma", dijo el capitán francés Alexandre Lacazette.

"Teníamos presente lo que se dijo (en el video). Teníamos que estar concentrados en los Juegos Olímpicos, pero quizás nos sirvió como una motivación extra para nosotros y para Francia", completó el experimentado delantero.

El atacante Jean-Philippe Mateta, autor del gol francés con un cabezazo, coincidió. "¿La polémica? La verdad que sí, nos sirvió de motivación", dijo. "Ustedes conocen a los argentinos, ellos querían estropear la fiesta. Pero no pudieron estropearla, la hicieron mejor".

La FIFA abrió una investigación sobre el video luego que la federación francesa presentó una queja. "Es una pena que estas cosas se sigan diciendo en 2024", señaló Lacazzete, aludiendo al cántico. "Pero le tenemos fe a la FIFA".

"Lo que pasó al final representa todo lo que no quieres ver", comentó el técnico francés Thierry Henry. "No me gustó para nada lo que pasó en nuestro bando. Es intolerable".

Del lado argentino se escucharon muchas quejas, como la del arquero Gerónimo Rulli: "A veces hay jugadores que no saben ganar y pasa lo que pasa. no es una linda imagen para nadie. Creo que tenían algo guardado desde hace mucho tiempo y hoy lo soltaron".

O la de Nicolás Otamendi: "Me da mucha bronca... Si tiene ganas de festejar que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí".

Se trata de un capítulo más de lo que parece ser un clásico moderDeportes CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

#### **Juegos Olímpicos**



Ellos. Los Leones quedaron cuartos en el grupo y van de menos a más. REUTERS



Ellas. Las Leonas, segundas en su grupo, son candidatas a ganar una medalla. XINHUA

Los hermanos Tadeo y Valentina Marcucci integran los planteles de Leones y Leonas que están en los cuartos de final, y jugarán frente a Alemania.

## La misma sangre y pasión y la chance de vivir una historia singular



PARIS, FRANCIA

Luciana Aranguiz

laranguiz@clarin.com

Formar parte por primera vez de los Juegos Olímpicos es siempre un momento muy especial para un atleta. También entrar por primera vez a una Villa, deslumbrarse con la magnitud de cada escenario y emocionarse y sufrir cada competencia con la camiseta puesta. Aunque todas esas sensaciones seguramente se potencian si se comparten desde adentro con alguien muy cercano. Eso experimentan en París 2024 los hermanos Tadeo y Valentina Marcucci, jugadores de los seleccionados de hockey sobre césped que ya se metieron en los cuartos de final y están en carrera en la pelea por las medallas.

"Nunca soñamos esto. Es algo único estar en unos Juegos Olímpicos. Es el sueño de todo deportista porque esta es la competencia máxima que tiene todo deporte. Estoy feliz. Y esto tiene un condimento especial, único, que es poder compartirlo con ella. Más allá de la vorágine del torneo, estar acá, los dos en la misma sintonía, es impensado", le cuenta Tadeo Marcucci a Clarín en la charla en la zona

Los Marcucci son uno de los tres pares de atletas hermanos que hay en la delegación celeste y blanca en la capital francesa -bastante menos que los seis pares y tríos que hubo en Tokio 2020- junto a Federico e Ignacio Pizarro y Diego y Pablo Simonet, todos integrantes del seleccionado de handball.

"Cuando se fue acercando la fecha en la que iban a dar las listas, la ilusión estaba. Como diciendo, mirá si vamos los dos adentro de la Villa. Quizá no lo pensábamos ni hablábamos tanto porque sabía-

#### "Nunca soñamos esto. Es algo único estar en unos Juegos".

mos que era complicado. Las listas son muy cortas. Pero cuando se dio fue una felicidad enorme, sobre todo para mi familia", relata Tadeo, de 23 años.

Y agrega: "Primero nos dieron la lista a los hombres, un viernes, después de volver de la Pro League de Bélgica. Y a ellas se las dieron una semana después. Entonces fue una semana con un poco de intriga porque yo sabía que venía y estábamos diciendo: 'Por favor, que venga Valen también'. Cuando nos enteramos fue una locura".

Valentina Marcucci, que tiene 26,

imaginé. Siempre supe que Tadeo en algún momento iba a tener la oportunidad de venir a unos Juegos Olímpicos, pero poder hacerlo juntos no era algo que pensaba que podía pasar. Es un sueño".

Ambos se formaron en Lomas. Ella comenzó a jugar junto a Tomás, el hermano mayor. A él al principio no le llamaba mucho la atención el hockey (ningún deporte, en realidad), pero finalmente se enganchó. Y cada uno hizo camino a su propio ritmo en los seleccionados porque esos tres años de diferencia hicieron que nunca coincidieran en una categoría. Hasta que llegaron a los equipos mayores.

Hoy los dos tienen ya bastante experiencia y varios podios conquistados. Valentina fue subcampeona mundial en España-Países Bajos 2022 y se colgó la medalla de plata en los Sudamericanos de Asunción de ese mismo año.

Tadeo integró el seleccionado que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 - "Fue una experiencia única que me forjó y preparó para este momento que estoy viviendo", recuerda- y fue además campeón mundial junior en India 2021 y oro en la cita sudamericana de la capital paraguaya y en los Panamericanos de Santiago 2023.

En París él forma parte del gru-

cinco partidos de la fase de grupos. Ella vino a los Juegos como jugadora de reserva en caso de que alguna de sus compañeras se lesione, aunque se hospeda en la Villa con toda la misión a diferencia de lo que ocurrió con los suplentes, por ejemplo, en Tokio. Entonces, aunque cada uno vive la cita olímpica desde un lugar diferente, están bien cerca y ambos comparten los mismos espacios.

Con el ajetreo de los entrenamientos y las competencias, igualmente todavía no tuvieron jorna-

#### "Normalmente charlamos después de los partidos".

das con el suficiente tiempo de ocio para sentarse juntos y tranquilos a saborear la experiencia única.

"No se dio la oportunidad ya que cada uno tiene sus horarios, pero estoy segura que ya va a haber tiempo. Normalmente charlamos después de los partidos para ver cómo le fue a cada uno y si nos cruzamos por la Villa también nos quedamos charlando un rato, pero nada más", cuenta Valentina.

"Todavía no tuvimos un día libre completo; entonces se complica un poco. Pero hoy ya estuvimos hablando para tomar unos mates así internacional de la Villa Olímpica. admite: "Yo realmente nunca me lo po de 18 Leones y fue titular en los que en cualquier momento iremos Olímpicos. ■

por acá a hacerlo", recuerda Tadeo. "Somos bastante simples; creo que con unos mates en los anillos de la Villa o acá mirando al canal vamos a estar felices. Siempre lo hacemos cuando estamos en casa. Somos familieros, de juntarnos a tomar mate y hablar de todo, no necesariamente de hockey", sostiene.

Quizá les costará un poco encontrar el momento de todos modos porque se vienen los playoffs de ambos torneos y los dos seleccionados jugarán en días intercalados, si superan las instancias.

Los Leones, que finalizaron cuartos en el grupo B, chocarán con Alemania, el primero del A, hoy a las 20 (15 de Argentina). Buscarán dar el primer paso hacia el objetivo de volver al podio después de ocho años tras el oro que conquistaron en Río de Janeiro 2016.

"En el grupo ganamos los partidos que teníamos que ganar y fuimos creciendo como equipo. Estamos bien preparados para ese partido. La clave va a ser mantener la calma, estar muy bien de la cabeza y aprovechar las oportunidades que aparezcan", anticipa Tadeo.

Las Leonas, que fueron segundas en el grupo B tars el 3 a 0 ante Gran Bretaña, irán mañana también ante Alemania, el tercero del A. Intentarán mantener viva la ilusión del oro, el único metal de medalla olímpica que falta en las vitrinas del hockey femenino argentino en las que ya hay tres platas y dos bronces.

"No me tocó jugar, pero creo que desde afuera se sufre más que desde adentro a veces. En la fase de grupos las vi muy bien a las chicas, sólidas, con confianza y contundentes. Eso es lo más importante para encarar lo que viene", reflexiona Valentina.

Los Marcucci, la misma sangre, la misma pasión y la chance única de compartir sus primeros Juegos CLARIN – DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 53

### Un gran arranque de Majdalani y Bosco para ratificar su candidatura

Herederos de Lange y Carranza, la dupla de velistas está segunda en la clase Nacra 17 tras las primeras tres regatas.



En el aire. Majdalani y Bosco foilean en las aguas del Mediterráneo y superan a Nueva Zelanda. REUTERS

PARIS. ENVIADOS ESPECIALES

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, una de las grandes esperanzas que tiene el yachting (y el deporte argentino en general) de volver a sumar una medalla en los Juegos Olímpicos, arrancaron su partici-

pación ayer en las aguas de Marsella y tuvieron un destacado desem-

La tripulación de la clase Nacra 17, que genera una gran expectativa especialmente a partir del cuarto puesto que obtuvieron en el Mundial disputado a principios de mayo

#### **FALASCA Y GUARAGNA**

En Dinghy, Lucía Falasca está 16° con 74 puntos tras un 33°, 11° y quinto puestos y Francisco Guaragna se ubica 26° con 102 luego de un sexto y 18° lugares.

en La Grande-Motte, se lució con dos segundos puestos en las primeras dos regatas del día y luego quedó quinta en la tercera para ubicarse en la segunda colocación de la clasificación general con 4 puntos, ya que descartaron su peor actuación.

Lideran los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, los campeones mundiales y ganadores de la medalla de oro en Tokio 2020, con 2 unidades mientras en el tercer lugar aparecen los finlandeses Sinem Kurtbay y Akseli Keskinen, con 7. De todos modos aún queda un largo camino por recorrer.

Entre hoy y el martes se correrán otras tres regatas por día para un total de 12 de la clasificación y aquellas tripulaciones que ocupen los diez primeros lugares correrán el miércoles la medal race (la regata por las medallas) que suma doble. Es decir, aquel que finalice primero sumará dos puntos, el segundo cuatro, el tercero seis y así sucesivamente. Una vez finalizada esa prueba se conocerá quiénes se subirán al podio.

Es la primera participación en los Juegos Olímpicos para la dupla que el año pasado se había consagrado campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago y sueña con una actuación consagratoria. Es que Majdalani fue el entrenador de Santiago Lange y Cecilia Carranza y vio de cerca a una de las leyendas del yachting alzarse con el oro en Río de Janeiro 2016. Quiere repetir la historia.

Después de aquellos Juegos, Lange y Carranza tuvieron una sobrada motivación para seguir adelante. Pero tuvieron rivales. Majdalani y Bosco comenzaron a navegar juntos a fines de 2016 y se propusieron

competirles a los campeones olímpicos la plaza para Tokio 2020. Sin embargo llegó un momento en el que tomaron la decisión de cambiar de dirección y pensar más a largo plazo. Dar un paso hacia atrás para después dar dos hacia adelante. El acuerdo fue que Lange y Carranza irían a los Juegos Olímpicos y Majdalani-Bosco, a los Panamericanos de Lima 2019.

De esa manera dejaron de ser rivales y pasaron a ser compañeros de equipo. Ya no tenían que competir por ir a Tokio y se potenciaron. Un "negocio" redondo pero, sobre todo, para Majdalani y Bosco, que así disputarían sus primeros Panamericanos y tuvieron el enorme privilegio de entrenarse todos los días y de crecer a la par de los campeones.

Ambos, en un diálogo con Clarín, explicaron la importancia de aquella decisión para el momento que viven hoy. "Hace siete años que estamos juntos: es un montón. Y es nuestro mejor momento", dijo ella sin dudarlo. El lo explicó dándole una central importancia al tiempo que estuvo cerca de Lange y especialmente a esa experiencia de Río de Janeiro 2016 que definió como "absolutamente clave".

"Estoy convencido de que para hacer una buena campaña olímpica y pelear por una medalla todos necesitamos alguien que nos guíe y nos enseñe. Aprendí con la experiencia de Río 2016 muchas cosas que hoy llevamos a cabo en nuestro equipo. Eso nos ayudó especialmente para afrontar esos primeros momentos en los que no teníamos entrenador. Fue fundamental para el inicio de nuestra campaña", reflexionó.

Ahora irán por todo. ■

### Lejos Tosti y Grillo, el golf tendrá un cierre de película

PARIS. ENVIADOS ESPECIALES

Mientras los argentinos Alejandro Tosti y Emiliano Grillo quedaron lejos de la pelea por las medallas luego de sendas vueltas de 69 y 75 golpes que los ubican 17° con 206 y 50° con 216 respectivamente, el golf aguarda para hoy una definición tremenda. Es que dos de los mejores diez jugadores del mundo llegaron igualados a la última ronda que se jugará hoy. El español Jon Ram completó un giro de 66 golpes, cinco bajo el par, y acumula 199, 14 bajo el par, al igual que el estadounidense Xander Schauffele, que presentó una tarjeta de 68 golpes, tres bajo el par.

Ram tiene dos Majors en su carrera: Abierto de Estados Unidos 2021 y Masters de Augusta 2023 Alejandro Tosti

mientras Schauffele se impuso este año en el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico.

El tirador Federico Gil la tenía difícil en skeet y en la última jorna-

da de la clasificación completó dos rondas de 23 puntos cada una para sumar 115 y quedar 27°. Ganó su cuarto oro seguido el estadounidenses Vincent Hancock.■



#### AGENDA ARGENTINA

Esta madrugada la atleta Belén Casetta se presentaba en los 3.000 metros con obstáculos y Argentina-ya eliminado- cerraba su participación frente a Egipto en handball. Además, a las 7 tendrán acción los velistas Francisco Guaragna y Lucía Falasca en la clase Dinghy y María Catalina Turienzo en la Kite; y a las 14.05, el atleta Elian Larregina en 400 metros.



54 **Deportes** CLARIN – DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

#### **Juegos Olímpicos**



Héroe nacional. Desde la pantalla gigante los parisinos siguen las hazañas de Léon Marchand. AFP

### Dos pasiones difíciles de explicar que despiertan el atletismo y la natación

Las dos disciplinas mueven un mundo de gente en dos magníficos escenarios: La Defense y el Stade de France.

PARIS, FRANCIA, ENVIADA ESPECIAL

#### Luciana Aranguiz

laranguiz@clarin.com

La natación y el atletismo son los deportes más fuertes del olimpismo, los que más pruebas engloban y los que más medallas reparten: en París 2024, 37 y 48, respectivamente. Tradicionalmente uno abre el programa de las competencias y el otro le baja el telón, pero en la actual actual cita olímpica compartieron cuatro días de acción en los que convocaron multitudes en dos de los más imponentes escenarios: la increíble La Defense y el colosal Stade de France.

Pasar una jornada en esos dos estadios, con las tribunas a pleno y con un clima que en Argentina solo se vive en una cancha de fútbol, eriza la piel. Los nadadores y los atletas son megaestrellas del deporte por estas latitudes y la gente se los hace sentir.

La primera parada del sábado es Nanterre, al norte de París. Allí se levanta La Defense, un recinto techado multipropósito y habitualmente casa del Racing 92 del Top 14 del rugby francés que modificó completamente su fisonomía para recibir la natación (y algunos partidos de waterpolo). Gracias a una estructura modular multiuso se dividió en dos el campo de juego de 28.632 metros cuadrados de superficie y allí se construyó una en inglés y un poco en francés-in- si y compañía en Argentina. ■

pileta olímpica. El rediseño temporal redujo su capacidad de 40 mil a 15 mil asientos.

Cada una de esas butacas están ya ocupadas cuando -después de un espectáculo de luces que se reflejan en el agua al ritmo de la música- se tiran al agua las competidoras de la primera serie de los 50 metros libre, a las 11 de la mañana.

En las gradas hay colgadas banderas de España, Italia, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Turquía y muchísimas de Francia, claro. La expectativa local es grande porque el increíble Léon Marchand, que ya ganó cuatro oros, correrá el relevo de los 4x100 combinados. Incluso se divisa perdida una camiseta argentina con el 10 de Messi.

Salir de La Defense es mezclarse en una marea de personas. Parecida, aunque mucho más pequeña, a la que se forma en las afueras del Stade de France horas antes del inicio de la jornada nocturna del tercer día del atletismo. Y si la sede de la natación estremeció, qué decir del enorme escenario situado en Saint Denis que hace pocos días fue el escenario del doloroso paso de Los Pumas por la cita olímpica.

Casi 80 mil personas se acomodan en las tribunas mientras la cuenta regresiva llega a las 19.10, el momento indicado para que arranque la prueba de jabalina del decatlon. Los animadores -un poco

citan a la gente a levantarse de sus asientos y bailar al ritmo de la música que dejará de sonar, solamente, cuando se disputen las pruebas de pista. No será necesaria para generar el clima; bastará con el aliento de los espectadores.

Cuando arranca la acción ya no se detiene hasta el final de la noche. No hay momento para aburrirse. Los decatletas lanzando sus jabalinas en una de las cabeceras, los lanzadores de bala luchando por el oro en la otra, y las finalistas del salto triple saliendo a la escena y contagiando a todos cuando piden que acompañen la corrida previa al sal-

to con aplausos. Empiezan a desfilar por la pista violeta los corredores del repechaje de los 1.500 metros y de las semifinales de los 100 femeninos. Y más tarde llega esa infartante final de la posta 4x100 mixta que se lleva Países Bajos con un último relevo impresionante de Femke Bol, quien bajo una lluvia copiosa remonta del cuarto al primer lugar en una vuelta. Y después aparece la emotiva definición del oro en el hectómetro femenino con la histórica victoria de Julien Alfred.

La lluvia ya no cae en el cierre de una jornada de emociones extremas en La Defense y el Stade de France, con multitudes celebrando a los mejores. Súper estrellas que despiertanpasión como Mes-

### Ledecky cumplió su misión y llegó a los nueve oros para igualar a Latynina

Pasaron 60 años y la nadadora estadounidense quedó a la par de la legendaria gimnasta soviética.

PARIS, ENVIADOS ESPECIALES

Katie Ledecky tiene 27 años. Para los estándares de la natación es una atleta "veterana". Pero ella se ríe del paso del tiempo y maravilla al mundo cada vez que se tira a una pileta. Como lo hizo en Londres 2012, el primer capítulo de su trayectoria dorada al que llegó como una promesa adolescente y se fue como una campeona consagrada. Y como lo hizo ayer en La Defense, un recinto imponente por donde se lo mire que transformó completamente su fisonomía para recibir la natación de los Juegos Olímpicos. Aquí la estadounidense conquistó su noveno oro al imponerse en la final de los 800 metros libre con un tiempo de 8m11s04 para transformarse en una de las deportistas más laureadas de todos los tiempos. Segunda llegó la australiana Ariarne Titmus (8m12s29) y completó el podio la también estadounidense Paige Madden (8m13s00).

Ganadora el miércoles del oro en los 1.500 libre, distancia en la que está invicta en su carrera, Ledecky igualó ahora el record que ostentaba desde hacía seis décadas Larisa Latynina, la maravillosa gimnasta soviética que acumuló nueve títulos olímpicos (además de cinco platas y cuatro bronces) entre Melbourne 1956 y Tokio 1964. La nueva victoria le permitió además posicionarse como la máxima dueña de oros de la natación femenina de su país al mejorar la marca de Jenny Thompson.

El jueves, al ganar la plata en la posta 4x200 combiandos (detrás de Australia), ya se había convertido en la nadadora con más medallas olímpicas superando lo hecho por Thompson, Dara Torres y Natalie Coughlin. Fue su 13ª presea; tiene 14.

"Trato de no pensar demasiado en la historia. Pero es un honor ver mi nombre entre los de otros enormes nadadores y atletas. Los conozco, es gente a la que admiro y admiraba cuando empecé a nadar. Les agradezco que me ha- da. ■

yan inspirado", dijo tras conquistar su primer título en la capital francesa en una jornada en la que fue una de las grandes consentidas del público superada sólo por la megaestrella francesa Léon Marchand.

Ledecky irrumpió en el escenario internacional en la cita olímpica de Londres cuando sorprendió al ganar los 800 libre con apenas 15 años con una ventaja de más de cuatro segundos y un nuevo record americano. Esa victoria fue su carta de presentación y llevó a muchos a señalarla como la futura Phelps de la natación femenina.

Semejante comparación -que el tiempo terminó demostrando que era más que acertada- pudo haberle comido la cabeza, pero Ledecky es un animal competitivo en la pileta. "Siempre está buscando su mejor marca personal con fiereza. No sabemos de donde viene esa furia, pero está siempre ahí, al rojo vivo", contó alguna vez Dave Marsh, quien fue el entrenador del equipo olímpico estadounidense femenino en Tokio 2020, cuando hizo el doblete dorado en 800 y 1.500 libre.

Tras aquel triunfo en Londres comenzó a construir su leyenda y se transformó en la mejor nadadora de la historia de estilo libre.

Es tan versátil que puede dominar en pruebas de velocidad y fondo: lleva ganados 21 títulos (y cinco platas) en Mundiales y 14 medallas olímpicas en distancias que van desde los 200 hasta los 1.500. Y su técnica es tan precisa que hace unos años llegó a nadar con un vaso de leche chocolatada haciendo equilibrio sobre su cabeza y no derramó una gota.

"Nunca es fácil ganar una medalla de oro. Nunca. Intento absorber cada momento. Disfrutar cada año. A medida que envejecés los retos son diferentes. Así que lo aprecio mucho y lo viví con más perspectiva que en Río y Londres", afirmó Ledecky, la reina que vino a París por más gloria y terminó haciendo aún más gigante su extraordinaria leyenDeportes 55

### El deporte rey tuvo emociones en la pista y los lanzamientos

Brilló el atletismo bajo la lluvia. Hoy, la final de los 100 metros masculinos.

PARIS, ENVIADOS ESPECIALES

El Stade de France aguarda para hoy una de las pruebas más esperadas de los Juegos: la final de los 100 metros de los hombres en la que el estadounidense Noah Lyles intentará iniciar el triplete dorado -algo que ya logró en el Mundial de Budapest 2023- y devolverle a su país un cetro que extraña desde hace dos décadas. Pero el mismo estadio ya vibra desde el viernes con las competiciones atléticas y ayer uno de los "platos fuertes" fue justamente una final de 100 metros, pero la de las damas.

Ausentes las mejores jamaiquinas que dominron en las últimas cuatro ediciones de los Juegos, fue otro prodigio surgido de una pequeña isla caribeña, Santa Lucia, quien postergó las ambiciones estadounidenses. Julien Alfred se alzó con el título al marcar 10s72 bajo un diluvio; fue record nacional además de haber sido la primera medalla de oro en ese país de 180 mil habitantes. Alfred surgió internacionalmente en Buenos Aires ya que fue subcampeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Se dio el gusto de aventajar a la favorita estadounidense Sha'Carri Richardson, quien marcó 10s87, y quedó el tercer puesto del podio para su compatriota y compañera de entrenamientos Melissa Jefferson, quien marcó 10s92.

No fue el único festejo caribeño ya que, momentos más tarde, Thea Lafond -dominica- se alzó con el título del salto triple, una prueba que "extrañó" a su reina de los últimos años, la venezolana Yulimar Rojas, lesionada. LaFond se proyectó hasta los 15,02 metros y terminó delante de la jamaiquina Shanieka Ricketts (14,87) y la estadounidense Jasmine Moore (14,67).

La compensación para Estados
Unidos -la tradicional potencia del
atletismo mundial- llegó con un
coloso, Ryan Crouser, quien de entrada impuso su superioridad en
el lanzamiento de bala. Y su registro de 22,90 metros, muy lejos de
todos sus contendientes, le dio el
tercer oro consecutivo, un hito sin

historia de las comb
8.796 puntos. El alem
gebauer se llevó la me
con 8.748 y quedó terc
dino Lindon Victor, co
fensor del título, el car
mian Warner, lideró l
con garrocha. Pero allí
marca y abandonó.

precedentes en la especialidad.

Crouser es, además, el poseedor del record del mundo. Y aunque una lesión lo mantuvo marginado varias semanas durante la temporada y había dudas sobre su real estado, lo cierto es que volvió a mostrar su calidad y temple de competidor.

Al igual que en Rio de Janeiro y Tokio su compatriota Joe Kovacs se llevó la medalla de plata. Consiguió 22,15 metros en el último intento y desplazó al tercer puesto a la revelación del día, el jamaiquino Rajindra Campbell (también logró 22,15, pero Kovacs lo aventajó por su mejor segundo intento). En

#### Alfred surgió internacionalmente en Buenos Aires.

cambio el italiano Leonardo Fabbri -que llegaba con los mejores antecedentes de la temporada- estuvo lejos.

Uno de los grandes espectáculos lo brindó la estrella neerlandesa Femke Bol con su remate de la posta mixta 4x400 metros. Bol, último relevo, recibió el testimonio en el cuarto puesto pero con su espléndido paso superó a todas las rivales para darle a su país una celebrada medalla de oro con record europeo incluído de 3m07s43 para desplazar a Estados Unidos-flamante record mundial en las eliminatorias-a la medalla de plata. Su cuarteta marcó 3m07s74; el bronce fue de Gran Bretaña con 3m08s01.

Otro momento de excepción fue el del decatlon, que cambió de dueño en las últimas pruebas hasta que -sorpresivamente- surgió el noruego Markus Rooth y le do a su país el primer título olímpico en su historia de las combinadas con 8.796 puntos. El alemán Leo Neugebauer se llevó la medalla de plata con 8.748 y quedó tercero el granadino Lindon Victor, con 8.711. El defensor del título, el canadiense Damian Warner, lideró hasta el salto con garrocha. Pero allí se quedó sin marca y abandonó



Superior. Julien Alfred, en los 100 metros, le dio a Santa Lucía la primera medalla de oro de su historia. EFE



Sonrisas. La neerlandesa Femke Bol definió la posta mixta de 4x400 y celebra junto a Klaver. REUTERS



Con la bandera. El estadounidense Ryan Crouser logró su tercer título al hilo en lanzamiento de bala. REUTERS

56 Deportes CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

#### **Juegos Olímpicos**

### Khelif se aseguró una medalla y se quebró ante una multitud

La segunda presentación de la boxeadora argelina, protagonista de una fuerte polémica en París 2024, terminó en una victoria por puntos.

PARIS, FRANCIA. ENVIADO ESPECIAL

#### Maximiliano Uria

muria@clarin.com

Ninguno de los organizadores del boxeo habrá imaginado que uno de los duelos por los cuartos de final de la categoría femenina de 66 kilos generaría una expectativa digna de las carteleras de Las Vegas. De un lado, la señalada argelina Imane Khelif; del otro, la húngara Anna Luca Hamori, quien calentó la previa diciendo que no tenía miedo y que acabaría con la "bestia".

Estuvo repleto el París Norte que está en el Centro de Exposiciones de Villepinte. Y expectante especialmente por ese grupo de 200 argelinos eufóricos que estuvieron gritando por su compatriota y mostrando la bandera verde y blanca con una medialuna y una estrella roja en el centro desde una hora antes del inicio del combate.

Es que apoyar a Khelif se volvió una cuestión de estado para sus compatriotas. "Disculpas. Nunca estuvo tan lleno el sector", decían los colaboradores a cada uno de los periodistas, más de 200, que en vano buscaban un lugar en los pupitres. Al menos algunos pudieron ver la disputa desde los pasillos.

A las 17:37 comenzó la pelea. Y desde el inicio se evidenció que no había diferencias de físico y sí de jerarquía. Porque Khelif demostró ser una mejor boxeadora que Hamori. Por algo ganó por decisión unánime los tres rounds. Un dato: entre los cinco jueces estuvo el argentino Manuel Vilariño.

En el primero y el segundo



Desahogo. Imane Khelif bajó del ring después de romper en llanto. EFE

rounds la ganadora brilló. Estuvo a tono con las expectativas. Hizo lo que quiso con su rival que sufrió los jabs y los derechazos cruzados. Recién en el último asalto pudo emparejar algo. Tal vez porque Khelif ya tenía la certeza de que ganaría por un amplio margen.

Es una boxeadora que da espectáculo: baja la guardia, mueve las piernas como una bailarina, pega y sale de un modo elegante, mira a sus hinchas cuando conecta. Se siente dueña de la escena. Y ya se aseguró una medalla por ser semifinalista, pero irá por la final el martes cuando se mida ante la la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

Se retiró llorando Khelif con el peso de todo lo sucedido en las últimas horas en su espalda. No debe ser sencillo convivir con el prejuicio de muchos. Rápido, todos los periodistas que estaban en el palco de prensa corrieron para encontrarse con ella. "Estoy muy orgullosa de llevar una medalla para mi país desde aquí en París. Trabajé muy duro para estar aquí. Esta es una victoria para todas las mujeres", soltó apenas bajó del ring. Sus hinchas la despidieron con una ovación y se fueron a seguir la fiesta afuera del recinto.

La historia de Khelif-que también compitió en Tokio 2020 y fue derrotada en las rondas preliminares-ganó espacio en todos los medios del mundo por el abandono de la italiana Angela Carini. Se desató una polémica entonces porque generó dudas su inclusión.

Primero, lo objetivo. Khelif nació con el aparato genital femenino, pero es una mujer intersexual; es decir, tiene cromosomas XY y altos niveles de testosterona por lo que tiene una pequeña ventaja respecto a sus adversarias porque puede alcanzar fuerzas superiores.

Pero lo que trasciende es la pelea sin cuartel que mantienen el Comité Olímpico Internacional (COI) con la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, según sus siglas en inglés), a la que considera con conductas poco éticas. Vale recordar, además, que el año pasado la IBA descalificó a Khelif del Mundial de Nueva Delhi porque no cumplió con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia.

"Seamos muy claros: estamos hablando de boxeo femenino, son boxeadoras que nacieron mujeres, que crecieron como mujeres, que tienen pasaporte de mujeres y que compitieron muchos años como mujeres", dijo Thomas Bach, el presidente del COI. Fin de la discusión. ¿Fin?■

#### Evenepoel logró un histórico doblete dorado en el ciclismo

PARIS. ENVIADOS ESPECIALES

Cruzó la meta ubicada al final del pente Alejandro III, en la explanada de los jardines de Trocadero, se bajó de la bicicleta, la plantó en el medio de la calzada, frente a él, elevó los brazos y miró al cielo. Y con la imponente torre Eiffel de fondo lanzó un puñetazo al aire a modo de festejo mientras la multitud que se había convocado en el lugar llenó el aire de aplausos y gritos de festejo. La postal, que bien pudo haber sido el final de una película de Hollywood, fue la que le regaló al mundo Remco Evenepoel tras firmar un doblete dorado histórico.

El belga de 24 años se impuso en el pelotón del ciclismo de ruta que tuvo un nivel superlativo porque lo corrieron muchos de los nombres que suelen animar las Grandes Vueltas como el Tour de Francia, en el que él mismo había quedado tercero hace apenas dos semanas. Dominó con amplitud la carrera y pareció que se llevaría una victoria sin sobresaltos, pero increíblemente, cuando le faltaban cuatro kilómetros para la meta, pinchó una rueda. Pero era tanta la ventaja que había sacado que tuvo margen para cambiar la bicicleta y encaminarse al triunfo.

Ya se había subido además al primer escalón del podio de la contrarreloj y, con el oro de ayer, se transformó en el primer hombre en la historia olímpica en concretar ese doblete en una misma edición de los Juegos.

"Ganar dos oros en París es un sueño hecho realidad. ¡Y ser el primero en la historia en lograrlo es increíble! Conseguí todo lo que quería conseguir este mes: terminar tercero en mi primer Tour de Francia y estas dos medallas doradas. No encuentro palabras para describir mi temporada", comentó feliz quien fue escoltado por dos franceses, Valentin Madouas y Christophe Laporte.

El chubutense Eduardo Sepúlveda fue 54°. "Me faltaron un poco de piernas; hice lo que pude", dijo.■

### Biles llegó a siete oros y no descarta seguir

PARIS, ENVIADOS ESPECIALES

Minutos después que la estrella estadounidense de la gimnasia atrapara la séptima medalla olímpica de oro en su carrera al ganar el salto en una final que ratificó que a sus 27 años está en una categoría aparte, se expresó esquiva sobre si París 2024 marcará su despedida. Es que Simone Biles no descartó estar en Los Angeles 2028. "Nunca di- quedó con el bronce. ■

gas nunca", señaló Biles. "Los próximos Juegos Olímpicos serán en casa. Nunca se sabe. Ya me estoy poniendo viejita", admitió, de todos modos. Para su tercer oro en esta ciudad, Biles hizo 15.300 puntos que la consagraron en el aparato ocho años después de hacerlo en Río de Janeiro. La brasileña Rebeca Andrade ganó la medalla de plata y la estadounidense Jade Carey se

### Riner ganó con la Marsellesa de la gente

PARIS. ENVIADOS ESPECIALES

Teddy Riner, el judoca más laureado de la historia, venció en la lucha decisiva al japonés Tatsuru Saito y le dio al equipo mixto de Francia un nuevo oro tras un vibrante duelo en el que los locales perdían por 3-1. Riner ¿quién si no? enderezó la nave con sus implacables lances y su agilidad felina y se impuso por ippon ante una multi- 2008 y Tokio 2020). ■

tud que nunca dejó de cantar la Marsellesa en el séptimo combate. Así, además, Francia defendió con éxito el oro conseguido en Tokio 2020 cuando por primera vez compitieron los equipos mixtos. Con su triunfo Riner sumó el quinto oro de su carrera (también ganó en individual en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024) y también tiene dos bronces (Beijing

#### **EL MEDALLERO** Oro Plata Bronce Total Pto. Pais

| 1  | China          | 16 | 12 | 9  | 37 |
|----|----------------|----|----|----|----|
| 2  | Estados Unidos | 14 | 24 | 23 | 61 |
| 3  | Francia        | 12 | 14 | 15 | 41 |
| 4  | Australia      | 12 | 8  | 7  | 27 |
| 5  | Gran Bretaña   | 10 | 10 | 13 | 33 |
| 6  | Corea del Sur  | 9  | 7  | 5  | 21 |
| 7  | Japón          | 8  | 5  | 9  | 22 |
| 8  | Italia         | 6  | 8  | 5  | 19 |
| 9  | Países Bajos   | 6  | 4  | 4  | 14 |
| 10 | Canadá         | 4  | 4  | 7  | 15 |
| 32 | Argentina      | 1  | 0  | 0  | 1  |
| -  |                |    |    |    |    |





















#### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚯 🔉

Deportes CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024 58

#### Liga Profesional de Fútbol



La más clara para Racing. Mano a mano de Baltasar Rodríguez ante Hernán Galíndez. Ganó el arquero de Huracán, MARCELO CARROLL

### Huracán y Racing jugaron un partidazo; sólo faltaron los goles

Los arqueros. Galíndez y Arias, fueron las grandes figuras del encuentro. Los dos desaprovecharon una oportunidad clave en los más alto de la tabla.

#### **Análisis**

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

En la tierra de Bonavena, que está vivo en el corazón de Parque Patricios, la pelea de fondo generaba expectativa. Dos pesados, que habían conseguido muchos puntos en el torneo, se enfrentaban en el cierre del sábado. Y parecieron boxeadores Huracán y Racing. Se estudiaron hasta que empezaron a tomar ritmo. Y hubo ratos de golpe por golpe. Sin embargo, no hubo vencedores ni vencidos sobre el verde ring del Palacio Ducó, más allá de un emocionante ida y vuelta.

Y si ninguno besó la lona fue producto de los guantes de sus arqueros, que mostraron nivel de Selección, especialmente en el primer tiempo. A fin de cuentas, Hernán Galíndez habrá nacido en Rosario y Gabriel Arias en Neuguén, pero representan a Ecuador y a Chile. En **sionó muy rápido Nardoni.** Costas Echeverria derivó en un robo y centacazo ante River.

el complemento, en cambio, ni unos ni otros tuvieron justeza en la definición. Mostraron intensidad, pero poca claridad. Y el empate quizá haya sido un mejor negocio para la Academia que para el Globo, que jugó mejor a lo largo de los noventa minutos.

Racing llegó hasta Alcorta y Luna con una modificación táctica. Costas archivó por un instante la línea de tres, agregó a Sigali al fondo y trasladó a Sosa al mediocampo, consciente del poderío de su rival en esa zona de la cancha. A los costados se movieron Nardoni y Almendra, dos internos que a priori suponían ser los socios en la creación para liberar los laterales o abastecer a Carbonero y Salas por las bandas más Maravilla arriba.

Nada de eso sucedió. Gastón Martirena y Gabriel Rojas pasaron muy poco al ataque en esos primeros minutos y Racing se vio obligado a saltar líneas con pelotazos para el colombiano. No hubo circuito de gestación y, para colmo, se leoptó por Baltasar Rodríguez y se debilitó la contención.

Huracán mostró su estilo de siempre. A bordo de un 4-3-3, pero con tres mediocampistas centrales, dos de ellos, los chilenos Alarcón y Echeverría mixtos, capaces de descansar en Federico Fattori para animarse a jugar. Por afuera, fue más profundo que la Academia, sobre todo con Mazzantti.

Hubo un cuarto de hora, entre los 15 y los 30 minutos, en el que hubo acción. Entonces, Galíndez y Arias exhibieron su jerarquía. El rosarino naturalizado ecuatoriano tapó tres pelotas: una mediavuelta de Baltasar, un cabezazo de Maravilla y un mano a mano de Carbonero. El neuquino con ciudadanía chilena bloqueó un remate de Fattori, pero más difíciles fueron los cabezazos de Echeverría y Fabio Pereyra, uno abajo, otro arriba.

La Academia casi se pone en ventaja con un error no forzado en el desenlace de la etapa inicial, cuando una indecisión de Galíndez y

tro de Martínez que Baltasar no pudo cabecear con dirección debajo del arco libre.

En el segundo tiempo, Racing pareció más audaz desde el arranque, cuando se soltaron Martirena y Rojas, pero Huracán dominó la situación. En las tribunas se gritaba contra Tello, pero el que más críticas despertaba a media voz era Francisco Ramírez. Kudelka extraña horrores a Pussetto, la punta de lanza que partió a México. Wanchope no está en las mejores condiciones y el "9" brilla por su ausencia.

Ya estaba Solari, algo más punzante que Carbonero. No obstante, Racing mejoró en el tramo final del partido, cuando ingresó Roger Martínez. El colombiano dejó mano a mano a Baltasar, pero el pibe definió mal ante Galíndez.

La deuda de la Academia sigue siendo el juego y el bajo nivel de algunos jugadores. Huracán dejó pasar una gran oportunidad de subirse a la punta en soledad y hoy lo puede superar Unión si logra el ba-

| ARMÁ YA TU E  EL PRÓXIMO JUEV EMPEZÁS A COMPI Consultar reglamento o | ES ETIR               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Huracán                                                              | Racing                |
| 0                                                                    | 0                     |
| 1 Hernán Galindez 8                                                  | 21 Gabriel Arias 8    |
| 29 H. De La Fuente 5                                                 | 15 Gastón Martirena 4 |
| 6 Fabio Pereyra 6                                                    | 30 Leonardo Sigali 5  |
| 3 Lucas Carrizo 6                                                    | 35 Santiago Quirós 4  |
| 13 Guillermo Benítez 5                                               | 27 Gabriel Rojas 4    |
| 20 Rodrigo Echeverría 7                                              | 5 Juan Nardoni -      |
| 24 Federico Fattori 6                                                | 13 Santiago Sosa 6    |
| 5 William Alarcón 7                                                  | 32 Agustín Almendra 5 |
| 10 Walter Mazzantti 6                                                | 17 Johan Carbonero 4  |
| 17 Francisco Ramírez 4                                               | 9 Adrián Martínez 4   |
| 16 Rodrigo Cabral 4                                                  | 7 Maximiliano Salas 4 |
| DT: Frank Kudelka                                                    | DT: Gustavo Costas    |

#### En detalle

Cancha: Huracán. Cambios: PT, 13m Baltasar Rodríguez (5) por Nardoni; ST, 15m Santiago Solari (5) por Carbonero, 21m Franco Alfonso (5) por Cabral y Eric Ramírez (4) por Francisco Ramírez, 28m Nazareno Colombo por Sigali y Roger Martínez por Adrián Martínez, 37m César Ibáñez por Benítez, 45m (+1) Héctor Fértoli por Alarcón. Amonestados: Alarcón, Cabral, Almendra, Martirena, Sigali, Salas y Roger Martínez.

#### **POSICIONES**

#### Liga Profesional

Pts. J. G. E. P. Gf. Gc. DIF.

| Huracán          | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3  | +7  |
|------------------|----|---|---|---|---|----|----|-----|
| Racing           | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8  | +9  |
| Vélez            | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6  | +8  |
| Unión            | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9  | 4  | +5  |
| Talleres         | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4  |
| Estudiantes      | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7  | +6  |
| Instituto        | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7  | +4  |
| Ind. Rivadavia   | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5  | 2  | +3  |
| Belgrano         | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0   |
|                  | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8  | +5  |
| Atl. Tucumán     | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8  | 6  | +2  |
| Boca             | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6  | +4  |
| Lanús            | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0   |
| Argentinos       | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8  | 12 | -4  |
| Platense         | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8  | 8  | 0   |
| Newell's         | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6  | 10 | -4  |
| Gimnasia         | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0   |
| Sarmiento        | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8  | 9  | -1  |
| R. Central       | 9  | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1  |
| Riestra          | 9  | 8 | 3 | 0 | 5 | 7  | 9  | -2  |
| Tigre            | 9  | 8 | 2 | 3 | 3 | 8  | 12 | -4  |
| Independiente    | 8  | 9 | 1 | 5 | 3 | 5  | 9  | -4  |
| San Lorenzo      | 7  | 8 | 1 | 4 | 3 | 5  | 7  | -2  |
| Godoy Cruz*      | 6  | 8 | 2 | 3 | 3 | 5  | 8  | -3  |
| Banfield         | 6  | 8 | 1 | 3 | 4 | 6  | 12 | -6  |
| Barracas Central | 5  | 8 | 1 | 2 | 5 | 3  | 10 | -7  |
| Def. y Justicia  | 5  | 9 | 0 | 5 | 4 | 7  | 15 | -8  |
| Central Córdoba  | 1  | 8 | 0 | 1 | 7 | 7  | 20 | -13 |

#### ¿QUINTERO SE VA?

Juan Fernando Quintero no pudo ser de la partida por una lumbalgia, según informó Racing. No obstante, el colombiano podría continuar su carrera en Qatar, desde donde hubo algún sondeo. La semana pasada, el propio jugador desmintió que se vaya a River con Marcelo Gallardo.

**Deportes** 59 CLARIN - DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024

### Independiente, con diez, terminó con mejor imagen que San Lorenzo

La expulsión de Luna, a los 20 minutos, cambió el partido, pero el Ciclón no supo aprovechar la ventaja.



Igualados en casi todo. Como Laso y Vombergar, el Rojo y el Ciclón no se sacan ventajas. EMMANUEL FERNÁNDEZ

#### 33 Rodrigo Rey 35 Santiago Salle 29 Juan Fedorco 2 Joaquín Laso 15 Damián Pérez 21 David Martinez 7 23 Iván Marcone 17 Lucas González 4 19 Alex Luna 9 Gabriel Ávalos 24 Santiago López DT: Julio Vaccari CALIFICACION DEL PARTIDO: REGULAR ARBITRO: Hernán Mastrángelo 6 En detalle Cancha: Independiente. Cambios: ST, 12m Nahuel Barrios (5) por Elian Irala, 18m Santiago Hidalgo (6) por Santiago López, 24m Ignacio Maestro Puch (5) por Gabriel Ávalos, Diego Tarzia (6) por Lucas González, 31m Nahuel Bustos por Matías Reali, 39m Santiago Sosa por Eric Remedi y Sebastián Blanco por Andrés Vombergar. Amonestados: Iván Marcone, Damián Pérez, Alexis Cuello, Lucas González, Remedi, David Martínez y Gastón Campi. Expulsado: PT, 20m Alex Luna.

#### **REFUERZOS DEL CICLÓN**

**ARMÁ YA TU EQUIPO** 

San Lorenzo

13 F. Altamirano

22 Gastón Campi

17 Elian Irala

5 Eric Remedi

8 Matías Reali

28 Alexis Cuello

9 Andrés Vombergar 4

DT: Leandro Romagnoli

24 Nicolás Tripichio

4 Jhohan Romaña 6

21 Malcom Braida 5 11 Iván Leguizamón 5

EL PRÓXIMO JUEVES

Independiente

EMPEZÁS A COMPETIR

De los refuerzos que llegaron en este semestre, San Lorenzo no pudo contar ayer ante Independiente con Facundo Bruera ya que no llegó a tiempo el transfer. Además, busca resolver la llegada de Francisco Fydriszewski, quien se fue en conflicto de Barcelona de Ecuador.

#### pudo con Rey. Hablando de Rey, acto seguido tapó dos más: una de Vombergar y otra de Eric Remedi.

En tres toques, el local hizo lo que a la visita le costaba varios más. Independiente respondió con un contraataque veloz de derecha a izquierda que decantó en un cañonazo de Santiago Hidalgo que sacó del ángulo Facundo Altarimaro.

El Rojo olfateó la debilidad de su rival y eso lo empujó a abandonar la postura defensiva para animarse a irlo a buscar. El empuje de la sangre joven lo envalentonó. Hidalgo, de media vuelta, tuvo otra clara. En desventaja, Independiente se sacó el lastre y se soltó. Eso desnudó aun más las deficiencias de un San Lorenzo inofensivo, sin conexión entre líneas e incapaz de hacerse cargo del protagonismo, más allá de esa ráfaga aislada de tres situaciones consecutiva que desactivó Rey.

Juan Fedorco, de cabeza, tuvo la última que dejó en manos de Altamirano. Nada por aquí, nada por allá. No defraudaron: de guienes

#### **CLIMA CALIENTE**

#### Los hinchas descargaron su bronca contra dirigentes y jugadores

El hall de ingreso a la Platea Erico fue el lugar de la descarga para los hinchas de Independiente después del pálido empate sin goles ante San Lorenzo. Decenas de simpatizantes se reunieron en ese sector, que estaba vallado por seguridad, para cantar en contra de la dirigencia.

"El Rojo va a salir campeón el día que se vayan todos los hijos de p... de la Comisión", fue uno de los gritos de guerra. "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", también entonaron. Además, otro grupo pidió elecciones anticipadas. Hubo, a su vez, bronca contra algunos jugadores.

Se vivieron momentos de mucha tensión. Incluso, los miembros de la seguridad debieron reforzar los vallados ya que parecían no resistir. Sin embargo, más allá del enojo de los hinchas, la cosa no pasó a mayores y no se registraron desbordes.

Durante el encuentro ya se habían manifestado con silbidos y cantos de protesta. Y se colgaron varias banderas con diferentes leyendas: "Jugador rico, club pobre", "+ ganas y-joda", "Ba\$ta de trotar", fueron algunas que se mostraron durante el primer tiempo en la Erico Alta y Baja.

El vienes por la noche habían aparecido algunos pasacalles sobre Alsina y Bochini. Uno decía "La peor dirigencia del mundo" y otro "Referentes de cartón, retiro y transfusión".

#### **Análisis**

#### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

Parecen tal para cual. Igualados para abajo por una misma pobreza futbolística e institucional, Independiente y San Lorenzo se juntaron para ahogar penas y terminaron sumergidos en un 0-0 olvidable, acorde a sus presentes. Los de Julio Vaccari jugaron más de 70 minutos con diez y terminaron con un mejor semblante.

San Lorenzo sacó ventaja en la previa desde el escritorio. Ganó la carrera que tenían ambos clubes mano a mano por las inhibiciones. Un par de días antes logró levantarlas y habilitar a sus refuerzos, algo que no pudo hacer Independiente ya que la dirigencia roja terminó de girar el último de los pagos el viernes y el tiempo no le alcanzó. Además, el Ciclón, que contó desde el

Nicolás Tripichio, Matías Reali y Andrés Vombergar, sacó más ventaja aún por la irresponsable expulsión de Alex Luna a los 20 minutos.

Hasta los jugadores que se salvan del incendio futbolístico le fallan a este Independiente que, lejos de arrancar, va marcha atrás. Luna venía siendo de lo poco rescatable del equipo de Vaccari en este esquivo inicio de ciclo, junto a Santiago López. Pero pegó un planchazo descalificador a la altura de la canillera derecha sobre Malcom Braida en una acción totalmente innecesaria, contra un costado a la altura de la mitad de la cancha. Hernán Mastrángelo le sacó amarilla, pero luego del llamado del VAR, la cambió por la correcta expulsión.

Muy pronto se quedó con uno menos el Diablo. La presión, que hasta ese momento era toda de Independiente, sumergido en un clima por demás hostil con cantos de protesta contra la dirigencia y el plantel desde las tribunas, pasó del lado azulgrana. Y la sintió el conmás no supo hacerse cargo del partido y no supo cómo generar peligro ante Rodrigo Rey.

Romagnoli cambió el esquema para esta visita. Del clásico 4-2-3-1 que suele implementar viró a un 4-4-2 standar con Iván Leguizamón y Reali por los costados. Si el plan era aprovechar la velocidad de los dos para desbordar y tirar centros, no le funcionó. Apenas uno de Leguiy un par de Reali que no encontraron destinatarios propios en un primer tiempo flojo, acorde a las realidades de ambas instituciones.

Y claro, si Independiente poco había hecho con once, con diez hombres casi no pasó el círculo central. Vaccari reordenó a su tropa en un 4-4-1 y el único que se animó fue Lucas González con un disparo desde lejos y desviado que igualmente arrancó aplausos.

Si San Lorenzo tenía uno más, no se enteró. Tuvo que entrar Nahuel Barrios para romper con la pasividad y regalarle a los delanteros la primera asistencia de la noche: un arranque con las caras nuevas de junto de Boedo. Con un hombre pase largo a Cuello que remató y no nada se esperaba, nada dieron. ■

#### **EL DT DE SAN LORENZO**

#### Romagnoli, autocrítico: "Perdimos dos puntos"

San Lorenzo se llevó un sabor mucho más amargo por el punto que Independiente ya que contó con un jugador más durante 70 minutos por la expulsión temprana de Alex Luna. No supo cómo hacer uso de ese hombre de más y Leandro Romagnoli lo lamentó. "Perdimos dos puntos. Intentamos por todos los medios, pero no se dio. En líneas generales no fue un buen partido nuestro. Hay que levantar la cabeza y seguir", dijo sin vueltas Pipi. "No hay excusas, nos faltaron ideas para ir a buscarlo. Hay que seguir trabajando para los partidos que vienen", concluyó el entrenador azulgrana que pudo contar con sus refuerzos por primera vez en el torneo, pero que eso no fue suficiente para lograr un mejor funcionamiento.

#### Liga Profesional de Fútbol

### Vélez aplastó a Defensa y está más cerca de la cima

El Fortín ganó los cuatro partidos tras el receso. Liniers repudió a Abiel Osorio cuando ingresó en la visita.

Dos ideas quedaron bien afianzadas ayer en Liniers. La primera es que Vélez es un equipo muy serio. ¿Los argumentos? Acumula cuatro triunfos al hilo, con 10 goles a favor y ninguno en contra. Y lo mejor es que los números no abruman

Defensa y

Justicia

22 C. Fiermarin

6 Lucas Ferreira

28 Victor Aguilera

25 César Pérez

5 Kevin Gutiérrez

18 Ignacio Galván

16 Aaron Molinas

9 Juan Miritello

DT: F. Meneghini

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: MUY BUENO

Goles: PT, 22m Thiago Fernández; ST, 10m y

Cambios: ST, Abiel Osorio (3) por Herrera y

Pellegrini (6) por Pizzini, Michael Santos (6)

por Romero, Leonel Roldán (6) por Bouzat,

Berizovsky (5) por Cannavo; 23m Ayrton

por Ordónez; y 35m Álvaro Montoro por

Amonestados: Gómez, Ramos Mingo,

Ferreira, Molinas, Cáseres y López. Expulsado: ST, 15m Alexis Soto.

Portillo (5) por Miritello; Santiago Cáseres

y Alexis Soto (-) por Aguilera; 16m Matías

14m Aquino, el segundo de tiro libre.

Julián López (5) por Pérez y Andrés

27 Luciano Herrera 3

21 S. Ramos Mingo 4 14 Ezequiel Cannavo 4

**EL PRÓXIMO JUEVES** 

ARRANCA

Vélez

Tomás Marchiori

31 Valentín Gómez 6

23 Patricio Pernicone 5

32 Christian Ordóñez 6

26 Agustín Bouzat 7

20 Francisco Pizzini 7

22 Claudio Aquino 8

27 Thiago Fernández 8

9 Braian Romero 6

**ARBITRO:** Nicolás Lamolina

DT: Gustavo Quinteros

En detalle

Cancha: Vélez.

24 Tomás Guidara

3 Elías Gómez

tanto como el juego que despliega que se transformó en realidad con

en evidencia: el 3-0 final-pudo ser nández, el mejor de la tarde. más abultado- que Defensa y Jus- En la segunda parte, Aquino afiticia se llevó a Varela habla a las cla- nó la mira: primero metió un golaras de un Halcón sin rumbo, que zo y luego aumentó con un tiro liaún no pudo ganar en el torneo y bre que se desvió en Soto, quien al que no le alcanza con las buenas segundos después se fue expulsaintenciones de algunos jugadores. do. El partido, por más que queda-

local, que atacó por las bandas y Una oración merece Abiel Osoaprovechó los espacios que le de- rio. El delantero, dejado libre por jaba un rival desconcertado. Más Vélez tras quedar imputado en allá de algunas aproximaciones de una causa por abuso sexual, reci-Defensa, la sensación de gol fue bió una reprobación generalizada

el equipo de Gustavo Quinteros. una corrida de Romero que cul-La segunda idea quedó aún más minó un intratable Thiago Fer-

El partido fue un monólogo del ra media hora, se terminó ahí.

una constante para Vélez. Hasta cuando entró tras el descanso. ■



Doblete de Aquino. El primero del volante fue un golazo. FOTOBAIRES

#### **Godoy Cruz** festejó su segundo triunfo

Godoy Cruz empieza a ver luz en el fondo del túnel. Logró un apretado triunfo sobre Argentinos que le permitió enhebrar la segunda sonrisa consecutiva en casa tras el 2-1 a River de hace dos semanas.

Salomón Rodríguez, que luego saldría lesionado, hizo la diferencia con un penal sobre el final del primer tiempo. Sin sobrarle demasiado, el Tomba aguantó y respiró gracias a la expulsión de Galván, que dejó al Bicho con diez para los 20 minutos finales. ■

#### En Córdoba, ninguno se animó a ganar

CÓRDOBA, CORRESPONSAL

Talleres e Instituto tuvieron su merecido: apenas un empate, porque ninguno se animó a ganar. Tras un primer tiempo pobre, el partido se activó algo con los goles en el segundo. Primero el de la T, con un remate bárbaro de Barticciotto que se acomodó y la clavó bajo el ángulo. Apenas dos minutos después, Juan Franco aprovechó una distracción y puso el 1 a 1 final, que no le resultó conveniente a ninguno.



#### En detalle

**ARBITRO:** Andrés Gariano

Cancha: Malvinas Argentinas, Mendoza. Gol: PT, 45m Salomón Rodríguez (de

Cambios: ST 10m Gastón Moreyra (5) por Barrea; 13m Francis Mac Allister (6) por Cardozo, Gastón Verón (6) por Herrera y Tomás Molina (4) por Viveros; 15m Gonzalo Abregó (5) por Fernández; 31m Santiago Montiel por Santamaría y Leo Heredia por Romero; 34m Martín Pino por Rodríguez, Mateo Mendoza por Poggi y Luciano Cingolani por Altamira.

Amonestados: Nicolás Fernández, Arce y

Expulsado: ST, 25m Jonathan Galván.

| AHORA SÍ: ARRANCA GI  SI SOS EL CAMPEO PREMIUM TE LLEV  Consultar reglamento | ÓN<br>/ÁS | SIENDO<br>\$ \$3.500.000 | 5          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Talleres                                                                     | Ī         | Instituto                |            |
| 1                                                                            |           | 1                        |            |
| 22 Guido Herrera                                                             | 6         | 28 Manuel Roffo          | 7          |
| 29 Gastón Benavidez                                                          | 6         | 2 Juan Franco            | 6          |
| 4 Matías Catalán                                                             | 5         | 31 Gonzalo Requena       | 5          |
| 3 Lucas Suárez                                                               | 5         | 6 Fernando Alarcón       | 6          |
| 16 Miguel Navarro                                                            | 6         | 18 Lucas Rodríguez       | 5          |
| 30 Diego Ortegoza                                                            | 5         | 8 Jonás Acevedo          | 4          |
| 27 Juan Portilla                                                             | 5         | 34 Stefano Moreyra       | 5          |
| 26 Marcos Portillo                                                           | 4         | 19 Gastón Lodico         | 6          |
| 14 Alejandro Martínez                                                        | 4         | 22 Damián Puebla         | 5          |
| 9 Federico Girotti                                                           | 5         | 11 Santiago Rodrígues    | z <b>5</b> |
| 18 R. Ruiz Rodriguez                                                         | 4         | 29 Ignacio Russo         | 4          |
| DT: Walter Ribonetto                                                         | 5.5       | DT: Diego Dabove         |            |

**ÁRBITRO:** Dario Herrera

#### En detalle

Cancha: Mario Alberto Kempes. Goles: ST, 15m Barticciotto, 19m Franco. Cambios: ST, Gustavo Albarracín (6) por Marcos Portillo, 12m Bruno Barticciotto (6) por Ortegoza, 23m Silvio Romero (5) por Santiago Rodríguez y Braian Cuello (5) por Puebla; 28m Valentín Depietri por Alejandro Martínez y Cristian Tarragona por Girotti; 33m Jeramías Lázaro por Russo, Rodrigo Pérez por Lodico; 36m Sebastian Palacios por Martínez; 41m Miguel Brizuela por Moreyra Amonestados: Marcos Portillo, Alarcon,

Tarragona, Moreyra. Expulsado: ST, 45m Palacios.

### River va a Santa Fe y Boca recibe a Barracas Central

Sarmiento recibirá a Belgrano, que llega con bajas a Junín. Uvita Fernández y Sebastián Longo no pudieron viajar por una inflación

en la rodilla y una contractura.

Belgrano

Cancha: Sarmiento, Junín. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Sarmiento



Unión

River

Central

Barracas

Los santafesinos no contarán con Claudio Corvalán, suspendido. En River, el técnico interino será Marcelo Escudero. Rodrigo Villagra, con fiebre, no viajó.

Cancha: Unión, Santa Fe. Arbitro: Pablo Echavarría.



Boca

Cristian Lema, Marcos Rojo y Edinson Cavani no están en la lista de concentrados por diversas molestias. Tampoco jugará Pol Fernández, con cinco amarillas.

Cancha: Boca. Arbitro: Fernando Echenique.



Atlético Tucumán Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán viene entonado por dos victorias al hilo e Independiente Rivadavia le ganó a su homónimo de Avellaneda, Los técnicos no harían cambios.

Cancha: Atlético Tucumán. Arbitro: Nasareno Arasa.



Lanús

**Tigre** 

Los dos presentarían cambios: Ramiro Carrera y Gonzalo Pérez por Mateo Sanabria y Maxi González en el local; Leizza y Miranda por Paz y Garay en el visitante.

Cancha: Lanús. Árbitro: Pablo Dóvalo.



### Clasificados Clarín®

**ESPECIALES** RUBROS DE CIRCULACION NACIONAL

MAQUINAS 70 VENTA

M

R70 > INDUSTRIAS, OFICINAS, NEGOCIOS Y CONSULTORIOS

MAQUINAS

MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS Y NEGOCIOS

**VENTA** 

PRENSA p/Cartón WA II38341481

### Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados 🕏



MIX

#### Cómo publicar en Clarín Clasificados

70 VENTA

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

#### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

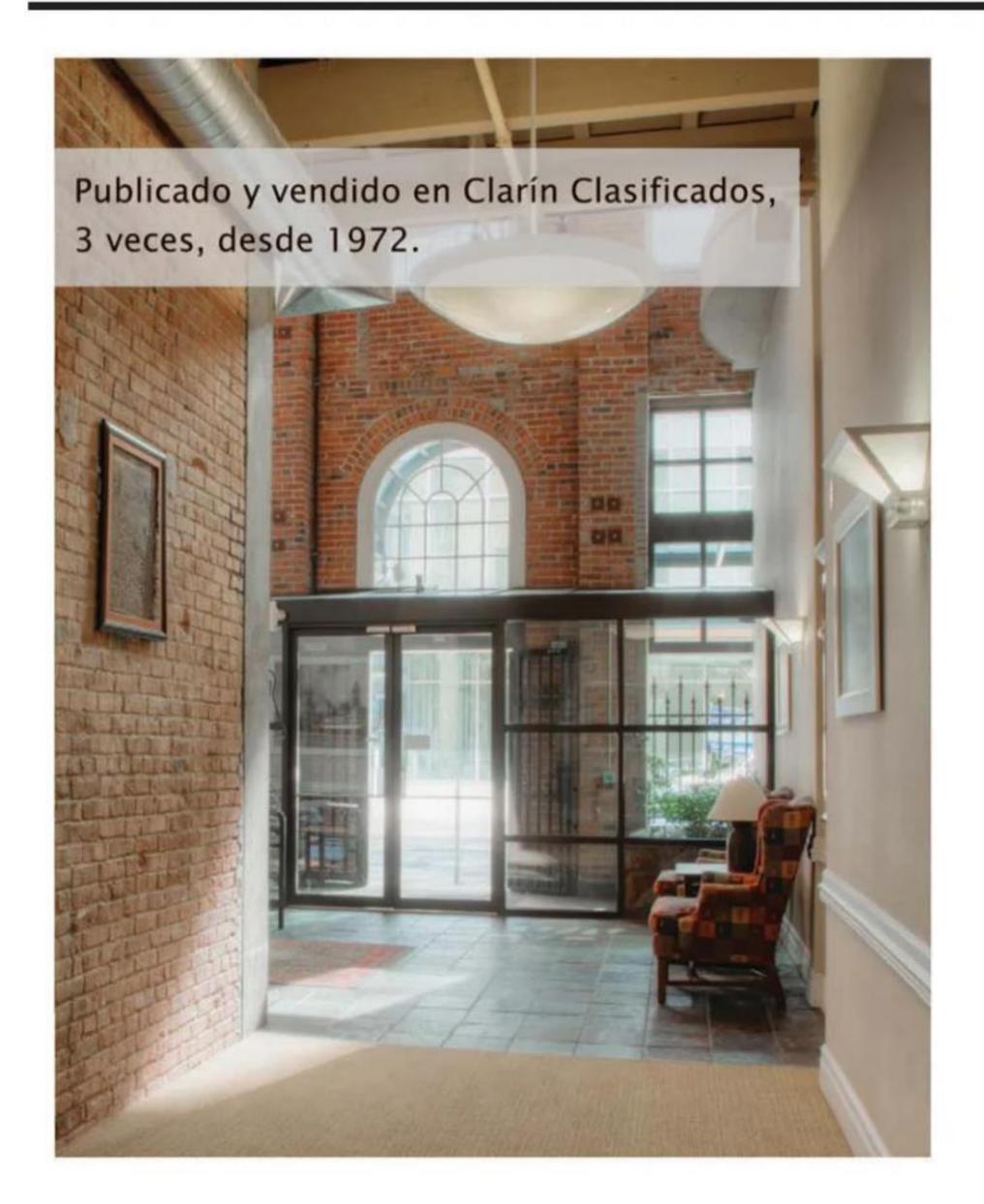

EL VALOR DE LA PALABRA.



#### **Clarín**grilla

Se leerá un pensamiento de Fougeret de Montbron (conclusión).

| 1  |     |  |  |  |
|----|-----|--|--|--|
| 2  | 0 5 |  |  |  |
| 3  |     |  |  |  |
| 4  |     |  |  |  |
| 5  |     |  |  |  |
| 6  |     |  |  |  |
| 7  |     |  |  |  |
| 8  |     |  |  |  |
| 9  |     |  |  |  |
| 10 |     |  |  |  |
| 11 |     |  |  |  |
| 12 |     |  |  |  |
| 13 |     |  |  |  |
| 14 |     |  |  |  |
| 15 |     |  |  |  |
| 16 |     |  |  |  |
| 17 |     |  |  |  |
| 18 |     |  |  |  |
| 19 |     |  |  |  |
| 20 |     |  |  |  |
| 21 |     |  |  |  |

#### **Definiciones**

1 ► Aparato de luz fijo a una pared; 2 ► Lugar destinado a los jueces para administrar justicia; 3 ▶ Insulto, dicho denigrante o provocativo; 4 ▶ Fig. Terreno, camino, etc. que tiene una pendiente muy pronunciada; 5 ► Relativo al pecho; 6 ► Señales que deja cada paso de la brocha por la superficie pintada; 7 ► Quebrantar a golpes.//Fig. Estudiar con ahínco; 8 ► Que ejerce presión sobre una cosa; 9 ► Principal sistema montañoso de Europa central y oriental, con 1.450 km de extensión; 10 ► Rostro largo y afilado y persona que así lo tiene; 11 ▶ Que es aparente o simulado, pero no real; 12 ▶ Disgustado, fastidiado, enojado; 13 ► Fam. Interjección con que se manifiesta sorpresa; 14 ► Máquina para cortar el césped; 15 ▶ Paso angosto en el mar comprendido entre dos tierras; 16 ► (Martin ~) Director de cine nacido en Nueva York en 1942 que dirigió New York, New York en 1977: 17 ▶ Gastar comestibles u otros géneros; 18 ► Muy mojado; 19 ► Arg., Par. y Urug. Dispositivo que en la parte superior de las cocinas difunde el calor para la cocción; 20 ► Religión fundada a finales del siglo XIX, en Palestina, como sucesora del babismo; 21 ► (Misterios de ~) Rituales sagrados de las fiestas religiosas celebrados en la antigua Grecia.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - ba - be - bom - bro - bu - car - cár - cha - cha cho - con - da - da - dic - do - do - do - do - do - e em - em - en - es - fa - fin - ga - gi - gui - ha - hor - ís le - leu - lla - ma - mir - mo - na - na - nal - ño - o - pa - pa - pa - pec - pi - pli - pre - que - ra - ral - rio - scor - se - se - se - si - sis - su - te - to - tos - tre - tri - vo zam.

#### Sudoku

Nº 6.878

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 4      |   | 6 |   |   |   |   |   |  |
|        |   |   |   |   | 5 | 2 | 7 |  |
|        | 1 |   | 4 |   | 2 | 9 |   |  |
| 3      | 7 |   |   |   |   |   | 9 |  |
|        | 9 |   | 5 | 8 |   |   |   |  |
|        | 8 |   |   |   | 6 | 7 | 1 |  |
|        |   |   |   |   |   |   | 5 |  |
| 8      |   |   |   |   | 9 |   |   |  |
|        |   |   |   | 6 |   | 1 |   |  |

|   | 8 |   |   |   |   |   | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   |   | 7 |   |   |   |   |
|   | 5 |   | 3 |   |   |   |   | 1 |
| 3 |   | 5 |   |   | 9 |   |   | 2 |
|   | 9 |   |   |   |   |   | 7 |   |
| 2 |   | 4 |   |   | 6 |   |   |   |
|   |   |   |   | 8 |   | 6 |   | 9 |
|   |   | 6 | 4 | 3 |   |   |   |   |
| 5 | 2 |   |   |   |   |   |   | 3 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

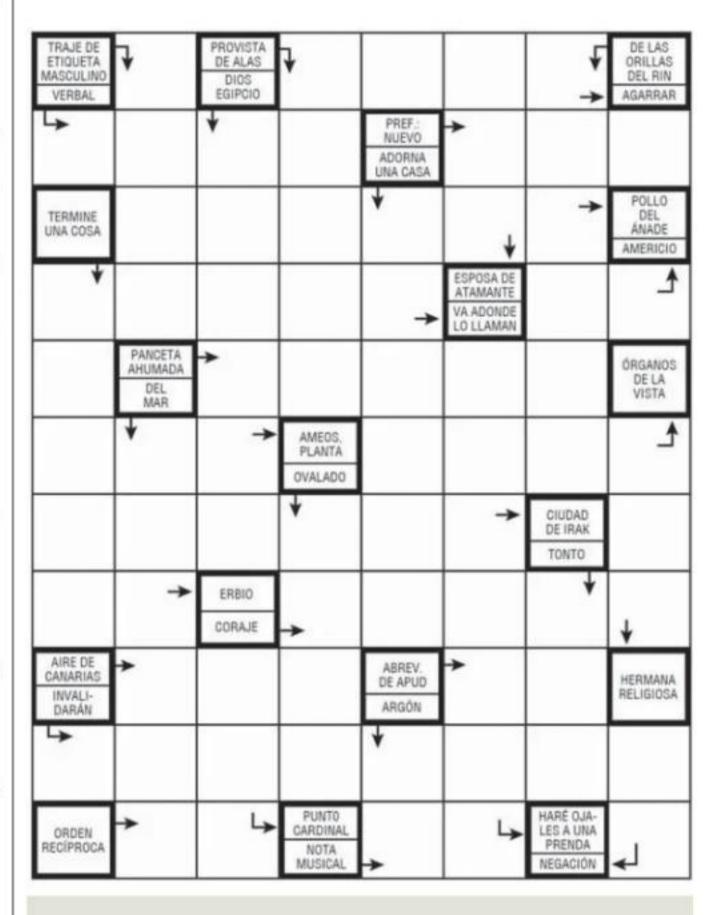

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.877

#### Básico

| 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
| 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 |

#### Avanzado

| MV | anz | aut | , |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 3  | 1   | 5   | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 8  | 2   | 6   | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7  | 4   | 9   | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 4  | 5   | 8   | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 1  | 6   | 7   | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 2  | 9   | 3   | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 9  | 8   | 1   | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 6  | 7   | 2   | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 5  | 3   | 4   | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 |

#### Claringrilla Nº 20.184

El universo es como un libro: quien sólo ha leído la... (1ª parte). Fougeret de

| Йо | ntb | ron. | Esc | crite | or fr | anc | és. |    |    |
|----|-----|------|-----|-------|-------|-----|-----|----|----|
| 1  | E   | R    | R   | A     | R     |     | 9   |    |    |
| 2  | L   | 1    | S   | В     | 0     | A   |     |    |    |
| 3  | U   | В    | R   | 1     | Q     | U   | E   |    |    |
| 4  | N   | E    | U   | Q     | U     | 1   | N   | 0  |    |
| 5  | 1   | N    | C   | L     | 1     | N   | Α   | R  |    |
| 6  | ٧   | ĺ    | S   | P     | E     | R   | Α   | S  |    |
| 7  | E   | N    | M   | E     | N     | D   | A   | R  |    |
| 8  | R   | E    | В   | U     | S     | Q   | U   | E  |    |
| 9  | S   | 0    | P   | L     | Ó     | N   |     | 35 |    |
| 10 | 0   | R    | G   | U     | L     | L   | 0   |    |    |
| 11 | E   | N    | Ó   | L     | 0     | G   | 0   |    |    |
| 12 | S   | U    | N   | C     | Н     | 0   |     |    |    |
| 13 | С   | Н    | Α   | R     | Α     | N   | G   | Α  |    |
| 14 | 0   | N    | C   | Ó     | L     | 0   | G   | 0  |    |
| 15 | M   | A    | R   | S     | E     | L   | L   | A  |    |
| 16 | 0   | S    | Т   | E     | ĺ     | T   | 1   | S  |    |
| 17 | U   | N    | Т   | A     | D     | U   | R   | A  |    |
| 18 | N   | E    | U   | R     | 0     | N   | Α   |    | i, |
| 19 | L   | Ó    | В   | U     | L     | 0   |     |    |    |
| 20 | 1   | В    | 1   | Z     | Α     |     |     |    |    |
| 21 | В   | A    | Ú   | L     |       |     |     |    |    |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Asir, oral, neo-, anadón, acude, Am, bacón, ami, ojos, Basora, Er, valor, isa, ap., anularán, O/R, re. Verticales. Acabe, frac, marino, Anubis, sur, alada, oval, decora, Ar, Ino, ojalaré, renano, opa, sor, no.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000 - Libro Alan Faena: Arq. de ser y Arq. Horizontal \$ 6.999,90 - Ñ \$ 2.500 - Arq. \$ 2.000 - ELLE \$ 5.000 - Preescolar Genios \$ 3.000 - Relanz. Cocina en Casa N° 1 \$ 19.999,90 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2,499,90 - Autos de Colección \$ 9,999,90 - Relanz, Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - Arq, Esp. con DNI \$ 2.500 - ELLE Cocina \$ 2.000 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$ 2.600 - Relanz. Pastelería en Casa \$ 4,999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14,999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1,999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 144 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 132 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la pro-

piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

63 CLARIN – DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2024 Lectores

Dispuesto a escuchar

Podés escribirnos para compartir tu historia a cartasalpais@clarin.com

### Caso Loan. "Un grito de esperanza para encontrar la verdad"

La sociedad escucha a diario relatos de sucesos trágicos, que en nuestra mente resultan repetidos. De algo estamos seguros y es que, aquellos que involucran a niños nos impactan con tal vehemencia que acaparan nuestra atención e interés. Quisiéramos estar ahí, interactuando con los involucrados, aunque a muchos nuestras realidades cotidianas no nos lo permitan. Sólo podemos ser fieles seguidores de los pasos que encaminan el esclarecimiento de los hechos.

Por horas estamos prendidos a la información que nos llega de segunda mano como espectadores deseosos de la verdad. Las noticias nos rozan con sus ráfagas de certezas e intrigas que con su intensidad reavivan las ganas de saber aún más. Ilusiones y vacíos invaden los pensamientos en una creciente búsqueda de respuestas. Sólo podemos acompañar, así como seres invisibles que aguardan, aunque sea sólo con el pensamiento y el corazón. Sabemos de un hogar destruido, una plaza que marcha, una Justicia que es ciega y una verdad que aún no se destapa. Hoy es un pequeño el que no se encuentra, Loan. Ayer fue Micaela. Pero si seguimos así, mañana faltarán otros.

Son muchos los niños y las niñas, los chicos y las chicas que aguardan ser encontrados para poder así, contarnos de sus ausencias. El tiempo pasa y las respuestas no llegan. Es difícil pensar que están ocultas bajo las pisadas de mentes malvadas, siniestras, sin escrúpulos, invasoras de seres



humanos que los enferman sin remedio. La impotencia y las lágrimas no alcanzan. No son consuelo de solución ni calma. La Justicia oculta y ampara. En el país que anhelamos vivir no tendría permiso tanta impunidad incorregible. Las hipótesis abundan, las certezas escasean y nosotros en medio haciendo fuerza para que la verdad aparezca. ¿Sería posible que las mentes lúcidas de la ciencia y el profesionalismo puedan deshacer las redes oscuras que se tejen y entrelazan en estas realidades macabras? ¿Sus hilos son tan gruesos y su trama es tan cerrada que no permiten la mínima intromisión de un corte, que permita agujerearla y dejar pasar la luz? Algo bueno tiene que surgir de tanto mal, algo que nos acompañe a seguir creyendo que los problemas tienen solución, que las dificultades se superan y que las vivencias tristes se apagan con los buenos recuerdos. ¿Cabe pensar en continuar levantando la voz por la esperanza? Pero la esperanza nunca se pierde. Muchas personas compartimos este sentimiento. Hoy con mayor interés levantemos la bandera del optimismo por Loan y por los otros, para poder así seguir creyendo en la verdad.

Por estos días resuena y cobra protagonismo el significado de la palabra "trata". Simbología oscura para todos e inimaginable para muchos. ¿Cómo puede existir algo tan atroz e inhumano? De sólo pensar en padecer situaciones semejantes nos paralizamos por completo. Aún es más incomprensible que haya personas que sean capaces de planear y elucubrar planes tan atroces. Siempre hubo y habrá personas malas, pero sólo en este momento la realidad de su existencia nos da la certeza de que existen.

Les propongo, desde mi humilde lugar, transformar esa palabra agregándole una letra para cambiar su color y poner luz a lo que hoy está opacado. El trata"r" de encontrar la verdad con pruebas fehacientes, con profesionales comprometidos, con Justicia incorruptible y con una sociedad que no bajelos brazos y siga acompañando y reclamando para que todo cambie. Trata"r" que la palabra sea creíble. Trata"r" que los culpables paguen. Trata"r" de llegar a saber lo que ocurrió. Trata"r" de aprender para que no se repitan las mismas cosas. Trata"r" que quienes nos gobiernan aprendan de lo que les enseña su pueblo, para terminar con las concesiones de encubrimiento y responsabilidad que ellos reclaman. Para que los ideales de una vida mejor sean alcanzables. Para poder creer que las voces de los ciudadanos son tenidas en cuentan. Para que los representantes transmitan nuestros pensamientos y luchen por los derechos de todos.

Para que las cosas cambien y se vean resultados; es que les propongo no bajar los brazos para procurar un futuro mejor.

#### Sandra Vázquez

sandra.vazquez@bue.edu.ar

El comentario del editor

### Una ausencia que no puede quedar impune





Ya todos sabemos quiénes están implicados en el caso. No hacen falta nombres. Sobra el relato informativo en esta columna, y ya ni siquiera es necesario explorar en las páginas que releímos tantas veces para cerciorar si lo que vimos y escuchamos no es un cuento. De lo que sí estamos seguros, es que hay una ausencia que duele. Y que alguien o todos, mienten. Incluidos los que pensaban que por estar en el poder iban a quedar impunes. La carta de la lectora Vázquez refleja lo que percibe una sociedad que está en vilo. Que espera. Que todos los días prende la TV, escucha la radio o abre las páginas de los diarios para encontrarse con otra noticia. Con esa que queremos todos. Su pro-

clama cala hondo en el pecho y nos derrumbamos ante tanta demora. Un estanco de emociones que ya no nos caben en el cuerpo. En el mientras tanto, en este esfuerzo sostenido que es la espera, el poder de la esperanza asoma con la voz de la lectora Vázquez, que es la de millones, para exigir justicia, para tratar de hacer una diferencia, un compromiso con la verdad para que se resuelva el caso. Es un llamado a la acción, para que se siga investigando y no se queden con los brazos cruzados. Es, también, aunque sus líneas quizá lo disimulen entre tanta indignación, un timbrazo a la puerta de Balcarce 50. Todavía faltan cruces de testigos, careos, más pericias, que los perros,

que la ropa, análisis financieros, movimientos migratorios, atar cabos, hilar fino y, por fin, algún día, resolver. Es fácil escribirlo y eterno el desenlace de un hecho que con el tiempo parece deshacerse ante los ojos de todos. Con pocas certezas la Justicia parece caminar en círculos, y trata de tensar la cuerda para quebrar coartadas. Pero este caso arrastra los recuerdos de niñas y niños cuyas historias de desaparición se conjugan con el desconsuelo de hoy. Y la sociedad pide límites, fortalecer las políticas contra la trata de personas, porque no puede haber #NiUn/aAusenteMás. Hoy, a 52 días de la desaparición de Loan Danilo Peña.

Los textos destinados a esta sección dominical no deben exceder los 6.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados con nombre y apellido y con DNI. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

Pido la palabra

#### **FOLLETINES**

Juan Moreira, ese paisano alborotador que se hizo leyenda

""Juan Moreira es uno de esos seres que pisan el teatro de la vida con el destino de la celebridad; es de aquellos hombres que, cualquiera que sea la senda social por donde el destino encamine sus pisadas, vienen a la vida poderosamente tallados en bronce. Moreira no ha sido el gaucho cobarde encenagado en el crimen con el sentido moral completamente pervertido; no ha sido el gaucho asesino que se complace en dar una puñalada y que goza de una manera inmensa viendo saltar la entraña ajena desgarrada por su puñal".

"Juan Moreira", novela histórica costumbrista de Eduardo Gutiérrez, publicada originalmente entre noviembre de 1878 y enero de Eduardo Gutiérrez. Literatura identitaria.



#### 1880. Fragmento.

(Publicada como folletín en La Patria Argentina, fue una de las piezas más destacadas de la literatura de los héroes y antihéroes de la pampa. De existencia real, Juan Moreira fue perseguido por la policía y muerto por ella. Hubo quienes lo vieron como un "pistolero" sin ideales. Un típico patotero en busca de votos de quien lo contratara. Eduardo Gutiérrez se inspiró en sus andanzas en el bandidaje para construir el personaje literario. Este Moreira de la ficción, primero folletín y luego novela, fue un éxito tan grande que sería representado en el circo criollo, el teatro, el cine y la historieta.)





9°

<sup>MÁX</sup> 16° 3



10° 16°

MARTES

<sup>мін</sup> 12° Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena

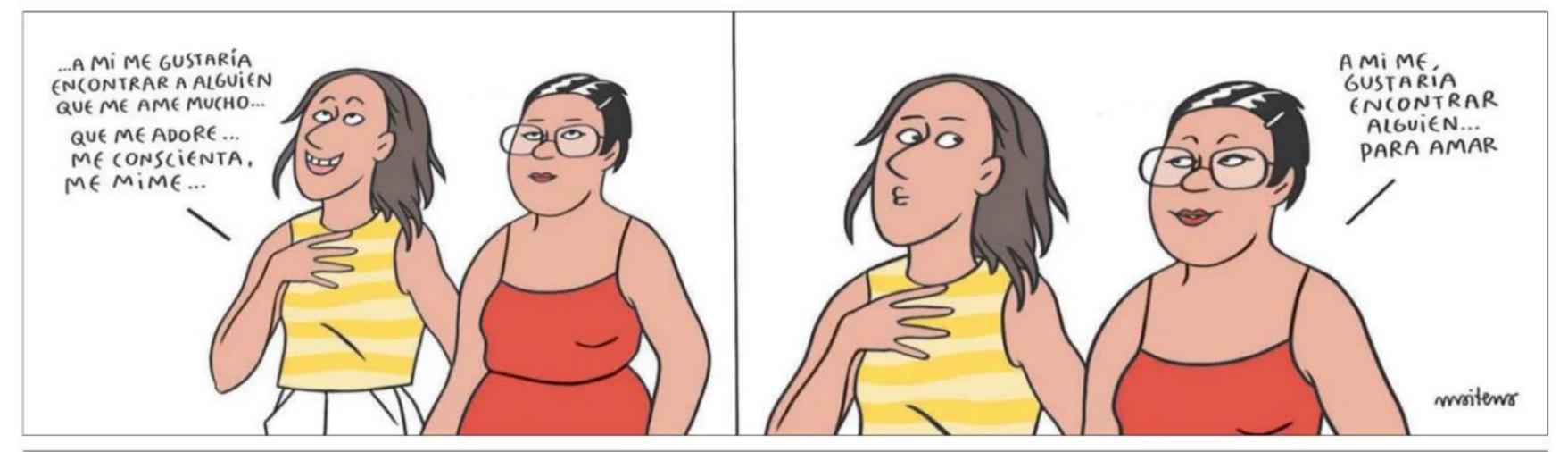

#### **Pasiones Argentinas**

### Mensajes en el agua

Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com Toda el agua tiene una memoria perfecta y siempre trata de volver a donde estaba". Las palabras de la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison subyacen en cada una de las pinturas de Calida Rawles. Es mediodía de lunes, y las salas del PAMM, el Perez Art Museum Miami, están todavía silenciosas. La fresca penumbra que las envuelve, aquí adentro, contrasta con el sol reverberante y extremo que cae a plomo a esta hora, ahí afuera. "A merced de las mareas" se llama la exposición individual de Rawles y, como su nombre lo indica, el agua es un elemento esencial de todas ellas: la concibe como un espacio de sanación para la comunidad negra y mezclando hiperrealismo, una mirada poética y los símbolos culturales de un elemento eterno y universal retrata a hombres y mujeres, chicos y ancianos, flotando en un agua per-

turbadoramente azul y transparente, devorados por ella, sumergidos, renacidos. Muchas cosas cuentan, sin decirlo, sus cuadros. Su trabajo indaga en la historia de los habitantes negros de Overtown, uno de los barrios más antiguos de Miami, que fue próspero centro de la vida y el quehacer de esta comunidad. Antes de pintarlos, Calida los retrató en las aguas de la playa de Virginia Key, asignada en 1945 "sólo para 'personas de color' ",- todas eran para blancos- después de que un grupo de jóvenes negros se metiera al mar desafiando las leyes segregacionistas de la época. Del mar y su dualidad habla y pinta Rawles: por el Atlántico llegaron los esclavos desde Africa a América, fueron excluidos de playas y piscinas; de ese mismo mar disfrutan hoy como seres libres. Con sutileza, y una belleza que quita el aliento, el pincel de Rawles dice lo que las palabras callan.

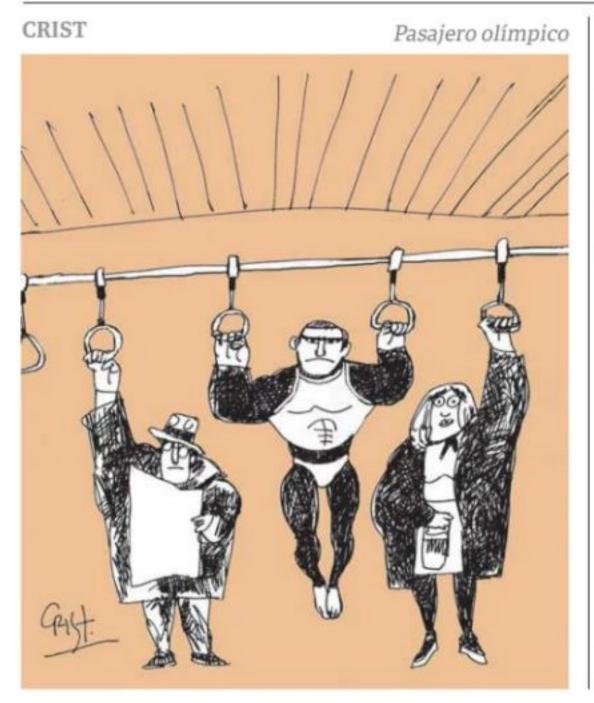



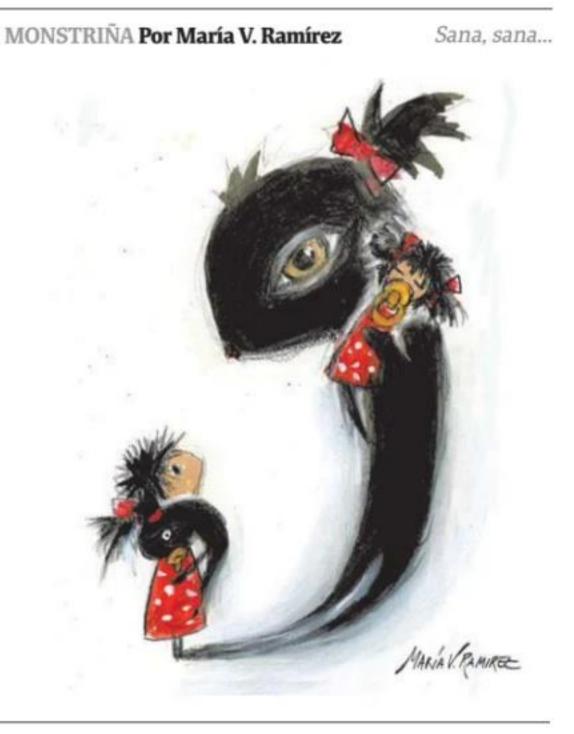

YO, MATÍAS Por Sendra\*







